### Tragedia y milagro tras un día de esquí en el cerro López

-sociedad

Una avalancha sorprendió a tres jóvenes y los sepultó; una esquiadora escocesa murió, pero otros dos fueron rescatados en medio de la noche.



#### espectáculos

1926-2024

# **Manuel Antín.** Una marca del buen cine

Se destacó como director de La cifra impar y Don Segundo Sombra, y estuvo al frente del Instituto Nacional de Cinematografía.

# LA NACION

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Investigan un extraño atentado con explosivos contra el titular de la Rural

ALARMA. Le enviaron un paquete que estalló frente a su secretaria; no hubo heridos graves

Un paquete explosivo que iba dirigido al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, estalló ayer en la sede de esa entidad en Palermo.

El sobre produjo un fogonazo y liberó un intenso humo negro que provocó que cuatro personas fueran internadas para observa-

ción, entre ellas, el propio Pino. Pero no hubo heridos de gravedad.

El atentado provocó un amplio repudio, y el presidente Javier Milei se comunicó por teléfono con el titular de la Rural para expresarle su solidaridad.

Entidades agropecuarias y empresariales también expre-

saron su preocupación y pidieron un rápido esclarecimiento.

El SAME informó que cuatro personas que manipularon la encomienda fueron derivadas al Hospital Fernández para ser revisadas por protocolo.

Un segundo paquete, que estaba dirigido al número dos de la Rural, Marcos Pereda, fue intervenido por la Brigada de Explosivos, que lo hizo estallar. "Están todos bien y por suerte no tienen lesiones", aseguró Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la ciudad. La causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, que busca reconstruir el camino de los explosivos. Página 10

# Pereda, fue intervenido rigada de Explosivos, que estallar. "Están todos bien estallar de la Unidad Médica declaró ayer en la Justicia que vio

declaró ayer en la Justicia que vio a Fabiola Yañez con un moretón enelojo, pero relató que tanto ella como su exesposo, el entonces presidente Alberto Fernández, le dijeron que había sido producto de un "golpe involuntario".

El médico

presidencial

dijo que vio

a Yañez con

un moretón

VIOLENCIA. Declaró que lo atribuyeron a un golpe en

Según su exposición como testigo en la denuncia de la ex primera dama por violencia de género, el golpe se habría producido en la cama del dormitorio que todavía compartían en ese momento. Página 19

# La Argentina le regaló una goleada a Di María



#### **OPINIÓN**

### La silenciosa guerra contra la libertad de expresión

A. G. Sulzberger

El editor de The New York Times publicó en su principal competidor, The Washington Post, una columna de opinión sobre los ataques a la prensa libre en las democracias. Es el texto que se reproduce a continuación. Tras varios años fuera del poder, el exmandatario ha vuelto a ganar las elecciones con una plataforma de neto corte populista. Acusa a los medios de comunicación de haberle costado la reelección por la cobertura que hicieron de su anterior mandato gubernamental. Desde su punto de vista, tolerar a la prensa independiente, con su insistencia en la verdad y la rendición de cuentas de los gobiernos, debilitó su capacidad de manejar a la opinión pública. Y esta vez está decidido a no cometer el mismo error. Continúa en la página 8

### Un senador admitió el uso político de sus asesores

LIBERTARIO. El presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala, desató una fuerte polémica al admitir que utiliza a 15 de sus 20 asesores para hacer campaña en su provincia, San Luis, con el objetivo de llegar a la gobernación. La declaración generó un fuerte revuelo en el oficialismo, pero en la Casa Rosada anticiparon que no le pedirán que dé un paso al costado. Página 14

### Otro calvario para pasajeros por un paro de Aerolíneas

conflicto. Entre las 5 y las 14 de hoy no saldrán vuelos de Ezeiza ni de Aeroparque; afectará a unos 15.000 usuarios

Página 24

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

EL CEO DE TELEGRAM SE DEFIENDE DE LAS ACUSACIONES DE LA JUSTICIA FRANCESA

**Pavel Durov** CEO DE TELEGRAM

"La imputación es sorprendente y errónea. Calificar a Telegram de paraíso anárquico es una acusación totalmente falsa"

Francia NUEVO GOBIERNO TRAS LAS LEGISLATIVAS ANTICIPADAS

# Tras 50 días de incertidumbre, Macron nombra nuevo primer ministro a un hábil negociador

Michel Barnier fue dos veces canciller y representó a la UE en la salida de Gran Bretaña del bloque; deberá esperar el voto de la Asamblea Nacional; protestas de la ultraizquierda



El premier saliente Gabriel Attal saluda a Michel Barnier en el Palacio del Elíseo

STEPHANE DE SAKUTIN /AFP

#### Luisa Corradini

CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARIS-Francia por fin tiene nuevo primer ministro. Emmanuel Macron nombró ayer a Michel Barnier, exministro de 73 años, excomisario europeo de derecha y negociador del Brexit, para dirigir el futuro gobierno. Termina así un largo paréntesis de 60 días, que se abrió tras la segunda vuelta de unas elecciones legislativas que dieron como resultado una Asamblea Nacional dividida y sin mayoria.

Quien será el primer ministro más viejo de la Quinta República sucedió al frente del gobierno a Gabriel Attal, de 35 años, que fue el más joven.

equipo gubernamental capaz de sobrevivir a un voto de censura parlamentaria v poner fin a la crisis política más grave de la actual

Charles de Gaulle en 1968.

Emmanuel Macron pidióal nuevo primer ministro que "constituya un gobierno de unión nacional al servicio del país", según el Palacio del Elíseo. Una tarea que no será nada fácil teniendo en cuenta la fragmentación de la Asamblea, dividida en tres partes casi iguales: los partidos de izquierda, agrupados en el llamado Nuevo Frente Popular (NFP); el centro, integrado por el partido presidencial y aliados; una derecha con serias dificultades para sobrevivir, y la extrema derecha de Marine Le Pen, la Reunión Nacional (RN).

El presidente de esta última formación, Jordan Bardella, aseguró Barnier tendrá que formar un que su partido "juzgará el discurso de política general" de Barnier antes de pronunciarse sobre una eventual censura.

Por su parte, y sin sorpresa algu-

república, fundada por el general na, el líder de la extrema izquierda, Jean-Luc Melenchon, de La Francia Insumisa (LFI), denunció "una elección robada" y llamó a manifestarse masivamente mañana.

> La marcha contará también con la participación del Partido Comunista Francés (PCF), los Ecologistas y algunas organizaciones estudiantiles.

#### Decisión compleja

La opción no fue fácil para Macron. Y Barnier parecería ser el menos conflictivo de todos los candidatos que se sucedieron en el Elíseo durante estas semanas. Diputado, presidente del Consejo General de Saboya, cuatro veces ministro, dos veces comisario europeo y, sobre todo, negociador en jefe de la Unión Europea (UE) para el Brexit, Barnier también se había presentado en 2021 ante el congreso de su partido, Los Republicanos (LR), como candidato neogaullista para las elecciones presidenciales.

Fracasó en la primera vuelta, con el 23% de los sufragios. Su nombre también había sido citado en algún momento para liderar la lista de LR para las elecciones europeas del 9 de junio.

"Su nombramiento se produce tras un inédito ciclo de consultas durante el cual, de acuerdo con su deber constitucional, el presidente se aseguró de que el primer ministro y su gobierno reunirían las condiciones para ser lo más estables posible, y teniendo la posibilidad de lograr la mayor unión" nacional, anunció la presidencia francesa.

El nombre de Barnier había sido evocado a comienzos del verano boreal y reapareció a comienzos de semana, cuando Macron se convenció de que los dos principales candidatos, el conservador Xavier Beltrán (LR) y el socialista Bernard

Cazeneuve, serían objeto de una moción de censura inmediata en la Asamblea Nacional.

Todo parece indicar que las últimas consultas con los responsables de partido y los grupos políticos en las cámaras dieron una cierta garantía de "no censurabilidad" contra Barnier, condición sine qua non para el presidente.

Y esa cuestión esencial estuvo dirigida sobre todo a Marine Le Pen, que ya había vetado tanto a Cazeneuve como a Beltrán y que en esta ocasión, teniendo en cuenta que la izquierda anunció su intención de censurar todo candidato que ellos mismos no propusieran, terminó siendo árbitro de la situación gracias a sus 126 diputados.

Pero esa no fue la única razón del nombramiento de Michel Barnier. Otra explicación suplementaria es que, a los 73 años, tampoco tiene ambiciones presidenciales para 2027.

#### Los presidenciables

Esto es importante no solo para su propio campo, pues no obstaculizará las ambiciones del presidente de LR en la Asamblea, Laurent Wauquiez, ni las del mismo Xavier Beltrán. Tampoco lo hará con el ex primer ministro de centroderecha Edouard Philippe, que ya anunció esta semana su candidatura presidencial. Y sobretodo, tampoco será un peligro para Marine Le Pen.

Otra de las razones de su nombramiento es que Michel Barnier es compatible con Emmanuel Macron, pues si bien siempre estuvo afiliado a LR sus ideas políticas lo acercan más al jefe del Estado que a sus correligionarios.

El exministro no propone abrogar la reforma de la jubilación, línea roja para el campo macronista, ni cambiar la ley de asilo e inmigración, como pretende la izquierda. Ambos hombres también defienden con uñas y dientes la construcción europea, e incluso deberían hallar un terreno común en materia económica. En 2021, Barnier prometía hacer del "trabajo" su prioridad, aliviando las cargas de las empresas. Una idea que coincide con el ADN de Macron y su promesa de no aumentar los impuestos.

Por último, Barnier tiene una larga experiencia de la vida política. Y en momentos en que el país atraviesa una seria crisis, esa experiencia tiene un alto valor.

Ministro de Medioambiente entre 1993 y 1995; canciller entre 1995 y 1997 y entre 2004 y 2005, también ocupó la cartera de Agricultura y Pesca entre 2007 y 2009. Eso sin contar con el remarcable trabajo realizado dos veces como comisario europeo, para la Política Regional y para el Mercado Interior, y el complicadísimo período de la negociación del Brexit.

Descripto como "flemático", "flexible en los detalles" y "fino negociador" por todos aquellos que lo conocen, Michel Barnier, sin embargo, tendrá que enfrentar un último desafio: una Asamblea Nacional dividida, cacofónica y presa del egoísmo personal, donde cada uno de los tres bloques avanza sus peones para las presidenciales de 2027. •



### PROMO DE VIERNES



**EXCLUSIVO EN NUESTRAS SUCURSALES ABONANDO CON** 



# SIN TOPE DE REINTEGRO

UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DENTRO DE LA APP
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE (1)

# ESCANEÁ EL CÓDIGO CON TU CELULAR Y CONOCÉ TODAS NUESTRAS OFERTAS VIGENTES



PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO EL 06/09/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCIÓN "DESCUENTOS VIERNES". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800- 2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL.

#### Francia | EL CASO QUE CONMUEVE AL PAÍS



Gisèle Pélicot abandona los tribunales de Avignon

CHRISTOPHE SIMON/AFP

# Declaró la mujer que fue violada por su marido y otros 50 hombres

Gisèle Pélicot habló en el juicio frente a su exesposo y los otros acusados que abusaron de ella mientras estaba inconsciente

AVIGNON.—"Los policías me salvaron la vida", afirmó ayer, con calma y determinación, ante el tribunal Gisèle Pélicot, a quien su marido drogó durante 10 años para que la violaran decenas de hombres contactados por internet en Francia, en un crudo testimonio del juicio que conmociona a todo el país.

Hablando con voz tranquila y clara, Gisèle Pélicot detalló ante el tribunal de la ciudad de Avignon, en el sur de Francia, la pesadilla que vivió al descubrir que su entonces marido había grabado sistemáticamente las violaciones cometidas por decenas de hombres y almacenado miles de imágenes que los investigadores de la policía encontraron más tarde.

"Es insoportable", dijo. "Tengo tanto que decir que no siempre sé por dónde empezar", lanzó, frente a su exmarido –están todavía en instancias de divorcio–, quien la escuchaba cabizbajo desde el banquillo de los acusados.

La víctima, de 71 años, comenzó a declarar en el cuarto día de este megajuicio contra 51 hombres, entre ellos su marido, por violación con agravantes entre 2011 y 2020. Se espera que el proceso dure hasta diciembre.

Gisèle y su marido durante 50 años tuvieron tres hijos. Cuando se jubilaron, la pareja se mudó a una casa en un pequeño pueblo de Provenza, antes de que su mundo se derrumbara, a finales de 2020. "Pensé que éramos una pareja muy unida", indicó al tribunal.

Pero un agente de seguridad sorprendió a su marido en 2020 sacando fotos de la entrepierna de mujeres en un centro comercial, lo que llevó a los investigadores a registrar el teléfono y la computadora de Dominique Pélicot. Encontraron miles de fotografías y videos de hombres que violaban a Gisèle en su casa mientras ella parecia estar inconsciente. En shock, la mu-

jer dejó a su marido después de que la policía le mostró algunas de las imágenes.

Ese día, la víctima rechazó ver los videos hallados por los investigadores sobre las alrededor de 200 violaciones que sufrió, primero en la región de París y luego en Mazan, en el sur de Francia, hasta 2020.

"Mi mundo se derrumbó; todo se derrumbó, todo lo que construí durante 50 años", dijo Gisèle Pélicot, al recordar el momento en que los policías le mostraron algunas fotografías, el 2 de noviembre de 2020. "Son escenas de barbarie, de violación".

En la imagen, "estoy inerte, en mi cama y están violándome", relató ante los cinco magistrados sobre las violaciones organizadas por Pélicot, de 71 años.

Entonces, la mujer se fue con dos valijas, "lo único que me quedaba de 50 años de vida juntos". Desde entonces, dijo, "ya no tengo identidad... No sé si algún día podré reconstruirme".

#### "Una bolsa de basura"

Los investigadores de la policía encontraron mensajes que Dominique Pélicotaparentemente envió en un sitio de chats comúnmente utilizado por delincuentes —que luego fue cerrado— en las que invitaba a hombres a abusar sexualmente de su esposa.

Durante el interrogatorio anterior, Pélicot dijo a los investigadores que los hombres invitados a la casa de la pareja tenían que seguir ciertas reglas: no podían hablar en voz alta, debían quitarse la ropa en la cocina, no podían usar perfume ni oler a tabaco. A veces tuvieron que esperar hasta una hora y media en un estacionamiento cercano para que la droga surtiera efecto y dejara inconsciente a Gisèle.

"Fui sacrificada en el altar del vicio", testificó. "Me consideraban

una muñeca de trapo, una bolsa de basura".

"El cuerpo está caliente, no frío, pero yo estoy muerta en mi cama", agregó.

Gracias a que Dominique Pélicot grabó en video las violaciones, la policía pudo localizar, durante un período de dos años, a la mayoría de los 72 sospechosos que buscaba. En total, 51 hombres –incluido élde entre 22 y 70 años están siendo juzgados y se enfrentan a hasta 20 años de prisión. Varios acusados niegan algunas de las imputaciones formuladas en su contra, alegando que fueron manipulados por Pélicot.

Durante los próximos meses, los acusados comparecerán en pequeños grupos ante un panel de cinco jueces, y está previsto que Pélicot hable la próxima semana. También testificarán psicólogos, psiquiatras y peritos informáticos.

Algunos acusados defienden que desconocían que su marido le administraba somníferos y que pensaban que se tratabade una pareja libertina, algo que la víctima negó en su primera declaración ante el tribunal.

"Nunca he practicado el intercambio de parejas. Me gustaría dejarlo claro", aseguró la mujer, algo que reafirmó después ante las preguntas del presidente del tribunal, Roger Arata. "Nunca he sido cómplice ni he fingido que dormía".

En relación con los hombres que la violaron—sin contar a su exmarido—, solo reconoce a uno, que acudió a su domicilio para hablar de ciclismo con su marido. "Me lo cruzaba a veces en la panadería y lo saludaba. No se me pasó por la cabeza que me había violado", explicó.

Dirigiéndose a los acusados, dijo tener "un sentimiento de asco". •

Agencias AFP y AP

# Ucrania eligió nuevo canciller en una fase crítica de la guerra

REFORMA. Es el más amplio cambio de gabinete en dos años; Andrii Sybiha fue embajador en Turquía

KIEV.- El Parlamento ucraniano aprobó ayer la designación del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en momentos en los que el presidente Volodimir Zelensky trata de renovar su administración y cuando la guerra contra Rusia entra en lo que podría ser una fase decisiva. Andrii Sybiha, exembajador en Turquía, será el nuevo jefe de la diplomacia ucraniana. Reemplaza a Dmitro Kuleba, que fue uno de los rostros más reconocidos de Ucrania en el escenario internacional en el pedido a los países occidentales para que apoyen la defensa de su país.

"Primer nombramiento: Andrii Sybiha como ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania", anunció el diputado Yaroslav Zhelezniak. Menos conocido y menos mediático que el ministro saliente, Sybiha está considerado un peso pesado de la diplomacia ucraniana, y fue embajador en Turquía de 2016 a 2021.

Además de la designación del nuevo canciller, que contó con 258 votos a favor (más de los 226 que requería), fueron ungidos dos nuevos viceministros. Los nombramientos forman parte de la mayor remodelación del gobierno ucraniano desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

#### Diplomático experimentado

Nacido en Zboriv, Andrii Sybiha, de 49 años, es un diplomático experimentado que trabajó varios años en la oficina de Zelensky supervisando la política exteriory las asociaciones estratégicas, pero no tiene un perfil público destacado y toma ahora las riendas del Ministerio de Relaciones Exteriores en sustitución de Kuleba, uno de los dirigentes ucranianos con mayor proyección pública en Occidente en los últimos años.

En 1997, Sybiha se graduó en la Universidad de Lviv como especialista en relaciones internacionales y se subespecializó en derecho. Habla con fluidez inglés y polaco, además del ucraniano nativo. Está casado y tiene tres hijos.

Se lo considera más leal al jefe del gabinete, Andrii Yermak,
que su predecesor. Al presentar
la candidatura de Sybiha a los diputados de su partido, Zelensky lo
"describió como un especialista
de las relaciones internacionales,
que estaba con él en el búnker de
2022 [al principio de la invasión
rusa] y que entonces gestionó su
comunicación internacional",
dijo una fuente del partido presidencial.

Aun así, no se espera que la nueva dirección de la cancillería afecte significativamente la política exterior de Ucrania. Durante la guerra con Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores a menudo ha jugado un papel secundario frente a la oficina del presidente en muchos asuntos claves de política exterior.

Dmitro Razumkov, legislador de la oposición, predijo que los nuevos nombramientos cambiarían poco, afirmando que la mayoría de las decisiones se tomaban en la oficina de Zelensky, a la que se confirieron nuevos y considerables poderes de emergencia en virtud de la ley marcial de guerra.

Zelensky, que viaja a Estados Unidos este mes para presentar un "plan de victoria" al presidente Joe Biden, dijo que Ucrania necesi-



Andrii Sybiha

ta "nueva energía" y que este otoño será importante para Ucrania en la guerra.

#### Otras renovaciones

pesado de la diplomacia ucraniana, y fue embajador en Turquía de 2016 a 2021. El Parlamento volvió a nombrar a Olha Stefanishina, de 38 años, viceprimera ministra encargada de la integración europea, al tiempo que le otorgó una cartera más amplia que incluye la supervisión del Ministerio de Justicia.

En el discurso que pronunció ante los diputados antes de su nombramiento, Stefanishina afirmó que Ucrania necesita "cientos y miles" de cambios legales para convertirse en miembro de la Unión Europea.

Los diputados también aprobaron el nombramiento de Oleksi Kuleba, antiguo jefe adjunto de la oficina de Zelensky, como viceprimer ministro encargado de reconstrucción, regiones e infraestructuras. También se espera que el Parlamento nombre a otros nuevos ministros como parte del reajuste del gobierno.

El Poder Ejecutivo también analizaba otros cambios como los directores de industrias estratégicas, del sector agrícola y de justicia

del sector agrícola y de justicia.

En el campo de batalla, el Ejército ruso está avanzando en el este e intensificó su campaña de ataques con misiles y drones contra Kiev y otras ciudades ucranianas alejadas de la línea del frente, golpeando el sector eléctrico y otra infraestructura en ataques casi diarios.

Zelensky declaró que su equipo está preparando reuniones importantes con socios extranjeros en septiembre para intentar garantizar que Kiev recupere la iniciativa en la guerra.

En su más reciente discurso nocturno a la nación, dijo que las prioridades actuales eran asegurar el suministro de defensas aéreas desde Occidente, mejorar la situación en el campo de batalla y conseguir ayuda extranjera para reconstruir su país.

Está previsto que participe hoy en una reunión del grupo de naciones Ramstein, que suministra armas a Ucrania, informó el medio alemán *Der Spiegel*. Zelensky pidió reiteradamente a los aliados que levanten las restricciones que prohíben a Kiev utilizar armas occidentales para ataques de largo alcance contra Rusia.

Los funcionarios de Kiev también tendrán que tener en cuenta el resultado de las elecciones estadounidenses de noviembre, que podrían producir importantes cambios en la política de Washington.

Agencias AP, AFP y Reuters

DEL VIERNES 6 AL MARTES 10

**DE DESCUENTO** 





















EN CACAO EN POLVO Y ENCURTIDOS<sup>II</sup>

DE DESCUENTO



Dolce Gusto

CAPSULAS









EN WHISKY, BEBIDAS BLANCAS, SIDRAS, BEBIDAS FIZZ, PIZZAS Y EMPANADAS<sup>23</sup> CONGELADAS

**IGUAL MARCA Y VARIEDAD** 



IR ON BAR







**EN DESODORANTES** CORPORALES, **JUGOS EN POLVO** Y EN TODAS LAS **GOLOSINAS** 

DE DESCUENTO













EN YERBA MATE, CAFÉ MOLIDO Y EN TODOS LOS FIDEOS SECOS

EN VINOS FINOS, **CHAMPAÑAS Y ESPUMANTES** 

DE DESCUENTO BENEFICIO EXCLUSIVO

SI SOS MIEMBRO DE **NUESTRA COMUNIDAD** 



Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar 📆 🕒



EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO DEL 6/09/2024 AL 10/09/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCIÓN "SALÓN". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS, SANTA FE Y COTO DIGITAL (WWW.COTODIGITAL.COM.AR). PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800- 2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL.

# El Papa convocó a "erradicar la cultura de la violencia"

INDONESIA. Francisco hizo el llamado a cristianos y musulmanes en una reunión con el gran imán de la mezquita de Istiqlal; tuvieron gestos de amistad, fraternidad y respeto

#### Elisabetta Piqué

ENVIADA ESPECIAL

YAKARTA.—El papa Francisco cerró ayer su visita de tres días a Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo y primera escala de la gira más larga y desafiante de su pontificado, con dos eventos que superaron todas las expectativas.

Por la mañana firmó una declaración conjunta con Nasarruddin Umar, el gran imán de la mezquita de Istiqlal, la más grande de Asia, en que cristianos y musulmanes se comprometieron a trabajar para enfrentar las dos graves crisis que están azotando al mundo: la deshumanización y el cambio climático. Y, por la tarde, presidió una misa antemás de 100.000 fieles, en la que fue aclamado como una estrella de rock, en la que llamó a la minoría católica a "hacer lío" y a "no cansarse de soñar y de seguir construyendo una civilización de paz".

En la "Declaración Conjunta de Istiqlal 2024", un documento que sigue las huellas del sellado con el gran imán de Al-Azhar sobre Fraternidad Humana en Abu Dhabi en febrero de 2019, pero en Asia, el gran imán y el Pontífice, ambos vestidos de blanco, se comprometieron a promover la armonía religiosa por el bien de la humanidad y del cuidado del ambiente y a "erradicar la cultura de la violencia y de la indiferencia que aflige a nuestro mundo". "Porque existe una única familia humana, el diálogo interreligioso debería ser reconocido como un instrumento eficaz para resolver los conflictos locales, regionales e internacionales y sobre todo aquellos provocados por el abuso de la religión", indicó la declaración, que llamó, además, a actuar para "cuidar" el medio ambiente.

Más allá de este documento trascendental, el Papa y el gran imán tuvieron gestos concretos de amistad, fraternidad y respeto, que valieron más que mil palabras.

Al final de un encuentro interreligioso en el que participaron líderes de otros credos -budistas, hindúes, cristianos y otros-en una carpa levantada frente a la mezquita, cuando estaban sacándose la fotode familia final, el gran imán sorprendió a todos besando el solideo del anciano pontífice, de 87 años, dos veces. El papa Francisco, que estaba a su lado, sentado en su silla de ruedas, respondió entonces besándole la mano, en gestos de afecto que ambos repitieron más tarde al despedirse, frente a la camioneta Toyota blanca papal.

El encuentro interreligioso era la cita más esperada en la agenda del papa Francisco, que hoy volará a Papúa Nueva Guinea, segunda etapa de su maratón en esta parte del mundo.

La reunión comenzó a las 9 de la mañana de otra jornada de calor y humedad agobiantes, con otro acto concreto: la inauguración del llamado "túnel de la amistad", el pasaje subterráneo que une a la mezquita de Istiqlal con la catedral católica de la Asunción.

Los dos templos fueron construidos frente a frente justamente para dar un mensaje de convivencia y "unidad en la diversidad" querido por el "padre de la patria", Sukarno, cuando en 1945 logró la



El Papa llega al estadio Madya de Yakarta para presidir una misa

BAY ISMOYO/AFP

independencia del país, excolonia holandesa donde viven centenares de grupos étnicos.

El Papa, que al llegar a la mezquita fue recibido con cantos tradicionales y danzas de jóvenes en trajes típicos, en su discurso destacó, en efecto, el islam tolerante y abierto que reina en este archipiélago de 17.000 islas que es el cuarto país más poblado del mundo. Elogió el "túnel de la amistad", recordó que fue un arquitecto cristiano quien diseñó la inmensa mezquita y llamó a cultivar esta experiencia de aperturayamistad, sobre todo ante la amenaza del islam fundamentalista radical, al acecho también en esta parte del mundo.

#### "Sociedades abiertas"

"Los animo a continuar por este camino: que todos, todos juntos, cultivando cada uno la propia espiritualidad y practicando la propia religión, podamos caminar en la búsqueda de Dios y contribuir a construir sociedades abiertas, cimentadas en el respeto recíproco y en el amor mutuo, capaces de aislar las rigideces, los fundamentalismos y los extremismos, que son siempre peligrosos y nunca justificables", advirtió.

Justamente por temor a algún ataque degrupos islamistas radicales, que suelen darse más bien en el este del país, la mezquita se encontraba blindada. Para ingresar había que superar detectores de metales y severos controles. En el predio se vendían remeras, monedas doradas y estampillas alusivas al esperado encuentro entre el Papa y el gran imán, los únicos que firmaron la Declaración de Istiglal.

Con dicho documento, de apenas una carilla, todos los presentes, "asumimos con responsabilidad las grandes, y algunas veces dramáticas crisis que amenazan el futuro de la humanidad, particularmente las guerras y conflictos, desafortunadamente alimentados también por las instrumentalizaciones religiosas; pero también la crisis medioambiental, que se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento y la convivencia de los pueblos", explicó el Papa en su discurso. "Y ante este escenario, es importante que los valores comunes a todas las tradiciones religiosas se promuevan y se refuercen", afirmó, al volver a insistir en el ejemplo que significa la tolerancia de Indonesia para el resto del mundo.

"Indonesia es un gran país, un mosaico de culturas, etnias y tradiciones religiosas; una riquísima diversidad que se refleja también en la variedad del ecosistema y del ambiente circundante. Y si es cierto que poseen la mina de oro más grande del mundo, sepan que el tesoro más valioso es la voluntad de que las diferencias no sean motivo de conflicto, sino que se encuentren armónicamente en la concordia y el respeto recíproco", indicó, desatando aplausos.

"No pierdan este don. No vayan a perder nunca esta riqueza tan grande, es más, cultívenla y transmítanla sobre todo a los jóvenes. Que nadie ceda al atractivo del integrismo y de la violencia", insistió.

Pese al calor húmedo –el aire acondicionado no era suficiente y la enorme carpa parecía un sauna–, se palpaba entre los presentes un clima de gran satisfacción por el evidente avance en el diálogo interreligioso y de admiración hacia el máximo líder de la Iglesia Católica

"Esto no es maravilloso, es fantástico", dijo a LA NACION Philip Widjaja, líder budista que recordó que, en verdad, originariamente fue ese credo el mayoritario en esta tierra.

El Papa, que enseguida después visitó un centro caritativo que atiende a enfermos y discapacitados –a los que abrazó y saludó, uno por uno, con gran ternura–, por la tarde tuvo un baño de multitud en

una misa que presidió ante más de 100.000 personas que llenaron el estadio Gelora Bung Karno, el más grande del país, con capacidad para 78.000 y otro adyacente más pequeño.

"No puedo creer estar acá, fue una bendición para mí conseguir una entrada, algo que milagrosamente logréa las dos de esta mañana", dijo a LA NACION Dora, repostera de esta capital.

Como al resto de los fieles presentes, venidos desde todo el país, muchos con sus trajes tradicionales, esperó la llegada del Papa cantando y rezando el rosario, tratando de superar el calor abanicándose. La multitud, que se preparó para el momento clave, la llegada del Papa, agitando banderas y haciendo la ola, estalló cuando, a las 16.30 locales, apareció Francisco en el papamóvil.

"¡Viva il Papa, viva il Papa, viva Papa Francesco, bienvenido Papa Francesco!", coreaban todos, agitando banderas indonesias y del Vaticano y abanicos con el rostro del huésped ilustre.

De buena forma, el exarzobispo de Buenos Aires entonces conquistó a todos deteniendo el papamóvil y bendiciendo bebes, niños, enfermos.

En su sermón, el Papa recordó a la madre Teresa de Calcuta, cuya memoria se celebra el 5 de septiembre, "que incansablemente cuidó a los más pobres y se hizo promotora de la paz y del diálogo". Y destacó que la santa solía decir: "Cuando no tengamos nada que dar, demos esa nada. Y recuerda: aunque no tengas nada que cosechar, no te canses nunca de sembrar".

"Esto, hermanos y hermanas, quisiera decírselo también a ustedes, a esta nación, a este maravilloso y variado archipiélago", agregó. "No se cansen de zarpar y echar las redes, no se cansen de soñar y de seguir construyendo una civilización de paz". •

### Cuatro de las víctimas del velero murieron asfixiadas

tienen traumatismos ni agua en los pulmones

ROMA.— Cuatro de las siete personas que murieron cuando el supervelero Bayesian se hundió frente a las costas de Sicilia el mes pasado se asfixiaron después de que se agotó el oxígeno en una bolsa de aire en la que estaban atrapadas, según los resultados de las autopsias.

El ejecutivo bancario de Morgan Stanley Jonathan Bloomer; su esposa, Judy Bloomer; el abogado Chris Morvillo, y su esposa, Neda Morvillo, estaban entre las siete personas que perdieron la vida cuando el barco se hundió durante una violenta tormenta. El grupo viajaba en el velero después de que el magnate tecnológico Mike Lynch fue absuelto de los cargos de fraude en Estados Unidos a principios de año.

Según la agencia de noticias italiana ANSA, los exámenes post mortem revelaron que ninguno de ellos tenía agua en los pulmones, loquesugierequenoseahogaron, según los informes. Tampoco se encontraron señales de lesiones externas en las cuatro víctimas, las que podrían haber sido causales de muerte. Los investigadores creen que la cabina en la que fueron encontrados los cuatro pasajeros se llenó de dióxido de carbono a medida que disminuía el suministro de oxígeno, lo que provocó su fallecimiento.

Una fuente cercana a la investigación dijo a *The Guardian* que Chris Morvillo y su esposa, Neda, "no tenían agua en los pulmones, la tráquea ni el estómago". La fuente, que describió sus muertes como una "muerte por confinamiento", confirmó la versión proporcionada por la guardia costera, quienes habían afirmado que los pasajeros atrapados en las cabinas probablemente intentaran consumir el oxígeno en la burbuja de aire que se formó mientras el barco se hundía.

Mike Lynch; su hija de 18 años Hannah Lynch, y el chef del yate, Recaldo Thomas, también murieron en el incidente. Se espera que las autopsias restantes se realicen en los próximos días.

Según el servicio local de rescate de bomberos, "los cuerpos fueron encontrados en la parte más alta del barco, ya que estaba claroque las personas intentaban esconderse en las cabinas del lado izquierdo".

El barco quedó apoyado sobre su lado derecho después de hundirse, cayendo a una profundidad de unos 50 metros.

Las autoridades creen que los pasajeros buscaron rutas de escape, llegando al lado opuesto del barco en el que se encontraban. El espacio para respirar se reducía rápidamente a medida que el agua inundaba las habitaciones, y la burbuja de aire se volvía cada vez más irrespirable debido al aumento de dióxido de carbono.

Según el diario La Repubblica, se cree que el presidente de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, y su esposa, Judy, también murieron de asfixia, y los resultados de sus autopsias supuestamente son similares a los de los Morvillo. •

Agencias ANSA, DPA y AFP

# DEL VIERNES 6 AL DOMINGO 8



PRECID ANTERIOR: \$ 4499,90 CARRÉ DE CERDO, STOCK 20.000 KG. COD. 17162

PRECIO ANTERIOR: \$ 4699,90 PECHITO DE CERDO, STOCK 25.000 KG. COD. 17410



PRECIO ANTERIOR: \$ 6799,90 CHURRASQUITO DE CERDO, STOCK 20.000 KG. COD. 35144

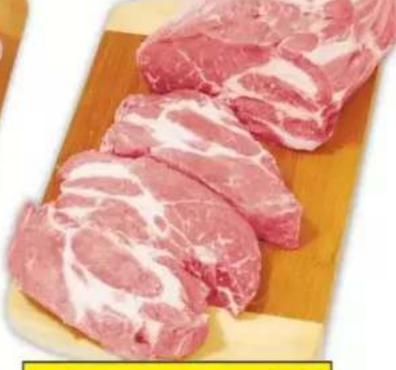

PRECIO ANTERIOR: \$ 6899,90 BONDIOLA DE CERDO, STOCK 28.000 KG. COD. 943





PRECID ANTERIOR: \$ 769 FILET DE MERLUZA FRESCO/CONGELADO DESPINADO, STOCK 10.000 KG.\*1 COD. 17834-39688



PRECIO ANTERIOR: \$ 799,90 CALAMAR ENTERO CONGELADO, STOCK 10.000 KG.\*1 COD. 17810



PRECID ANTERIOR: \$ 7990 SALMON ROSADO AHUMADO REBANADO SUPERBE, PAQ. X 200 G. STOCK 5.000 U.\*1 COD. 566026



PRECIO ANTERIOR: \$ 1299,90 QUESO MOZZARELLA 4 HERMANOS, STOCK 1.000 KG. COD. 519





EN SORRENTINOS/RAVIOLES/PANZOTTIS COTO, CAJA X 2 PLANCHAS STOCK 5.000 U. COD. 44267-88225-46991-44281-44283-44295-44297-44298-44299-44260-12849-44263-13144-12640-13870-13346-12997-13873-6046-6036-43718-11730-11731



EN SANDWICHES DE MIGA TRIPLES COMUNES, STOCK 5.000 U. COD. 10622-10631-4911-45303-10435-10438

JAMÓN Y QUESO JAMÓN Y TOMATE JAMÓN Y LECHUGA JAMÓN Y HUEVO











Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar



PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO DEL 06/09/2024 AL 08/09/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCIÓN "MIX ALIMENTOS". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS, SANTA FE Y COTO DIGITAL (WWW.COTODIGITAL.COM.AR). PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTÁ PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678. LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL.

#### Debate global | AMENAZAS AL PERIODISMO INDEPENDIENTE

# La silenciosa guerra contra la libertad de expresión que puede llegar a Estados Unidos

#### OPINIÓN

A. G. Sulzberger
THE WASHINGTON POST

#### Viene de tapa

Su país es una democracia, así que no puede clausurar simplemente los diarios y meter presos a los periodistas. En cambio, se propone socavar a las empresas de noticias independientes de maneras más sutiles, con herramientas burocráticas, como las leyes impositivas, el otorgamiento de licencias de transmisión, o contrataciones del Estado. Mientras tanto, recompensa a los medios de prensa adictos con pauta oficial, exenciones impositivas y otros subsidios del Estado, y ayuda al empresariado amigo a adquirir otros medios de comunicación debilitados a precio de remate para que los conviertan en órganos difusores de su gobierno.

En apenas un par de años, en el país solo quedan pequeños bolsones de periodismo independiente, liberando al líder de tal vez el mayor obstáculo para su creciente autoritarismo. Ahora, los noticieros de la noche y los titulares de los diarios repiten como loros sus afirmaciones, por lo general totalmente despegadas de la verdad, ensalzando hasta el menor de sus logros mientras demonizan y desacreditan a sus críticos. "El que controla los medios de un país, controla la mentalidad de un país y a través de eso controla el país en sí mismo", afirma sin ruborizarse el director político del mandatario.

Esa es la versión resumida de la forma en que Viktor Orban, primer ministro de Hungría, desmanteló con eficacia los medios de comunicación de su país, uno de los pilares centrales de su proyecto más amplio de transformar a su país en una "democracia iliberal". Con la prensa debilitada, pudo guardar secretos, reescribir la realidad, socavar a sus rivales políticos, actuar con impunidad y, en última instancia, consolidar un poder sin controles, empeorando la situación de su nación y de su gente. Y esa historia se está repitiendo en todas las democracias del mundo en proceso de erosión.

#### "El enemigo del pueblo"

Durante el año pasado, me preguntaron con insistencia si el diario The New York Times, donde trabajo como editor, está preparado para la posibilidad de que en Estados Unidos se adopte una campaña similar contra la prensa libre, a pesar de la orgullosa tradición de nuestro país de reconocer el papel esencial del periodismo para que exista una democracia fuerte y un pueblo libre.

Y la pregunta no es disparatada. En su afán por volver a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trumpy sus aliados han declarado abiertamente su intención de redoblar sus ataques contra una prensa a la que ridiculiza desde hace años como "el enemigo del pueblo".

El año pasado, Trump prometió: "Los medios de comunicación
de bajo perfil serán examinados
al detalle por su cobertura deliberadamente deshonesta y corrupta
de individuos, hechos y acontecimientos". Y la amenaza de Kash
Patel, alto funcionario de Trump,
fue todavía más explícita: "Vamos
a ir a contra ustedes, ya sea por la
vía penal o civil". Ya hay pruebas de
que Trump y su equipo lo dicen en

serio. Al final de su primer mandato, la retórica antiprensa de Trump -que contribuyó al aumento del sentimiento antiprensa en Estados Unidos y en todo el mundo- fue pasando sigilosamente de la amenaza a las acciones concretas.

Si Trump cumple su promesa de seguir con esa campaña de destrucción durante un eventual segundo mandato, sus embates probablemente reflejarán su abierta admiración por el manual de estrategias despiadadamente eficaz de líderes autoritarios como Orban, con quien Trump se reunió recientemente en Mar-a-Lago y a quien elogió como "un líder inteligente, fuerte y compasivo".

Recientemente, el actual compañero de fórmula de Trump, el senador J. D. Vance, también se deshizo en elogios hacia Orban: "Hatomado algunas decisiones inteligentes que Estados Unidos podría tomar como ejemplo". Uno de los arquitectos intelectuales de la agenda republicana, el presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, afirmó que la Hungría de Orban "no es solo un modelo de política exterior conservadora, sino el modelo". Aplaudido a rabiar por los asistentes a una conferencia política republicana celebrada en Budapest en 2022, el propio Orban dejó muy en claro lo que su modelo necesita: "Queridos amigos, debemos tener nuestros propios medios de comunicación".

Para asegurarnos de estar preparados para lo que venga, con mis colegas nos pasamos meses estudiando cómo se fue gestando el ataque a la libertad de prensa en Hungría y en otras democracias, como la India y Brasil. Los entornos políticos y mediáticos de cada país son diferentes, y las campañas contra la prensa han recurrido a tácticas y han tenido niveles de éxito disímiles, pero hay un patrón de acción contra la prensa que tiene hilos en común.

Estos nuevos aspirantes a dictadores han desarrollado un estilo más sutil que sus colegas de Estados totalitarios como Rusia, China y Arabia Saudita, que sistemáticamente censuran, encarcelan o directamente asesinan a los periodistas. En las democracias, los que intentan socavar el periodismo independiente suelen explotar debilidades banales –y por lo general nominalmente legales—de los sistemas de gobierno de cada país. Ese manual de acción suele tener cinco partes,

-Crear un clima propicio para la represión de los medios, sembrando desconfianza en la opinión pública sobre el periodismo independiente y normalizando el acoso a los periodistas que lo integran.

-Manipular el sistema legal y regulatorio -como los impuestos, la aplicación de la ley de inmigración y la protección de la privacidad de las personas-para castigar a periodistas y organizaciones de noticias que son percibidos como ofensivos.

-Hacer una explotación de la Justicia, en general a través de causas civiles, para imponer sanciones logísticas y financieras adicionales al periodismo caído en desgracia, incluso con denuncias sin sustento legal

-Escalar los ataques contra los periodistas y sus empleadores, alentando a los partidarios del poder de otras partes del sector público y privado para que adopten esas mismas tácticas.



Arthur Gregg Sulzberger, editor del diario The New York Times

NY

-Utilizar los resortes del poder, no solo para castigar a los periodistas independientes, sino también para recompensar a quienes demuestran lealtad y sumisión al gobierno. Esto incluye ayudar a los seguidores del partido gobernante a obtener el control de los medios de prensa financieramente debilitados por todos los ataques antes mencionados.

Comoqueda claro en esta lista, esos líderes se han dado cuenta de que las medidas de represión contra la prensa son más efectivas cuando son menos dramáticas: no les conviene una película de suspenso, sino más bien un bodrio tan pesado e incomprensible que nadie quiera verlo.

#### Discrepancia

Como alguien que cree firmemente en la importancia fundamental de la independencia periodistica, no tengo el menor interés en meterme en política. No estoy de acuerdo con quienes sugieren que Trump representa un riesgo tan grande para la libertad de prensa que las organizaciones de noticias, como aquella para la que trabajo, deberían dejar de lado la neutralidad y oponerse directamente a su reelección. Renunciar a la independencia periodística por miedo a que más tarde nos la puedan quitar representa una total falta de visión. Nuestro compromiso en The New York Times es seguir apegándonos a los hechos y presentar un panorama completo, justo y preciso de las elecciones de noviembre y de los candidatos y los temas que presenten durante su campaña. El modelo democrático de nuestro país le asigna roles diferentes a cada una de sus instituciones: este es el nuestro.

Al mismo tiempo, sin embargo, y como representante de una de las principales organizaciones de noticias de Estados Unidos, me siento obligado a denunciar abiertamente las amenazas a la prensa libre, como mis predecesores y yo hemos hecho siempre con los presidentes de uno u otro signo político. Y lo ha-

go desde aquí, desde las páginas de un estimado competidor, porque creo que se trata de un riesgo compartido por toda nuestra profesión y por todos los que dependen de ella. Poner de manifiesto esta campaña contra la prensa no implica aconsejarle a la gente cómo votar. El voto entraña innumerables cuestiones más cercanas al corazón de los votantes que la protección que merece mi profesión, que es ampliamente impopular.

Pero el debilitamiento de la prensa libre e independiente importa, sin importar el partido político al que adscriba cada uno. El flujo de noticias e información confiable es fundamental para que un país sea libre, próspero y seguro para sus habitantes.

Por eso es que a lo largo de la historia de Estados Unidos la defensa de la libertad de prensa ha sido un inusual punto de consenso entre ambos partidos mayoritarios. Como dijo una vez el presidente Ronald Reagan: "No hay ingrediente más esencial que una prensa libre, fuerte e independiente para seguir teniendo éxito en eso que los Padres Fundadores llamaron nuestro 'noble experimento' de autogobierno".

Ese consenso hoy se ha roto. Y en proceso de elaboración hay un nuevo modelo que pretende socavar la capacidad de los periodistas de recabar información y difundir-la libremente. Vale la pena conocer cómo funciona este modelo cuando se lleva a la práctica.

Un martes por la mañana de 2023, más de una docena de funcionarios indios irrumpieron en las oficinas de la BBC en Nueva Delhi y Bombay. A los sorprendidos periodistas y editores les ordenaron que se alejaran de sus computadoras y entregaran sus teléfonos celulares.

Durante los siguientes tres días, los periodistas tuvieron prohibido el ingreso a sus propias oficinas, lo que permitió que el gobierno indio revisara sus archivos y dispositivos electrónicos.

Pero más sorprendente que el

allanamiento en sí fue que esos funcionarios no se identificaron como agentes de la ley, sino como auditores fiscales.

#### Hostigamiento

El gobierno del primer ministro Narendra Modi tiene un largo historial de llevar a cabo estas "encuestas impositivas", como las llaman las autoridades, contra organizaciones de noticias independientes cuyos informes provocan la furia de su régimen. Y la ocasión en que se produjo el allanamiento permite discernir con facilidad qué lo desencadenó: el mes anterior, la BBC había publicado un documental que volvía a analizar las acusaciones de que Modi había tenido un rol en disturbios sectarios que terminaron con muchos muertos, un tema que el primer ministro ha tratado de mantener fuera del foco de atención de la opinión pública.

El gobierno de Modi argumentó que el allanamiento de las oficinas de la BBC no tenía nada que ver con el documental, sino que simplemente se trató de una medida normal de buena gobernabilidad: auditar los libros de una corporación para garantizar el cumplimiento del notoriamente complejo código tributario de la India.

Pero el allanamiento les dio a las autoridades tres días de acceso a las computadoras y teléfonos de periodistas y editores, con el riesgo de dejar expuestas a fuentes confidenciales, y también fue un inequívoco mensaje de advertencia para cualquier denunciante futuro que tuviera intenciones de desafiar a Modi exponiendo sus conductas reprochables: si hablas con los periodistas, te vamos a ir a buscar y te vamos a encontrar. Muchos de esos disidentes han sido despedidos, condenados al ostracismo, hostigados y arrestados.

Hasta las leyes pensadas para apoyar un ecosistema de información saludable pueden ser manipuladas. En Hungría, el gobierno de Orban ha intentado tergiversar las LA NACION | VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL MUNDO 9

normas de privacidad digital de la Unión Europea para bloquear las prácticas habituales del periodismo de investigación, como recurrir a bases de datos de acceso a la información pública.

Los norteamericanos tal vez estén acostumbrados a ver en la Justicia un garante de sus derechos y las libertades - como la libertad de prensa-contra este tipo de abusos y distorsiones de las leyes, pero las lecciones que llegan de otros países, como Brasil, nos recuerdan que el sistema judicial también puede ser mal utilizado para obstaculizar y encarecer el trabajo de los periodistas.

En Brasil, los frecuentes abusos del aparato de Justicia por parte del expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados han sido calificados de "acosojudicial", con abogados que presentaban demandas ante jueces consabidamente hostiles a la prensa, y abrumando a los periodistas con causas judiciales superfluas para multiplicar sus costos de representación legal. El gobernador de un estado rural, aliado acérrimo de Bolsonaro, usó esas tácticas para perseguir a más de una docena de periodistas locales por informar sobre él, su familia y sus partidarios políticos, y también los demandó penalmente por sus acusaciones.

odio hacia el periodismo, y dejó allanado ese camino para empresarios, abogados, gobernadores y organizaciones no gubernamentales, entre otros", dice Cristina Tardáguila, fundadora de Agência Lupa, un medio brasileño de verificación de datos. "Hay un empresario, gran admirador de Bolsonaro, que en los últimos tiempos ha presentado más de 50 demandas contra periodistas".

Han pasado solo ocho años desde que Donald Trump popularizó el término "noticias falsas" como ungarrote para desestimaryatacar al periodismo que lo desafiaba.

De boca del presidente de Estados Unidos, esa frase fue todo lo que necesitaban muchos aspirantes a autócrata. Desde entonces, alrededor de 70 países de seis continentes han promulgado leyes sobre las "noticias falsas" nominalmente destinadas a erradicar la desinformación, pero que muchas sirven básicamente para que los gobiernos puedan castigar al periodismo independiente.

Bajo el imperio de esas leyes, los periodistas han enfrentado multas, arrestos y censura por informar, por ejemplo, sobre el conflicto separatista en Camerún, por documentar las redes de tráfico sexual en Camboya, por hacer una crónica de la pandemia de Covid-19 en Rusia, y por cuestionar la política económica de Egipto. Y Trump ha defendido tenazmente todas y cada una de esas iniciativas, como lo hizo cuando en una conferencia de prensa conjunta le dijo públicamentea Bolsonaro: "Estoy muy orgulloso de oír al presidente utilizar el término 'noticias falsas'".

#### Giro

Ahora las cosas han dado un giro de 180 grados, y son Trump y sus aliados los que miran el ejemplo de Bolsonaro y sus secuaces en busca de inspiración y estudian las técnicas antiprensa que han perfeccionado en estos años. Y la eficacia de ese manual no debe ser subestimada. En Hungría, los aliados de Orban controlan ahora más del 80% de los medios de comunicación del país. En la India, Modi ha subvertido con tanto éxito a la prensa independiente - bloqueando informes sobre cualquier tema, desde protestas masivas contra su

política económica hasta el maltrato a la minoría musulmana del país-que gran parte de los medios tradicionales son ridiculizados como "medios falderos". Y no caigamos en el error de creer que este es un problema exclusivo de los periodistas: cada medio de comunicación debilitado repercute en toda la sociedad, enmascarando la corrupción, ocultando los riesgos para la saludy la seguridad públicas, restringiendo los derechos de las minorías y distorsionando el proceso electoral. La democracia en sí, aunque todavía intacta -como quedó de relieve con el avance de los partidos opositores en las recientes elecciones en la India-, es cada vez más tenue y está cada vez más condicionada.

En Estados Unidos, concebíamos a la prensa libre como un freno fundamental contra el retroceso democrático.

No nos engañemos: a ningún líder político le gusta el escrutinio de los medios ni tiene el prontuario limpio en materia de ataques a la prensa.

Todos los presidentes norteamericanos desde la fundación del país se han quejado de las preguntas incómodas de los periodistas que tratan de mantener informada a la gente.

Y eso incluye al presidente Joe "Bolsonaro le abrió la puerta al Biden, que habla con entusiasmo de la importancia de la prensa libre, pero esquiva sistemáticamente los encuentros no programados con periodistas independientes, que le ha permitido evitar responder sobre su edad y estado físico.

Pero incluso con un historial imperfecto, tanto los presidentes, legisladores y juristas republicanos y demócratas por igual siempre han defendido y ampliado las protecciones para los periodistas.

Durante el último siglo, Trump se destaca por sus esfuerzos agresivos y sostenidos para socavar la prensa libre.

Y si necesitan más pruebas de que Trump apenas estaba calentando motores, basta con recordar los últimos días de su primer mandato, cuando su Departamento de Justicia confiscó en secreto los registros telefónicos de los periodistas de las tres organizaciones de noticias que más detesta: The New York Times, The Washington Posty CNN.

Sin embargo, como en Hungría, Brasil y la India, muchas de las amenazas más perniciosas a la libertad de prensa en Estados Unidos probablemente adopten una forma más prosaica: un clima de acoso y escarnio públicos, causas judiciales con sanciones económicas, trabas burocráticas, todo destinado a debilitar a ún más a medios de comunicación ya famélicos por años de dificultades financieras. Y esa lista no es alarmista ni especulativa.

La historia de las campañas contra la prensa en todo el mundo pone de relieve la crucial importancia de la libertad de prensa para la supervivencia de la democracia. El acceso a noticias confiables no solo deja mejor informada a la opinión pública, sino que fortalece a las empresas y hace que los países sean más seguros.

En vez de desconfianza y división, el periodismo libre infunde comprensión mutua y compromiso cívico, y desentierra la corrupción y la incompetencia para garantizar que el bien y los intereses del país estén por encima del interés personal de cualquier líder ocasional. Todo eso es lo que corre peligro cuando se debilita a la prensa libre e independiente. •

Traducción de Jaime Arrambide

## Pese a las señales de alarma, el debate sobre la libertad de prensa aparece relegado en la campaña

La columna del editor de *The New York Times* publicada por su competidor The Washington Post le dio magnitud a la cuestión; pedido a Harris y a Trump

Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.- Una carta del presidente y editor del diario The New York Times, A. G. Sulzberger, publicada en uno de los principales competidores del periódico,

The Washington Post, le dio magnitud a un debate largamente relegado en la campaña presidencial: el futuro de la libertad de prensa en Estados Unidos-uno de los pilares institucionales del país-y la amenaza latente que representa para los medios un eventual retorno a la

Casa Blanca de Donald Trump.

"Como administrador de una de las principales organizaciones de noticias del país, me siento obligado a hablar sobre las amenazas a la prensa libre, como mis predecesores y yo lo hemos hecho con los amplificaron una discusión que líderes de ambos partidos. Lo hago aquí, en las páginas de un estimado competidor, porque creo que el riesgo lo comparte toda nuestra profesión", escribió Sulzberger.

En su extensa columna de opinión publicada en el Post, Sulzberger dice que Trump y sus aliados, en su afán por volver a la Casa Blanca, "han declarado abiertamente su intención de redoblar sus ataques contra una prensa a la que ridiculiza desde hace años como 'el enemigo del pueblo'''. Y advierte que el viejo consenso bipartidista que existía en Estados Unidos entre demócratas y republicanos acerca del rol crítico de la libertad de prensa en la vida de la democracia norteamericana "se ha roto".

"Se está creando un nuevo modelo que pretende socavar la capacidad de los periodistas de recopilar y difundir noticias libremente", advierte Sulzberger.

El editor del Times compara en su mirada las estrategias del trumpismo con las que han desplegado Jair Bolsonaro en Brasil, Viktor Orban en Hungría o Narendra Modi en la India en su afán por controlar la narrativa sobre sus gobiernos. Sulzberger no menciona al presidente Javier Milei, quien ha lanzado reiterados ataques a la prensa en la Argentina y ha concentrado una dosis considerable de su comunicación en las redes

sociales. Trump, sus aliados y sus seguidores suelen esgrimir que la prensa trata al republicano de manera injusta en relación con otros políticos. Y los medios han recibido críticas de ser demasiado laxos con Trump.

"Tengo en mente una última lección de nuestros valientes colegas de lugares como Hungría, la India y Brasil –escribió sobre el final de su columna Sulzberger -. La misión periodística de seguir los hechos y transmitir la verdad debe persistir, independientemente de la presión olos obstáculos. Incluso frente a los incesantes esfuerzos por socavar y castigar su trabajo, hay quienes contraatacan y continúan brindando al público las noticias y la información que necesita".

Las advertencias de Sulzberger la Casa Blanca en la campaña de 2016, pero que, paradójicamente, de momento aparece muy relegado en la campaña presidencial. Ni Trump, que mantiene sus embates a la prensa, ni la vicepresidenta Kamala Harris han hablado ampliamente sobre el tema.

Trump popularizó los ataques a la prensa, a la que siempre calificó como fake news o "noticias falsas", y también alteró los vínculos de la administración pública con los medios tradicionales. Sobre el final de su gobierno, la habitual conferencia de prensa diaria desapareció. El gobierno de Joe Biden reactivó esas conferencias diarias en la sala de prensa de la Casa Blanca y bajó considerablemente el tono de hostigamiento a la prensa, aunque también marcó distancias y tuvo cortocircuitos: el Times, de hecho, intentó sin éxito conseguir una entrevista con Biden y mantiene una relación tensa con el mandatario. Biden también fue criticado por romper su promesa de convertir en un paria al príncipe saudita Mohammed ben Salman, acusado por la inteligencia norteamericana de haber mandado a matar a Jamal Khashoggi, un columnista crítico que escribía para el Post.

No es la primera vez que el Times y el Post, propiedad de Jeff Be-

zos, unen fuerzas para elevar en la agenda política la discusión sobre la libertad de prensa. A principios de este año, ambos periódicos, junto con The Wall Street Journal, de Rupert Murdoch, publicaron una carta a sus lectores en el Día de la Libertad de Prensa Mundial invitándolos a "unirse para garantizar que la información confiable siga siendo accesible para todos".

"La necesidad de información veraz y fiable nunca ha sido mayor, pero las amenazas a los periodistas en todo el mundo son más frecuentes que nunca", indicó esa carta. "Según el Comité para la Protección de los Periodistas, 19 periodistas va han sido asesinados este año y otros 320 han sido encarcelados en 2023".

Reporteros Sin Fronteras (RSF), una de las organizaciones que derecorre la política norteamerica- fienden la labor del periodismo na desde el ascenso de Trump a en el mundo, había mencionado también en julio de este año que "el discurso sobre la libertad de prensa sigue estando en gran medida ausente del debate político estadounidense", aun cuando las amenazas al periodismo y al derecho a la información cobran importancia y el clima de libertad de prensa en Estados Unidos "está a punto de deteriorarse aún más".

La organización recordó en el último Índice Mundial de Libertad de Prensa de RSF, publicado en mayo de este año, que Estados Unidos cayó diez puestos hasta el lugar 55 entre 180 países, un derrape que hundió al país en una nueva y preocupante categoría: la situación pasó de "satisfactoria" a "problemática".

"En las elecciones estadounidenses hay mucho en juego, tanto para los votantes como para el público mundial, ya que en todo el mundo nos veremos afectados por las palabras y las acciones del próximo presidente de Estados Unidos", dijo Rebecca Vincent, directora de Campañas de RSF.

"Ahora que el periodismo y la información en sí están bajo un ataque mayor que nunca, es crucial que los candidatos de ambos partidos se comprometan a proteger la libertad de prensa en el país y en el extranjero", afirmó Vincent. •



Biden ha mantenido algunos cortocircuitos con sectores de la prensa norteamericana MANDEL NGAN/AFP

# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @Politica\_In | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### Conmoción política | ATAQUE EN PALERMO



El operativo montado por el SAME y los bomberos, ayer, en las inmediaciones de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo

FABIÁN MARELLI

# Atentaron con un paquete explosivo contra el titular de la Sociedad Rural

Ocurrió en la sede central de la entidad, adonde llegaron dos sobres; el que explotó estaba dirigido a Nicolás Pino; el segundo fue detonado por la policía; hubo un repudio generalizado, que incluyó un mensaje presidencial

#### Paula Rossi y Mariana Reinke LA NACION

La sede central de la Sociedad Rural Argentina (SRA) se convirtió ayer en el blanco de un atentado con dos paquetes bomba, uno de

con dos paquetes bomba, uno de los cuales explotó en la oficina aledaña a la del presidente de la entidad, Nicolás Pino. El ataque no provocó lesiones de gravedad a las personas que trabajaban en el lugar, en pleno Palermo, pero provocó la apertura de una investigación policial y judicial.

Todo comenzó cuando dos paquetes llegaron al emblemático edificio de la SRA: uno iba dirigido al presidente Nicolás Pino y el otro, al vice Marcos Pereda. El primero provocó una explosión.

Pereda dijo anoche que no habían recibido amenazas y afirmó que resulta "apresurado sacar conclusiones" respecto de la intencionalidad del atentado.

De acuerdo con información policial, ambos paquetes llegaron a la sede de la calle Juncal al 4450. El paquete para Pino fue abierto por su secretaria, Pamela Sousa, y en ese momento liberó "una especie de humo o polvo blanco", detallaron fuentes del caso.

El atentado provocó un amplio la medianoche. repudio y el presidente Javier Milei De todas form

se comunicó con Pino para expresarle su solidaridad (ver aparte). También lo hizo su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, condenó "enérgicamente el atentado" y le transmitió a Pino su "apoyo y compromiso con el esclarecimiento de esta horrible situación".

Por su parte, el senador Alfredo De Angeli (Pro) expresó su "solidaridad" con Pinoy "todo el equipo de la Sociedad Rural Argentina". "Lo que está pasando es muy gravey es urgente que la Justicia investigue para esclarecer el atentado", agregó. A su vez, la senadora Carolina Losada (UCR) dijo que "estos hechos violentos no pueden ocurrir en la Argentina".

Sin embargo otros sectores políticos, como el kirchnerismo y partidos de izquierda, no se habían pronunciado hasta el cierre de esta edición.

El SAME informó que cuatro personas que manipularon la encomienda –Pino, Sousa, Marcelo Narváez y Juan Harilaos– fueron derivadas al Hospital Fernández para ser revisadas por protocolo. Permanecieron allí hasta cerca de la medianoche.

De todas formas, la Sociedad Ru-

ral informó que no hubo heridos. El video de seguridad que capturó el momento de la explosión muestra que el sobre lanza primero un intenso humo negro. Luego se ven llamas en el monitor de la computadora alcanzado por la explosión y se expande el humo por toda la oficina. El SAME informó que la secretaria terminó con un hematoma. "Están sin riesgo", indicaron desde allí a la NACION.

Tras la explosión de la primera caja se llamó a personal policial de la comisaría vecinal 14C. El segundo paquete, que había sido dirigido a Pereda, fue intervenido por la Brigada de Explosivos, que lo hizo explotar intencionalmente para luego peritarlo.

El paquete que estalló había sido enviado a la oficina del presidente de la SRA. Cuando su secretaria lo abrió hubo una explosión que causó estruendo y algunos destrozos en su oficina.

En la sede de la Rural se activó la alarma de incendio, y la secretaria fue trasladada con una pequeña contusión en una mano. Otras tres personas que habían inhalado humo también fueron asistidas.

"Están todos bien y por suerte no tienen lesiones", aseguró Waldo Wolf, ministro de Seguridad porteño. El funcionario detalló que, como auxiliares de la Justicia, pusieron "a disposición todos los elementos del gobierno de la ciudad para encontrar a los responsables".

La entidad dio a conocer luego un comunicado que buscó llevar tranquilidad. El texto confirmó primero la explosión y, luego, agregó: "Ante esta situación, dimos alerta a las fuerzas públicas que están realizando el operativo correspondiente en todo el edificio y realizando la investigación pertinente", sumó la entidad ruralista. Y cerró: "Queremos transmitir tranquilidad a las familias de las autoridades y del equipo de trabajo, a los socios y a la ciudadanía; todos nos encontramos en perfectas condiciones".

Por otro lado, desde la Sociedad Rural comentaron que se comunicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para solidarizarse y ponerse a disposición, pero hasta anoche no había pistas certeras de los motivos ni de los autores del atentado contra la SRA.

#### ATENDIDOS CON PROTOCOLO TOXICOLÓGICO

Tras el atentado en la sede central de la SRA, su presidente, Nicolás Pino, la secretaria que abrió el paquete explosivo y los demás miembros del staff presentes en el lugar fueron trasladados por el SAME al Hospital Fernández, en el mismo barrio de Palermo, donde por haber sido afectados por el humo fueron "aislados con protocolos toxicológicos". Así lo informó la entidad que fue blanco del ataque en un comunicado, en el que indicó que los afectados fueron sometidos a "los exámenes co-

rrespondientes para determinar o descartar posibles sustancias tóxicas contenidas en el explosivo". También indicaron que las instalaciones de la sede ruralista "han sido inspeccionadas por la policía científica y la brigada antiexplosivos" y detallaron que "interviene en la causa el juez federal Sebastián Casanello, subrogado por el magistrado Daniel Rafecas". Además, la SRA se manifestó dispuesta a "colaborar" y sostuvo que confía en las autoridades para esclarecer el "gravísimo atentado".

POLÍTICA | 11 LA NACION | VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CAPTURA DE VIDEO



El momento de la explosión del paquete bomba



Así quedó el escritorio de la antesala del despacho de Pino



Los peritajes de la Brigada de Explosivos de la ciudad



## El Presidente llamó a Pino para solidarizarse

El Gobierno aprovechó para justificar el aumento en los gastos de inteligencia

El encuentro entre el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, previsto para ayer por la tarde, se suspendió minutos antes de la hora pautada, dado que el dirigente ruralista debió permanecer en observación en el Hospital Fernández tras el ataque en su entidad. El encuentro en la Casa Rosada estaba previsto desde comienzos de la semana, pero el atentado alteró los planes.

Apenas conocido el hecho, desde el Gobierno se comunicaron con Pino. Lo hizo el propio presidente Javier Milei, vía chat, y lo imitó la secretaria general Karina Milei, quien lo contactó telefónicamente, según pudo saber LA NACION de altas fuentes oficiales.

El ataque en la sede de la Rural se registró por la mañana, cuando llegaron dos paquetes: uno dirigido a Pino y otro al vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda. El primero, que iba para el titular de la agrupación, provocó una explosión.

Lo sucedido motorizó una investigación en la Justicia Federal, pero también la convicción en el Gobierno-deslizada por varias fuentes-de que es "necesario un sistema de inteligencia organizada para prevenir este tipo de hechos".

consideran la "histórica" tendencia de la inteligencia local, "más adepta a espionaje interno, metiéndose en cuestiones íntimas de opositores

políticos, que a cuestiones que garanticen la seguridad nacional".

En la misma línea, agregaron que una auditoría que se hizo en los primeros meses de la administración libertaria marcó las "debilidades" que encontraron y por las que entienden está "más que justificado" el aumento de la partida presupuestaria de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 100.000 millones de pesos, que hoy son objeto de cuestionamientos en el Congreso de la Nación, que busca derribar el DNU que lo habilita.

#### Críticas de la oposición

El presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, señaló que no sería extraño que el ataque se vinculara directamente con el tratamiento en la Cámara alta del decreto que buscaba aumentar los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). "Es muy sugestivo que ocurra el mismo día que el Senado está por rechazarlos",

escribió en la red social X. Peligroso el atentado contra las autoridades de la Sociedad Rural. La investigación no puede descartar ninguna hipótesis. Es muy sugestivo que ocurra el día que el Senado está por rechazar los fondos reser-En ese sentido aludieron a lo que vados de la SIDE", tuiteó López, de línea directa con Elisa Carrió.

> Elespacio que no hizo ningún pronunciamiento fue el kirchnerismo. • Cecilia Devanna

## Un artefacto de "baja complejidad" que fue armado para intimidar

Los primeros análisis detectaron que el explosivo tenía pólvora y estaba preparado para activarse al abrir el sobre; los antecedentes

El análisis del artefacto explosivo que detonó en la Sociedad Rural fue clasificado como de "baja complejidad", "posiblemente de tipo pirotécnico".

Según revelaron fuentes policiales a LA NACION, el sistema se activa con "un mecanismo de alivio de presión". Al abrirse el sobre, se acciona la carga explosiva.

Por las muestras que dejó la explosión, los primeros análisis indicaron que la carga "parece estar compuesta por pólvora, lo que indica un artefacto con un potencial explosivo limitado, diseñado para generar deflagración o una llamarada intensa en lugar de una onda expansiva".

"La pólvora podría ser pólvora negra o un tipo comúnmente usado en fuegos artificiales", agrega el informe.

Los peritos también concluyeron que probablemente el artefacto tenía "componentes electrónicos y cables" para asegurar que se activara.

"El dispositivo probablemente está compuesto por un centro cargado con pólvora, conectado a varios cables que conducen electricidad desde una fuente, como una batería pequeña, esta electricidad alimenta un iniciador pirotécnico que genera una chispa para encender la pólvora", indicaron fuentes policiales.

La conclusión de los primeros análisis es que "este tipo de arte-

facto es probable que haya sido utilizado con fines intimidatorios o disruptivos, como en manifestaciones o pequeños actos de vandalismo".

"El análisis indica que el diseño del artefacto cumplió con su intención de causar daño y generar un impacto intimidatorio", concluyen, en un análisis preliminar.

La causa quedó a cargo de Daniel Rafecas, que subroga a Sebastián Casanello en el Juzgado

Los primeros análisis recordaron los ataques con bombas de pintura que había tenido la entidad

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7.

Rafecas ya ordenó las primeras medidas, que tendieron a reconstruir la ruta del sobre explosivo.

El artefacto llegó con un delivery, quien dejó una encomienda para el titular de la entidad, Nicolás Pino.

Se solicitar on todas las cámaras de seguridad del lugar para identificar al responsable de la entrega.

"Nada por ahora", contestaron desde la ciudad de Buenos Aires, al ser consultados por LANACION SObre las hipótesis que se investigan.

Entre los antecedentes bajo análisis, fuentes policiales recordaron que la Sociedad Rural Argentina (SRA) ya habia sufrido ataques con bombas de pintura por parte de grupos ambientalistas radicales.

"Estos grupos anarquistas también habían realizado manifestaciones y performances durante la exposición y frente al lugar, donde se encontraba el antiguo zoológico", recordó una de las fuentes.

En los primeros análisis, los investigadores advirtieron sobre la precariedad del artefacto explosivo. Y encontraron similitudes con uno detectado tiempo atrás en la estación de Retiro, otro en la Universidad Tecnológica Nacional, otro explotó en el correo en Monte Grande, uno de una sucursal postal de Córdoba y, por último, otro enviado a la empresa Indra, que se participa en el operativo electoral.

En las primeras elucubraciones, las fuerzas de seguridad descartaban la hipótesis del "empleadoinfiel", es decir, el ataque de un excolaborador de la Sociedad Rural. La reacción aparecía como desmedida para un caso de esas características.

El paquete fue entregado en Juncal 4450, ayer, después de las 10 horas.

La sucursal de origen llevaba como código postal 1230 de la ciudad de Buenos Aires. •

#### Conmoción política | RECHAZO A LA VIOLENCIA

# Fuerte repudio del sector agropecuario al atentado contra la Sociedad Rural

Diversas entidades ligadas con la producción expresaron su "consternación" por el explosivo y reclamaron que se esclarezca

Pilar Vazquez y Mariana Reinke

El agro en pleno repudió con dureza el atentado contra el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cuando un paquete enviado hasta las oficinas de la entidad en el barrio de Palermo explotó y provocó que tanto el dirigente como otras personas fueran trasladados para su observación en el Hospital Fernández.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, expresó su profunda preocupación tras el ataque en la SRA. "Desde Coninagro manifestamos nuestra consternación ante esta situación, realmente estamos muy consternados. Rechazamos este tipo de hechos y esperamos que se esclarezca rápidamente", afirmó.

Laucirica también señaló: "Este atentado nos recuerda situaciones que hacía años no vivíamos en la Argentina. Genera incertidumbre y temores de que podamos revivir momentos dolorosos del pasado que afectaron a toda la sociedad".

En la misma línea, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se manifestó un rechazo tajante a la violencia: "Desde CRA repudiamos terminantemente cualquier acto de violencia y expresamos nuestra solidaridad con la Sociedad Rural Argentina y su equipo. La convivencia pacífica y el respeto deben ser los pilares de nuestra sociedad".

Y la Federación Agraria Argentina (FAA) también se solidarizó y expresó su máxima preocupación "ante los hechos de violencia sufridos por trabajadores de la SRA, como consecuencia del atentado que habría estado dirigido al presidente de dicha entidad". Repudió "todo intento de amedrentamiento, avasallamiento y cualquier uso de la violencia en el marco democrático".

Luego, estas tres entidades, que conforman la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias junto con la SRA, emitieron un comunicado conjunto. "Nos solidarizamos con su presidente [por Pino], un valioso compañero en nuestra mesa de trabajo, así como también con el perso-



Carlos Curci González, vocero de la SRA, ayer

nal que trabaja en dicha institución y fue víctima de este ataque. Nos encontramos profundamente consternados por esta expresión de violencia que nos recuerda tiempos oscuros del pasado. Rechazamos, junto a las demás entidades del campo cualquier forma de intimidación", dijo.

Asimismo, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó através de un comunicado: "El CAA manifiesta su enérgico y absoluto repudio al inexplicable atentado contra el presidente y vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Este hecho inadmisible debe ser condenado por toda la sociedad. Esperamos la pronta recuperación de los afectados".

En una comunicación compartida, la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio de Chaco, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, precisaron: "Ese tipo de actos deben ser condenados por la justicia y la sociedad toda siendo urgente una investigación que esclarezca lo sucedido y responsabilice a quienes lo perpetraron. Hechos de violencia y que atentan contra la institucionalidad, democracia y libertad de nuestro país, son preocupantes y no debemos permitir que sucedan".

También desde el ámbito agropecuario, Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, manifestó su consternación: "Expreso mi mayor rechazo y repudio a lo que le sucedió a la Sociedad Rural Argentina. Los inadaptados de siempre vuelven cuando no logran lo que pretenden". En tanto, la Asociación Argentina de Brangus calificó lo ocurrido de "grave hecho de violencia".

Através de un comunicado, la Secretaría de Coordinación de la Producción y la Secretaría de Agricultura dijeron: "Trabajamos a la par de Pino y equipo para lograr, con dedicación y diálogo, construir una Argentina más próspera. Nuestro país necesita paz y tolerancia para salir de años de decadencia y pobreza. No podemos hacer oídos sordos a estos hechos que lesionan nuestra convivencia democrática". •

# Los empresarios pidieron encontrar a los responsables

Organizaciones como AEA, el G6 e IDEA, entre otras, condenaron el ataque contra Nicolás Pino

Además de las expresiones de repudio que se conocieron desde el mismo agro por el atentado contra el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, el sector empresario en general también condenó el hecho de violencia. También hubo reacciones del arco político.

En un comunicado, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) habló del hecho en la Rural y expresó "su total repudio al atentado dirigido tanto a su presidente, Nicolás Pino, como a su vicepresidente, Marcos Pereda. Estas acciones deben ser condenadas con toda firmeza y debe castigarse con dureza a los responsables de este accionar".

En este marco, el G6 dijo: "Ante do, el Grupo de los 6 (G6), conformado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Unión Industrial Argentina (UIA), expresa su más profundo rechazo al violento episodio y brinda su apoyo a la Sociedad Rural Argentina (SRA). Agregó: "La Argentina del crecimiento, el desarrollo y la producción solo es posible en un marco de paz, diálogo y respeto. Expresamos nuestra solidaridad, particularmente, con los colaboradores de la SRA que padecieron la explosión, que afortunadamente no provocó lesiones de gravedad. Confiamos en una pronta y certera investigación, a través de las autoridades y mecanismos competentes, para la resolución de lo ocurrido".

Por su parte, la Cámara Argentina de la Construcción expresó su "más profundo rechazo al violento episodio y brinda su apoyo a la Sociedad Rural Argentina (SRA)".

Tras la repercusión que tuvo el hecho, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) afirmó: "Expresamos nuestro apoyo y solidaridad a los directivos y colaboradores de la Sociedad Rural Argentina y mani-

festamos nuestro repudio absoluto al atentado dirigido este jueves contra su presidente Nicolás Pino y su vicepresidente Marcos Pereda". Añadió: "Hacemás de 40 años que los ciudadanos argentinos hemos elegido convivir en democraciayen pazy no podemos permitir que vuelvan a ganar lugar este tipo demanifestaciones violentas. Para avanzar en un crecimiento económico que permita solucionar las necesidades de los argentinos se requiere no solo un marco económico estable sino también una sociedad que pueda desarrollar su vida en forma pacífica".

#### Más repercusiones

En tanto, des el ámbito político, el ministro de Defensa, Luis Petri, repudió el hecho que "podría haber generado una tragedia".

toda firmeza y debe castigarse con dureza a los responsables de este accionar". Dijo: "Estos hechos no pueden pasar más en nuestro país. Mi solidaridad con los afectados y mi rechazo total a los violentos, que no tienen lugar en esta nueva Ardo, el Grupo de los 6 (G6), confor-

Por su parte, el diputado nacional José Luis Espert (provincia de Buenos Aires-LLA) expresó en la red social X su "repudio total ante esta atrocidad", y añadió: "Mi solidaridad con el presidente de la SRA @NicolasPinoSRA, y quienes conforman la @SociedadRural, qué alivio que se encuentren todos bien".

En el mismo sentido, la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal indicó: "Repudio el atentado contra @NicolasPinoS-RA y su vice de la Sociedad Rural Argentina. Que la Justicia investigue urgente y le caiga con todo el peso de la ley a los responsables. Este acto terrorista no puede quedar impune. ¡Violencia nunca más!".

Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, condenó "enérgicamente el atentado" contra el titular de la Rural. "Mi solidaridad con él y con quienes sufrieron este ataque. Me comuniqué temprano con Nicolás, y le transmití mi apoyo y compromiso con el esclarecimiento de esta horrible situación, a la que respondimos de manera inmediata y profesional con el SAME, Bomberos y 
@PoliciaCiudadBA. No hay lugar para la violencia en nuestra sociedad", señaló en X. •

## Reapareció Firmenich y se enfrentó con Villarruel

El exlíder montonero expuso en un curso de formación política y generó la reacción de la vicepresidenta, quien redobló su ofensiva

#### Mariano de Vedia

LA NACION

Envisperas de cumplirse 50 años del pase a la clandestinidad de Montoneros, su emblemático líder Mario Firmenich reapareció y generó una fuerte reacción política. Al participar anoche en un curso de formación política organizado por el movimiento Encuentro Patriótico—no se transmitió—, reivindicó las acciones de la organización guerrillera y llamó a los jóvenes a preguntarse si hoy existen razones para "desarrollar una alternativa política popular de significación".

"Hace pocos días la vicepresidenta Victoria Villarruel trajo a colación que habría que poner presos a todos los Montoneros", lanzó Firmenich.

Le respondió la vicepresidenta Villarruel, en un extenso tuit, en el que lo llamó "buchón y cobarde". Dijo que no lo perdonaba y abundó: "El terrorista Firmenich, desde la impunidad que le garantizó el mismo Estado argentino pretende justificar el accionar terrorista de Montoneros, responsable de asesinatos, secuestros, heridas, bombas, ataques a unidades militares, copamiento de pueblos y de sembrar el terror y ensangrentar el país".

La reaparición del dirigente, de 76 años, coincide con el 50° aniversario del pase de su organización a la clandestinidad, el 6 de septiembre de 1974. "Se han agotado todas las formas legales de continuar la lucha", fue ese día el mensaje del líder guerrillero, que el año anterior había proclamado que "el poder político brota de la boca del fusil".

Villarruel redobló el desafío lanzado la semana pasada, cuando anunció su decisión de impulsar la reapertura de causas judiciales contra los responsables de los ataques guerrilleros. "A estos terroristas les quiero decir que mi intención de meterlos presos no es solo mía, sino de millones de argentinos hartos del negocio que hicieron en nombre de los derechos humanos, hartos de los crímenes atroces por los que no pagaron y asqueados de la superioridad moral con la que nos hablan cuando son unos asesinos".

"Públicamente aparece una y otra vez en primera plana de los medios el tema de los 70", arremetió Firmenich en las redes, al promocionar su participación en el curso de formación política.

Recordó que "hace pocos días la vicepresidenta Villarruel trajo a colación que habría que poner presos

a todos los Montoneros", en lo que se interpretó como una reivindicación del accionar del grupo responsable de secuestros, torturas y asesinatos en esa década de violencia política.

Al preguntarse sobre los factores históricos que dieron lugar al surgimiento de Montoneros, se preguntó si habían sido factores históricos circunstanciales o permanentes. Y animó a las nuevas generaciones: "Si hay factores permanentes, hay que ver de qué manera ustedes, militantes jóvenes actuales, pueden darle operatividad, de modo de desarrollar una alternativa política popular". •

POLÍTICA | 13 LA NACION | VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### EL ESCENARIO

# Preocupante regreso de tensión y violencia

#### Claudio Jacquelin

LA NACION -



La repudiable e inexplicada carta explosiva dirigida al titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, resulta el extremo más inquietante de una semana en la que abundaron conflictos, con el agravante de que el presidente Javier Milei, lejos de hacer un aporte a la paz social y a la distensión, se ocupó de fogonear disputas.

La noticia del atentado contra el dirigente ruralista de estrecha relación con el Presidente sacudió a la opinión pública cuando aún no habían pasado 24 horas de los serios incidentes ocurridos en la manifestación frente al Congreso en rechazo al veto a la ley de aumento de la jubilaciones.

El enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y manifestantes, que deió varios heridos, hizo caer la sesión de la Cámara de Diputados en la que estaba haciendo su demorado informe obligatorio el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

No había ocurrido en otras ocasiones.

Sin embargo, ahí no se cierra la alocada secuencia semanal, que había empezado con un raid presidencial contra pilares de la libertad de prensa. Primero, fue una nueva embestida, durante una entrevista en LN+, con insultos y graves acusaciones infundadas, de Milei a periodistas y propietarios de medios (entre ellos, LA NACION) por haber informadoy haber criticado sobre aspectos cuestionables de la postulación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia.

A eso le siguió, en la misma entrevista, la revelación de la pretensión presidencial de imponer restricciones y nuevas obligaciones a la prensa para poder hacerle preguntas, que incluyó la explicitación del deseo del primer magistrado de que los periodistas sean expuestos al "escarnio público".

Pocas horas después, se conoció la publicación de un decreto reglamentario de la ley de acceso a la información que redefine restrictivamente el concepto de información pública y otorga más discrecionalidad a los funcionarios para negar datos requeridos al Estado, lo que es considerado inconstitucional por una amplia mayoría de especialistas.

La enumeración sería más que suficiente para conformar un escenario de crispación que no parece condecirse con el presente de un país en el que la administración nacional está en manos del "mejor gobierno de la historia argentina", según la autoevaluación que hizo ayer el jefe del Estado, en la cumbre hispano-argentina de la nueva derecha, realizada en el ex-CCK, renombrado hace poco como Palacio de la Libertad.

#### Otra vez los extremos

Allí, rodeado del líder del partido ulraderechista español Vox, Santiago Abascal, el presidente Milei repitió insultos a sus contradictores, a los que calificó (una vez más) de "ratas inmundas, fracasadas y lilliputienses domésticas".

El invitado extranjero, en tanto, reinstauró la polarizante lógica amigo-enemigo como herramienta de construcción política. La misma que practicó su denostada izquierda populista.

Para completar la preocupante secuencia, reapareció desde el subsuelo de la historia reciente (sin saber quién lo llamó) Mario Firmenich, el exjefe de la guerrilla montonera, condenado por la Justicia e indultado por Carlos Menem.

El ex jefe guerrillero hizo su regreso desde el campo de batalla de las redes sociales para invitar a una charla destinada a convocar a los jóvenes a plantearse si subsisten o no las condiciones estructurales socioeconómicas que, a su entender, justificaron y justifican la conformación de la organización armada que comandó. Un festival de fantasmas.

Esa extraña reaparición pública, unida a la explotación por parte del oficialismo del atentado contra el presidente de la Sociedad Rural para justificar la asignación de los 100.000 millones de pesos en fondos de uso reservados para la SIDE, enrareció más el ambiente.

Los siempre creativos agentes de inteligencia y los equipos de propaganda oficialista seguramente no serían capaces de pergeñar una puesta en escena tan escalofriante. Resultaría demasiado exagerado. De allí el grado de consternación y confusión que provocó esa sucesión de hechos en la dirigencia y en la opinión pública.

Dificil resultaria explicarle a un extranjero que acaba de llegar al país sin mucha información previa lo que está sucediendo. Más aún si el visitante solo intentara comprenderlo viendo y escuchando al presidente de la Nación proclamar los logros del "mejor gobierno de la historia", que incluyen el indiscutible sendero descendente de la inflación y el sostenido equilibrio fiscal.

La crispación instalada en esta semana asomaría en ese observador como una fuerte disonancia cognitiva. Solo quedaría decirle "es la Argentina, no la entenderías".

Más curioso resulta este clima de tensión cuando las encuestas muestranque el Presidente, su gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel y algunos colaboradores, como la ministra Patricia Bullrich, siguen encabezando con comodidad las encuestas de imagen y aprobación,

mientras la dirigencia opositora tiene ratios de imagen negativa neta.

La aparente paradoja resultaría una demostración cabal de que realidad no es unidimensional y, sobre todo, de que esa multiplicidad de planos le esté resultando al Gobierno tan dificil de comprender como de administrar.

#### La política esquiva

La intención inicial de sobreponerse a la debilidad parlamentaria y la ausencia de gobiernos provinciales propios contraponiendo la legitimidad de origen y la popularidad en las encuestas han vuelto a encontrar sus rígidos límites. Ya no aparecen las palabras plebiscito ni referéndum en el diccionario oficialista.

Una sucesión de hechos reinstaló un estado de tensión y zozobra

El exguerrillero Firmenich reapareció el día en que se produjo un deleznable atentado

A pesar de los buenos datos económicos que blande el Gobierno, la crispación dominó la semana de Milei

Si la economía se desenvolviera de manera tan promisoria como pregona el Gobierno, en esa dimensión política debería buscarse una explicación para la nueva ola de intolerancia que emana de lo más alto del poder político.

La crispación se ha expresado de manera inocultable en los intentos de acotar el acceso a la información pública, la virulenta agresión a los contradictores, la cerrada defensa de la candidatura del juez federal más cuestionado para integrar la Corte Suprema o la descalificación a los legisladores que aprueban leyes que pueden afectar la sustentabilidad de la política económica, como

son el aumento de los haberes jubilatorios y la asignación de fondos para las universidades nacionales.

Sin embargo, son muchos los economistas que vuelven a manifestar dudas o a instalar advertencias, como lo acaba de hacer Domingo Cavallo, sobre los riesgos que se ciernen. Sobre todo, en la medida en que el Gobierno no aborda algunas inconsistencias y sigue postergando medidas para acumular reservas y salir del cepo, a la espera de un ingreso de divisas que continúa dilatándose.

#### Buenas y malas en el Congreso

No obstante, no todas han sido malas noticias las que ha recibido esta semana el Gobierno en el terreno político.

En el Congreso consiguió postergar algunas amenazas que podían complicarlo aún más.

Noterminóde despejar el horizonte, pero con la ayuda de la denostada Victoria Villarruely, especialmente, del nuevamente empoderado Guillermo Francos (después de algunas semanas relegado) consiguió ganar tiempo. Como con la economia. La cronoterapia vuelve a imponerse como el mejor remedio.

El oficialismo no logró que se tratara en el Senado la reforma electoral para sancionar la boleta única de papel, pero evitó que se aprobara el fondo de financiamiento universitario.

También consiguió evitar que se rechazara definitivamente el DNU que le asignaba los cuestionados fondos reservados a la SIDE. Sobre este asunto ahora buscará apalancarse para mantener la asignación el estado de zozobra sobre la seguridad que (casualmente) acaba de instalarse luego del atentado contra Pino. Y, por qué no, con la insólita reaparición el fantasma de Firmelas fuerzas del cielo.

Al mismo tiempo, avanzaron las gestiones desde el Ministerio del Interior con el objetivo de descomponer la mayoría especial que se había gestado en la Cámara de Diputados para imponer el aumento y la forma de calcular la actualización de los haberes jubilatorios.

Un persuasivo diálogo sobre todo con gobernadores radicales estaría

diezmando el número de diputados necesario para rechazar el veto presidencial a esa ley.

El jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, estaría teniendo apenas un poco más de poder de convencimiento sobre sus legisladores que su par de la Cámara alta, Martín Lousteau. La disciplina partidaria no pasa por su mejor momento. Lo mismo que el liderazgo. Si hay crisis, que se note.

Los beneficios que le reporta al Gobierno la inconsistencia mostrada por a casi toda la oposición, cuyos bloques son atravesados por múltiples posturas diferentes, se neutralizan rápidamente. Los entuertos y escándalos que protagonizan los legisladores de La Libertad Avanza se encargan de la compensación. La expresión "bloque oficialista" para hablar de la bancada libertaria es un auténtico oxímoron.

La disputa pública entre las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano, que aporta suculento material diario para los programas de chimentos, adquirió tanto impacto que ya desplazó a las que tuvieron por protagonistas a los expulsados Francisco Paoltroni, de la bancada senatorial, y a Lourdes Arrieta, de Diputados. Un escándalo desplaza al otro, como fotos de Instagram. La lógica de las redes sociales se impone.

Como si eso no alcanzara, llegó el sincericidio del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, con el reconocimiento de que parte de sus asesores no cumplen la función para la que les abona el Congreso, sino que trabajan a distancia, pero para construir su candidatura a gobernador de San Luis.

Como una revelación trae a la otra, salió a la luz la gran cantidad de colaboradores rentados por el Estado con la que cuentan todos sus pares libertarios. Ajuste y casta nich. Oportunas ayudas. Tal vez de no serían vocablos del diccionario mileista que sus legisladores hubieran terminado incorporando a su léxico. Ni a su praxis. Un golpe al corazón del relato.

La capacidad de sorpresa nunca se agota. A sus ya habituales singularidades, la Argentina mileista le acaba de sumar una semana de tensión extrema y expresiones de una violencia que se creía superada. Preocupante.



### Tensión en el Congreso | AJUSTEY NOMBRAMIENTOS

# Un senador admitió que usa al personal para hacer campaña

El libertario Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara alta, dijo que 15 de sus 20 asesores trabajan en San Luis en su intento de ser gobernador; es aliado de Rodríguez Saá

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), dijo que en su rol como legislador representante de San Luis cuenta con un grupo de "más de 15 asesores" que están dedicados a trabajar en su campaña para llegar a ser gobernador.

"Tengo más de 15 seguro, tengo muchos en San Luis. Es la verdad. Mi deseo es ser gobernador, y para eso necesito mantener vivo el territorio", reconoció anteanoche Abdala en una entrevista en la señal TN. "Estoy usando mis módulos", intentó justificarse. Los módulos equivalen a \$2096 cada uno y cada senador cuenta con determinada cantidad para contratar personal de planta transitoria.

No conforme con su acto de "sincericidio", Abdala no intentó evadir las preguntas y admitió también que "de los 15 (asesores), 13 están en San Luis". El senador puntano agregó: "Son categoría baja, vienen conmigo y te doy la palabra de que se van a ir conmigo".

Abdala, que está en la línea de sucesión presidencial, tiene en realidad 20 asesores, según consta en el sitio web del Senado. Seis de ellos son de planta permanente, heredados de los Rodríguez Saá, y 14 de planta transitoria. El costo al Estado de los asesores de Abdala es de al menos \$26.976.139, ya que en la cuenta no se contemplan pagos extras como antigüedad, permanencia en el cargo, títulos universitarios, viáticos y otros. Las cifras surgen de un relevamiento que hizo la nación de acuerdo con las categorías de cada uno de los asesores del senador que está en la línea de sucesión presidencial. Abdala es el que más asesores tiene en el bloque oficialista, compuesto por seis legisladores (ver aparte).

La polémica que encendió Abdala golpeó directo en el discurso anticasta que promueve el presidente Javier Milei. De hecho, el jefe del Estado lanzó ayer un mensaje que pareció destinado al senador puntano. "La casta política está organiza-



en San Luis". El senador puntano El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, generó polémica con sus declaraciones ARCHIVO

da para cagarle la vida a la gente de bien, al laburante. La única manera de presentarles batalla es con organización y disciplina de nuestro lado. Este mensaje va para el militante más raso hasta los dirigentes más importantes de La Libertad Avanza. Esto es una causa noble, donde no hay lugar para ambiciones personales. Solo estando juntos podemos ser fuertes, predicando la lealtad y las ideas de la libertad de militante a militante. Millones de argentinos confiaron en nosotros, no les podemos fallar, les tenemos que demostrar que tener una vida mejor en este país es posible", dijo el Presidente en un acto con dirigentes de ultraderecha (ver aparte).

#### Aliado de los Rodríguez Saá

Abdala tiene 59 años y es contador público. Tuvo vínculos con el mundo del fútbol y fue funcionario de los hermanos Rodríguez Saá, los jerarcas peronistas que administraron a su antojo San Luis desde 1983 hasta finales del año pasado (con pequeños intervalos en los que ubicaron a vicarios en la gobernación).

Fue director del banco provincial y también secretario de Turismo. Pero terminó saliendo de la órbita del antiguo oficialismo puntano y pasó a integrar las filas de Pro.

Suacción en Pro estuvo sometida a cuestionamientos desde Buenos Aires, porque iba y venía en la relación con los Rodríguez Saá. Patricia Bullrich le intervino el partido en 2021 y él rompió con la escudería amarilla. Pro se normalizó judicialmente hace un año y quedó bajo la presidencia de la exsenadora Gabriela González Riollo.

La llegada a La Libertad Avanza se concretó en diciembre de 2022 después de una serie de negociaciones con Carlos Kikuchi, entonces armador de las "fuerzas del cielo" y ahora caído en desgracia.

Al asumir Milei, Abdala había sido elegido titular del bloque de senadores nacionales de LLA, pero inesperadamente pegó el salto a la presidencia provisional del cuerpo. En principio, el formoseño Francisco Paoltroni había sido anunciado para el cargo. Pero una serie de reuniones de los operadores de la vi-

cepresidenta Victoria Villarruel con otro formoseño, el peronista José Mayans, terminó por impulsar un cambio. La moneda cayó del lado de Abdala.

Apenas quedó ratificado como presidente provisional de Senado, Abdala tomó contacto con la prensa acreditada. En uno de los salones cercanos al recinto, sostuvo que la rectificación de la economía "no es con magia" y advirtió que "el ajuste lo tienen que hacer todos, el presidente, los gobernadores y los municipios". El representante por San Luis sostuvo, de todos modos, que "nadie puede decir que es grato eso, pero es fundamental para alcanzar el equilibrio y poder despegar".

En los nueve meses que lleva Milei en el poder ha sido protagonista asiduo de actos institucionales, como indica el protocolo debido al cargo que ocupa. Eso se potenció a raíz de las diferencias entre Milei y Villarruel, como se vio por ejemplo en la firma del Pacto de Mayo, en Tucumán, donde Abdala ocupó un rol relevante mientras que la vicepresidenta brilló por su ausencia. •

### Aunque está molesto, el Gobierno no lo echará

En la Casa Rosada aseguran que le pedirán que reduzca la planta

La polémica que dejó el senador y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, por sus dichos sobre asesores del Senado que trabajan para apuntalar su eventual campaña a gobernador, generó un fuerte malestar en la Casa Rosada. Desde la sede de gobierno se reprobó su actitud, pero también dejaron trascender que no tienen previsto echarlo o tomar sanciones.

Desde el Gobierno deslizaron su pedido para que reduzca la planta de asesores.

En esa línea, y pese a la incomodidad por lo sucedido, consideran su situación "muy distinta" de la de Francisco Paoltroni, quien la última semana salió eyectado del bloque tras sus críticas a la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de la Nación. "Una cosa es lo que dijo Abdala, más allá de que está mal, y otra ir en contra de un presidente", distinguió un hombre de Balcarce 50.

La polémica de Abdala se sumó no solo a lo de Paoltroni, sino también a la salida de Lourdes Arrieta, tras el escándalo por la visita a represores detenidos.

"Tengo más de 15 seguro, tengo muchos en San Luis. Es la verdad. Mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio", reconoció Abdala anoche en una entrevista en TN. De acuerdo con el sitio web del Senado, el integrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA) cuenta con un total de 20 asesores.

"Va a tener que recortar su staff, porque lo que describió no va con la línea de este gobierno", aportó otra voz de la sede de Gobierno desde donde también, ante la mayoría de las consultas, apuntaban a que se orientaran hacia la Cámara alta, que preside Victoria Villarruel.

"Pregúntenle a Vicky", ironizaban sobre la vicepresidenta, con quien el núcleo duro del oficialismo tiene una relación tirante por su agenda propia, entre los principales motivos.

En la Casa Rosada se bajó línea comunicacional al equipo
de Abdala sobre cómo contener
la polémica que abrieron sus dichos. Desde las filas puntanas no
retrocedían sobre lo sucedido y
defendían la importancia del
equipo del legisladory sostenían
que en la entrevista televisiva "no
le dieron opción" a responder sobre el trabajo de sus asesores. A
los asesores los defendían por el
"trabajo de campo" que hacen y
aseguraban que no veían "disparatado" el número.

Tampoco se hacían cargo de que las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en su presentación en el III Encuentro Regional del Foro de Madrid, donde dijo: "La casta política está organizada para cagarle la vida a la gente de bien, al laburante. La única manera de presentarles batalla es con organización y disciplina de nuestro lado. Este mensaje va para el militante más raso hasta los dirigentes más importantes de La Libertad Avanza". •

## El bloque "anticasta" que incomoda a Milei

Entre los seis senadores oficialistas contratan 88 asesores, con un costo para el Estado de \$120 millones

#### Nicolás Balinotti LA NACION

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza-San Luis), abrió una polémica que golpea en el corazón del discurso "anticasta" que predica el presidente Javier Milei. Reconoció con total soltura que tiene "más de 15 asesores" en el Senado que trabajan en San Luis para su campaña a gobernador. Una suerte de caja electoral con recursos del Estado. Privilegios del poder.

Delos seis senadores que integran el bloque oficialista en el Senado, Abdala es el que más asesores tiene, con 20 nombramientos, según consta en el sitio web del Senado. Seis de ellos son de planta permanente, heredados de los Rodríguez Saá, y 14, de planta transitoria. Entre ellos figura Mariana Rodríguez Saá, hija de Adolfo Rodríguez Saá, con un salario de \$1.354.221. Le siguen en el ranking libertario Ivanna Marcela Arrascaeta (San Luis), con 18; Ezequiel Atauche (Jujuy), con 16; Bruno Olivera Lucero (San Juan), con 16; Vilma Bedia (Jujuy), 11, y Juan Carlos Pagotto (La Rioja), con 7. Entre todos, suman 88 asesores que le cuestan al Estado al menos \$120.000.000 por mes en salarios.

El sueldo bruto de la categoría más alta es de \$2.031.702 a agosto de este año, mientras que la más baja es de \$576.592. El salario de cada asesor cuenta con adicionales que podría hacer crecer entre un 20 y un 30 por ciento el monto final, según comentaron fuentes legislativas a LA NACION. Reciben además un

20% extra por título profesional y un 14% por un segundo título. También un adicional de 10% por otras funciones, más un recargo por antigüedad, viáticos y reintegros por gastos en comida.

Cada senador cobra un salario mensual de \$7,8 millones y se sumaron este año un 13<sup>er</sup> sueldo a principio de año, cuando estalló el escándalo por el aumento en un escenario de ajuste. Cada legislador cuenta además con una cantidad determinada de módulos para contratar personal transitorio. Cada módulo equivale a \$2096. No todos tienen la misma cantidad.

En el bloque libertario eran siete hasta la semana pasada, cuando echaron a Francisco Paoltroni por su rechazo a la candidatura a la Corte de Ariel Lijo y sus críticas al ase-

sor presidencial Santiago Caputo. Paoltroni, que tiene siete asesores, todos de planta transitoria, fue muy duro con Abdala al reconocerabiertamente el uso de la caja del Senado para su campaña electoral en San Luis. "¿De dónde viene Abdala? De San Luis, de los Rodríguez Saá. No hay más casta que Abdala. El relato es una cosa y la realidad es otra", tomó distancia el senador formoseño ante la NACION.

Aprovechó el escándalo para pasarles factura a los hermano Milei por su desplazamiento del bloque. "Lo que está armando Karina para 2025 es peor de lo que está. En Formosa metió al diputado Gerardo González, empleado de Gildo Insfrán", acusó. Paoltroni no cree que Milei tome represalias con Abdala. "Son casta", contraatacó. •

POLÍTICA | 15 LA NACION | VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## La oposición quiere insistir con la ley jubilatoria, pero aún le faltan votos

UCR, Encuentro Federal y la Coalición Federal convocaron a una sesión especial; necesita reunir dos tercios para revertir el veto del Presidente

Esa todo o nada. El bloque de diputados de la UCR, junto a los bloques de Encuentro Federal y la Coalición Cívica, convocó para el próximo miércoles a una sesión especial para intentar insistir en la ley, vetada por el Poder Ejecutivo, que propone una mejora en los haberes jubilatoriose incluye una nueva fórmula de movilidad. Su desafío será reunir los dos tercios de los votos presentes en el recinto -tal como exige la Constitución nacional-, una mayoría que por ahora los convocantes no tienen asegurada.

La decisión se adoptó durante la reunión de bloque radical, que preside Rodrigo de Loredo. Se descuenta que participarán tud de sus compañeras de bloque los diputados de Unión por la Patria, bancada que preside Germán Martínez, que también anoche decidieron no perder tiempo y bajar al recinto la semana próxima por este tema.

"Vamos a bajar al recinto aun si no tenemos asegurados los dos tercios de los votos. Si no lo logramos, al menos dejaremos expuestos a aquellos que en su momento votaron la ley y ahora, por cuestiones políticas o presiones del Poder Ejecutivo, deciden mirar al costado", desafían los convocantes.

La convocatoria a la sesión especial ya desató una carrera desenfrenada entre ambos sectores, los opositores para alcanzar los dos tercios, los oficialistas para asegurar el tercio restante necesario para bloquear la ofensiva. Si estuvieran todos los legisladores sentados en sus bancas, el bloque de La Libertad Avanza deberá aglutinaral menos 86 voluntades. En esta carrera por reunir los votos, serán claves las ausencias de uno y otro sector.

El oficialismo, en cabeza del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien desde ayer estaba enterado del inminente llamado a sesión especial, inició el operativo para evitar las ausencias que pudieran perjudicar al oficialismo. Por de pronto,

la bancada libertaria perdería a Juliana Santillán, quien mañana encabeza una misión a China en su calidad de presidenta del grupo parlamentario de amistad chinoargentino; al viaje están convocados también los diputados Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) y Juan Marino (Unión Por la Patria), pero ambos decidieron a última hora bajarse del periplo para asistir a la sesión especial del miércoles y sumar voluntades para los dos tercios.

Habrá que ver qué hace Martín Ardhorain, de Pro, el cuarto integrante de la comitiva legislativa a China. También, cuál será la acti-María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, quienes se ausentaron a la hora de votar la media sanción sobre jubilaciones.

Los convocantes a la sesión también tienen sus bajas. En el radicalismo descuentan que el tucumano Mariano Campero –a quien los libertarios ya consideran de su tropa- no se sumará a la ofensiva opositora; lo anticipó él mismo en la reunión de bloque.

Las dudas recaen sobre la santacruceña Roxana Reyes y el cordobés Luis Picat, quienes si bien votaron a favor de la ley jubilatoria en junio pasado, le dieron la espalda a su bloque en el rechazo al DNU sobre gastos reservados a la SIDE, avalando la postura del oficialismo.

Los diputados que responden a los gobernadores radicales Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo, ambos de buen diálogo con la Casa Rosada, bajarían al recinto, aunque no están cómodos con la situación de ir al choque frontal con el Ejecutivo. La diputada y secretaria parlamentaria del bloque, Soledad Carrizo, propuso una salida intermedia: insistir parcialmente en algunos de los artículos de la ley vetada. En particular, aquel que establece la recomposición del 8,1% por la inflación de enero no reconocida por el Gobierno. •



Los senadores que responden a Cristina Kirchner, ayer, en soledad

PRENSA SENADO

### El kirchnerismo usó el recinto del Senado para un acto de protesta

No había sesión, pero igualmente se sentaron en las bancas para criticar al Gobierno y a otros bloques

Gustavo Ybarra LA NACION

El kirchnerismo puso en escena ayer a la tarde una inédita "sesión fantasma" sentando en el recinto de la Cámara alta a 32 de sus 33 senadores en protesta porque la vicepresidenta Victoria Villarruel, apoyada por las mayoría de los bloques legislativos, decidió postergar por una semana el tratamiento de los proyectos de ley de financiamiento universitario y el rechazo al DNU que inyectó \$100.000 millones al presupuesto para gastos reservados de la SIDE.

Tras esperar menos de media hora, los senadores kirchneristas iniciaron una serie de expresiones en minoría para acusar a los otros bloques de jugar en connivencia con el gobierno de Javier Milei.

"La jugada acá es dilatar. ¿La semana que viene qué van a decir?", se quejó el presidente de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa), cuando su compañera de bloque y vicepresidenta de la Cámara alta, Silvia Sapag (Neuquén), dio por "levantada" una sesión inexistente, ya que nunca fue convocada, y dio paso a las expresiones en minoría

la imagen del recinto mostraba más de la mitad de las bancas vacías, ya que el kirchnerismo quedó en soledad en su protesta, mientras el tablero marcaba que la bancada de Unión por la Patria no había podido reunir a toda su dotación, ya que faltó la rionegrina Silvina García Larraburu, convaleciente de un accidente.

La solitaria presencia de la bancada de Unión por la Patria la destacó la senadora Juliana Di Tullio (Buenos Aires) cuando tomó la palabra. "Acá esta la oposición, el oficialismo yel paraoficialismo están ausentes", remarcó la legisladora.

En su intervención, Mayans responsabilizó a los otros bloques legislativos, sin identificarlos, por haber decidido mantener cerrado el recinto del Senado esta semana al fijar en el jueves de la semana próxima, a las 14, una reunión para tratar los proyectos de boleta única de papel, la actualización por inflación del presupuesto universitario y el DNU que beneficia a la SIDE, que controla el asesor presidencial Santiago Caputo a través de Sergio Neiffert.

También sin dar demasiadas precisiones, el jefe de la bancada kirchnerista del Senado denunció el pago de prebendas por parte del Gobierno para conseguir el apoyo de las fuerzas políticas en el Congreso. "Acá hay gobernadores es-

de los presentes. En ese momento, peculando por una ruta, por una garantía, por un préstamo. Hay senadores -continuó Mayans- que están especulando por razones personales, que están subiendo su cotización para que los convenzan para hacer lo que están haciendo

Como parte de la protesta, también formularon expresiones en minoría Eduardo de Pedro (Buenos Aires) y Oscar Parrilli (Neuquén).

En realidad, las expresiones en minoría se habilitan cuando no se alcanza el quorum en una sesión convocada en tiempo y forma por las autoridades de la Cámara alta y los senadores que se encuentran en el recinto piden la palabra para manifestar su opinión sobre el fracaso de la reunión.

Desde el punto de vista reglamentario, lo que hizo el kirchnerismo ayer fue usar el recinto del Senado como tribuna de protesta porque el resto de los bloques no aceptaron sesionar esta semana, como quería Unión por la Patria.

Se lo recordó el secretario parlamentario, Agustín Giustinian, en una nota dirigida a Mayans en la que señaló que en la reunión de presidentes de bloque celebrada en la tarde del miércoles "se ha acordado por mayoría que este cuerpo (por el Senado) celebrara una sesión pública ordinaria el día jueves 12 de septiembre del corriente (sic) a las 14 horas". •

## La oposición a Kicillof intenta impulsar la boleta única

Los legisladores de la UCR, Pro, Cambio Federal y la Coalición Cívica intentarán reunir apoyo para aprobar el cambio en la Legislatura

En un avance hacia la construcción de unidad parlamentaria, los bloques de Pro, la UCR, Cambio Federal y la Coalición Cívica presentaron un proyecto de boleta única de papel a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que supondría un ahorro para el Estado de 11.000 millones de pesos.

La iniciativa no está consensuada con el gobernador Axel Kicillof: su tratamiento requiere de acuerdo de toda la oposición para avanzar y convertirse en ley. Aun así, el proyecto de ley quedaría sujeto al veto del gobernador, si antes

no se acuerda con el oficialismo. Los bloques firmantes reúnen

24 votos, es decir que no tienen número suficiente para aprobar la iniciativa, que requiere de mayoría

Unión por la Patria es primera mayoría con 37 de los 92 diputados, pero el resto aspira a poder formar alianza con los bloques de La Libertad Avanza, Renovación y Fe, Frente de Izquierda y monobloques personales, para superar los 47 votos que les permitan aprobar el proyecto.

El proyecto se elevó a la Legislatura provincial en sintonía con el

debate en el Congreso de la Nación, pero la provincia de Buenos Aires tiene su propia ley electoral (5109), que rige el proceso de votación.

La iniciativa presentada en la provincia de Buenos Aires busca modificar el capítulo de la Junta Electoral, y modernizar y transparentar el proceso -para evitar prácticas fraudulentas-dotándolo de mayor eficiencia y ahorro.

El cambio impulsado resume toda la oferta electoral en una sola papeleta dividida en espacios o franjas horizontales que definirán las categorías, y franjas verticales

para cada partido. El electoral tiene un espacio para señalar cuál es su preferencia en cada segmento.

"Creemos que esta iniciativa no solo moderniza y agiliza el sistema de votación, sino que también garantiza un proceso más eficiente mente". y transparente, permitiéndonos ahorrar recursos que podrían ser destinados a áreas claves, como salud y educación. Este es un paso necesario para mejorar la calidad institucional y asegurar una votación más equitativa para todos los bonaerenses", sostuvo el jefe del bloque de Pro, Agustín Forchieri.

Por su parte, la jefa del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, destacó que se trata de una iniciativa adecuada "para que la Argentina se vuelva más transparente electoral-

"Este proyecto es clave porque les permite tener a los ciudadanos todas las opciones políticas y no sufrir el robo de boletas", aseguró.

Etchecoin agregó que los impulsores de la boleta única tienen que "garantizar un proceso electoral eficiente y se puede lograr con la boleta única". •

# Los motivos detrás de las trabas al acceso a la información pública

ESTADO. El Gobierno limitó la entrega de datos públicos molesto por "la lluvia de solicitudes" que le llegaban; Santiago Caputo tuvo un papel central en la decisión

#### Maia Jastreblansky

LA NACION

No hubo un cálculo del costo político en el decreto del Gobierno que limitó el acceso a la información pública. Fue, una vez más, la decisión de correr los límites, sin pudores, de un sistema que a la gestión de Javier Milei le resulta incómodo. Distintos funcionarios aseguraron que la medida se estuvo cocinando durante largas semanas porque los ministerios estaban "enloquecidos" por la "lluvia de solicitudes" que mezclaban requerimientos de datos públicos razonables con pedidos -presuntamente- muy poco serios.

Ante el volumen de solicitudes, el Gobierno prefirió imponer un filtro, sin calcular que la medida iba a abroquelar a la oposición en el Congreso (incluso a aliados como Pro) y que iba a generar la oposición de múltiples ONG.

En su disertación en Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que el Gobierno está "dispuesto" a "analizar" el decreto que acotó el acceso a la información pública. Pero, según puso saber LA NACION, Milei-que fue el que avaló la versión final de la norma- no tendría intención de dar marcha atrás.

"Fue un tema que se trabajó durante meses. No se va a cambiar", aseguraron en la Casa Rosada.

El articulador del decreto 780/2024 fue el asesor todoterreno Santiago Caputo. Él le encargó la elaboración a su pluma jurídica, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal, que a su vez se nutrió de otras áreas. especialmente la Procuración Nacional del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra. Menos incidencia tuvo la propia Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que depende de la Jefatura de Gabinete, pese a que en los considerandos del decreto fueron citados los "Criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas en la aplicación de la ley Nº 27.275", de derecho de acceso a la información pública, sancionada en 2016.

La AAIP está conducida por Beatriz Anchorena, una funcionaria designada por la administración de Alberto Fernández.

Se trata de un cargo al que se actuvieron referidos a los perros. cede tras audiencia pública con un mandato hasta 2026 (la intención es que atraviese más de una administración para garantizar la función de contralor).

Según pudo reconstruir LANACION, hubo una conjunción de incordios

que la administración de Milei no quiso pasar y por eso definió, directamente, acotar los pedidos de acceso a la información.

Las reiteradas solicitudes de datos sobre los perros del Presidente, que residen en Olivos, fue solo una parte.

En Balcarce 50 aseguran que existieron numerosos requerimientos vinculados a cuestiones de índole privada de los funcionarios. Funcionó como base del decreto de Milei un dictamen redactado por Barra semanas atrás, donde el funcionario determinó que la información sobre los canes del jefe del Estado es de índole privada.

En las ONG llaman "jurisprudencia Conan" a la resolución del procurador del Tesoro.

Según informaron en la Casa Rosada, la Secretaría General de la Presidencia habría recibido 65 pedidos de informes en 2023, mientras que en lo que va de este año recibió 558, de los cuales 32 es-

La otra argumentación que ofrecen en la Casa Rosada es que había un volumen de requerimientos "inmanejable", que obligaba a un número importante de empleados y funcionarios de los ministerios a dedicarse a responder los pedidos.

"Los ministerios estaban enloquecidos, dedicaban muchas horas a responder pedidos, en muchos casos poco serios", aseguró un funcionario.

Los números duros reflejan que ese criterio es relativo. Según pudo reconstruir LA NACION, durante 2023 la totalidad de los organismos de la administración pública recibieron unas 11.000 solicitudes de información pública. Este año, hasta el 1º de septiembre, se habían recibido

#### ¿Una industria de pedidos?

Por último, en el Gobierno aseguran que detectaron que existía una "industria" de los pedidos, con la intención de que se vencieran los plazos previstos por la ley, para que el Estado tuviera que pagar multas. "Piden cualquier cosa y nos hacen perder tiempo y recursos. Los abogados, si no les respondés en tiempoyforma, cobran. Les cortamos el curro", aseguró otro colaborador en Balcarce 50.

La mayoría de los pedidos de acceso a la información venían recayendo sobre la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y sobre el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, dos mujeres fuertes y

con llegada al Presidente, que fue quien finalmente estampó su firma al decreto 780/2024.

Gracias al derecho a la información, que en 2016 el Congreso reguló con criterios muy amplios, se pudo conocer, por ejemplo, lo referido a los alimentos vencidos en poder de la Secretaria de Niñez y Familia, los gastos de Milei en sus giras internacionales o las visitas a Olivos.

La nueva norma establece que el Estadono está obligado a dar los datos que "por su propia naturaleza" hacen "al ámbito privado del funcionario". Introduce el concepto de "buena fe", que permite sancionar a quienes abusen de los pedidos de acceso a la información.

Por último, va un poco más allá y establece que "las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público".

Es decir que solo se respondería por aquellos expedientes o actos que estén culminados.

Al Gobierno no le importó que la ley de acceso a la información pública haya sido impulsada y sancionada durante la gestión de Mauricio Macri.

El bloque de diputados de Pro, que conduce Cristian Ritondo, rechazó de forma "categórica" el decreto de Milei en un comunicado y lo calificó de "retroceso en términos de transparencia".

Una vez más, un decreto del Gobierno provocó el aglutinamiento de todos los bloques opositores y empeoró el clima en el Congreso, justo en un momento en que la gestión de Milei debe evitar que haya mayorías agravadas en el Congreso y lograr la buena predisposición de los bloques aliados, como Pro. .

## Periodistas trasladaron su preocupación a los diputados

Denunciaron el crecimiento de las agresiones en las redes sociales; cuestionaron el decreto que limita el acceso a la información

Delfina Celichini LA NACION

Asociaciones periodísticas expresaron su "preocupación" por los ataques a la prensa protagonizados por el presidente Javier Milei y otros dirigentes del oficialismo. Fue en el marco de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, donde se debaten proyectos de la oposición para repudiar "los actos de restricción a la libertad de expresión". Las organizaciones invitadas también repudiaron la reciente limitación al acceso a la información pública, cuyo decreto de modificación pretenden derogar, a excepción de los libertarios, todos

los bloques políticos.

"El monitoreo de libertad de expresión tiene 108 casos de ataques a periodistas con diferentes perfiles. El 29% de estas agresiones fueron protagonizadas por el Presidente y el 11%, por fuerzas de seguridad, en general en coberturas. Ese discurso estigmatizante, que habla de 'ensobrados' y 'mentirosos', tiene que ver con quién lo dice, que es el presidente de la Nación, que es la representación institucional del país. La insistencia y recurrencia en su discurso y modos, activando situaciones con hostigamiento hacia colegas, nos preocupan especialmente", señaló Paula Moreno, presidenta del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

Moreno se refirió a las agresiones en redes sociales y consideró que el discurso "cada vez más violento". así como el "hostigamiento", logra un clima de "exaltación absoluta" que deriva en que los periodistas "no puedan desarrollar su trabajo como corresponde y caigan en la autocensura". Y advirtió: "Vemos



Moreno, Jacquelin y Ramírez, los tres periodistas que testimoniaron ayer en Diputados

FABIÁN MARELLI

que el discurso estigmatizante escala y se valida. Es muy difícil predecir cuándo eso se mantiene en las redes y cuándo escala a la calle".

Tras afirmar que "sería interesante tratar de dialogar más que gritar", la presidenta de Fopea puso el foco en la última medida del Poder Ejecutivo en relación con el acceso a la información pública, a la que consideró "preocupante".

En la misma línea se pronunció el vicepresidente de la organización, Claudio Jacquelin, prosecretario y columnista de LA NACION. "El ejercicio periodístico no puede estar sometido a la acusación y estig-

matización sin fundamentar. Que desde lo más alto del poder político reproduzcan cuentas anónimas o fakes con acusaciones y descalificaciones a periodistas encuentra problemas que atentan contra la ciudadania y contra la calidad democrática", estimó.

A su turno, el presidente de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera), Fernando Ramírez, catalogó la libertad de expresión como el "pilar de la democracia" y destacó su "preocupación" ante "los ataques y agravios a los periodistas". "No se entiende cómo un jefe de Estado hace per-

manentemente blanco a los periodistas. Una cosa es la libertad de expresión del Presidente y otra es la agresión injustificada, que se sucede a una lluvia de ataques de fanáticos en las redes sociales que poco tiene que ver con el valor de la democracia", apuntó.

Ramírez también puso el foco en la falta de conferencias de prensa por parte de Milei, así como de otros de sus funcionarios. "Han pasado casi nueve meses y el Presidente no ha dado conferencias de prensa. Es muy limitado el acceso del periodismo al Presidente", precisó, a la vez que consideró: "Las

conferencias de prensa no deben ser una potestad de un funcionario, sino un debery una obligación, y un derecho para los periodistas de la Casa Rosada. A algunos ministros no se les conoce la voz".

Respecto de la definición del Gobierno de eliminar la pauta oficial, Ramírez indicó que "los más perjudicados son los pequeños medios del país". Y aclaró: "Hay que decir que hay pauta oficial, no está suspendida, hay que ver quiénes la reciben".

La voz libertaria que se alzó para defender la postura del Presidente fue la del diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch. Sobre las personas que operan en redes sociales, consideró "fascista" determinar "quién es periodista o quién no". Sobre las críticas a Milei por atacar a periodistas, indicó que "el Presidente también tiene derecho a defenderse, igual un periodista". Y sumó: "La diferencia con Milei es que él no le echa el aparato de la fuerza". Se preguntó, además, "cuál es el límite de la crítica" y estimó que, de trascender ciertos límites, se debe ir a la Justicia, pero "no hay que cercenar la libertad de expresión". "La libertad de expresión no es para hablar del clima, es para hablar de cosas controversiales, pero si se pasan de la raya, como muchos periodistas con Milei, vas a tribunales", indicó.

Por su parte, Moreno argumentó que el problema "no es la crítica, el problema es el insulto". "El agravio y el insulto, y más del presidente de la Nación, afecta institucionalmente", dictaminó. Y señaló que Fopea ha tenido llamados de organizaciones internacionales y embajadas frente a estos ataques. •

# Milei ya dio casi 6 vueltas al mundo

VIAJERO. Según el informe que dio la Jefatura de Gabinete, gastó 2,4 millones de dólares para visitar 19 destinos; todos los viajes fueron considerados "oficiales"; su hermana Karina lo acompañó siempre; el más caro fue a Sun Valley

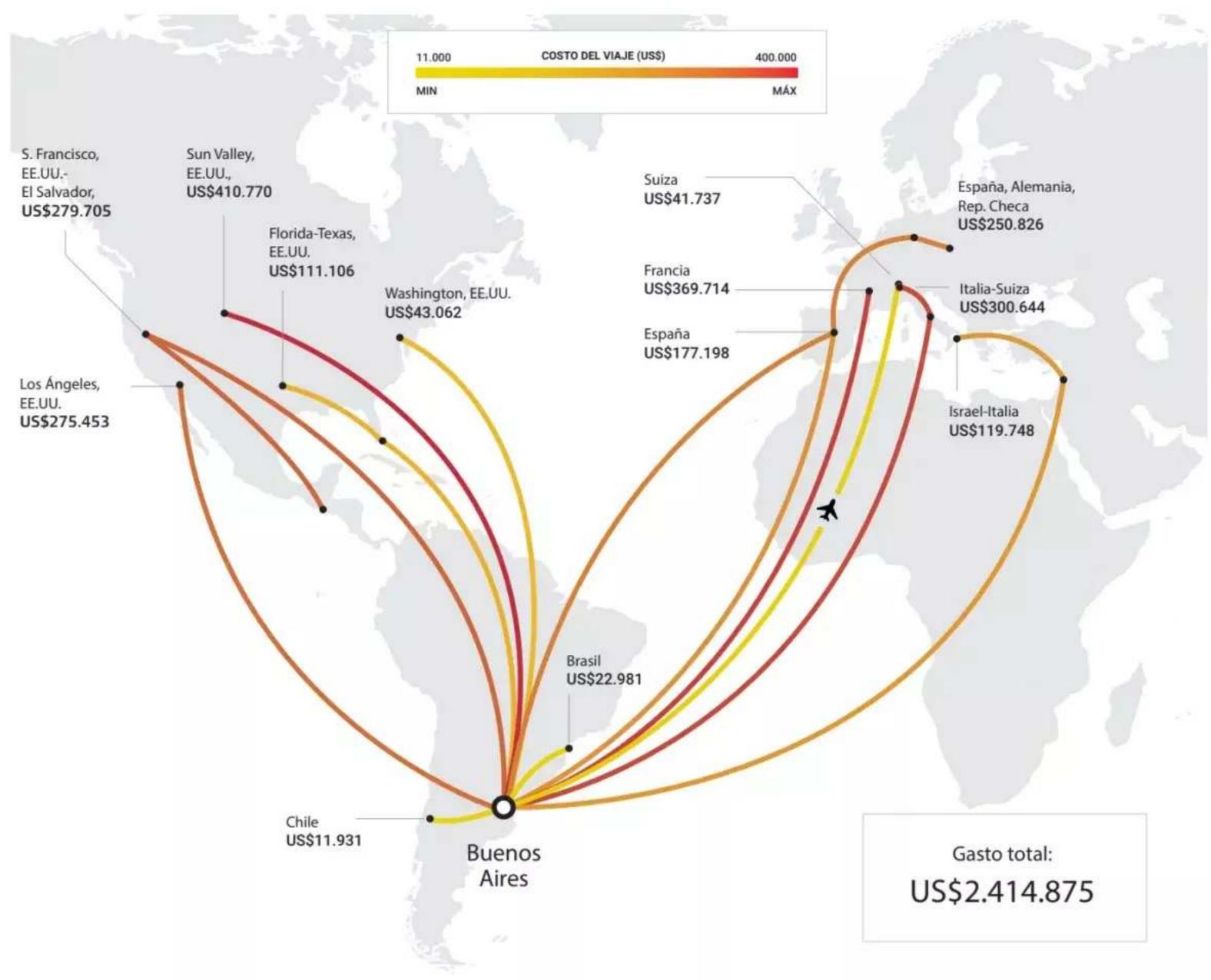



#### Camila Dolabjian LA NACION

El flujo de viajes internacionales del presidente Javier Milei ha sido una de las particularidades más destacadas de sus primeros meses de gestión, períododurante el cual visitó 19 destinos. Totalizaron idas, vueltas y escalas por 146.825 millas en total o su equivalente: casi 6 vueltas al mundo. Además de la gran cantidad de viajes, las salidas de Milei generaron controversia por los motivos de esas salidas del país. Algunas tuvieron propósitos de gestión oficial, pero hubo otras que fueron para recibir premios o asistir a eventos político-

ideológicos o entregas de premios personales. Pero para el Gobierno no hay dudas, según reportó: "La Secretaría General de la Presidencia de la Nación informa que todos los viajes al exterior realizados por el presidente de la Nación en su condición de jete del Estado son de carácter oficial". En esos viajes, Milei y sus comitivas erogaron cerca US\$2,4 millones para las salidas al exterior, de acuerdo con los cálculos de LANAcion a tipo de cambio oficial en cada partida para los gastos en pesos, y en función de la información suministrada ante la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso.

El viaje más caro fue a Sun Valley, Estados Unidos, del 12 al 14 de julio, en el que se transportó en vuelo privado, en un Gulfstream matrícula LV-KLH alquilado a la empresa Flyzar. El gasto total fue de US\$376.000 y \$33.344.750,50, es decir, de US\$410.770. Más allá de los miembros de su equipo de seguridad, quien más veces viajó con el Presidente fue Karina, seguida por Santiago Oria, la canciller Diana Mondino, Luis Caputo y Demian Reidel.

Milei hizo la mayoría de sus viajes en aviones de la flota oficial (once tramos en total). Voló por líneas aerocomerciales cinco veces y contrató chárteres privados en tres ocasiones: para ir de Florida a Texas en abril, para ir a Estados Unidos en julio y a la apertura de los Juegos Olímpicos en Francia, en julio también. Esto se debe a que el avión que compró Alberto Fernández por cerca de US\$25 millones requería de una revisión técnica cuya contratación se demoró. Luego, el ARG-01 partió a Estados Unidos y quedó inhabilitado por más de un mes.

De los 268 días de gestión libertaria hasta hoy, en 45 Milei estuvo de viaje, poco más de la sexta parte (16,7%). En las respuestas de Francos a las consultas de los diputados, se condensaron 19 destinos visita-

dos en el exterior, algunos de los cuales formaron parte de traslados con escalas múltiples. Arribó a más de un país por mes de gestión, en promedio. Visitó 12 en total: Suiza, Israel, Italia, la Ciudad del Vaticano, Estados Unidos, El Salvador, España, Alemania, República Checa, Brasil, Francia y Chile. A varios de ellos fue varias veces (cinco a Estados Unidos). Los meses en los que más tiempo pasó en el extranjero fueron febrero y mayo. Hubo dos meses en los que partió tres veces (mayo y julio) y en abril ocurrió su viaje más extenso, de cinco días, también a Estados Unidos. El único mes en el que no viajó fue marzo. •

# Milei se abrazó con Abascal y criticó a Lula en un foro libertario

**DISCURSO**. El Presidente cuestionó al presidente brasileño por la suspensión de la red X en su país; duras críticas al periodismo

Jaime Rosemberg

LA NACION

El español Jorge Martin Frías, de la fundación Disenso, lo definió primero, y sin titubear, como "un prócer de la libertad". Santiago Abascal, líder del partido Vox y anfitrión principal del encuentro, le agradeció con énfasis "todas las alegrías que das a millones en todo el mundo".

Luego de abrazarse con el líder ultraderechista español, y darle dos sonoras palmadas en la espalda, Javier Milei subió al escenario del auditorio del ex-CCK, hoy Palacio Libertad, para protagonizar 45 minutos de alto voltaje, ante el fervor, los aplausos y los gritos de apoyo de más de 500 asistentes a la tercera edición del Foro de Madrid, que nucleó en Buenos Aires a dirigentes de partidos afines de distintas partes del mundo.

El periodismo "pautero", el "partido del Estado, o sea, la casta", "los degenerados fiscales" en el Congreso y los "imbéciles del centrismo biempensante" fueron algunos de los blancos del Presidente, quiensin nombrarlo, subió otra vez al ring a su par de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, al afirmar que "solo un tirano que está equivocado en todo" puede avalar la prohibición de la red X, de su amigo Elon Musk, dispuesto por la Justicia de ese país, paso que definió como un "acto de opresión".

Hacia el final, y luego de confirmar que iráal Congreso a "defender el déficit cero", que considera imprescindible en el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo, Milei atacó a sus propias filas: cansado de los escándalos protagonizados por sus diputados y senadores, afirmó que "no nos podemos dar el lujo de la dispersión y las peleas internas" y advirtió que "quien no lo entienda, no tiene nada que hacer en La Libertad Avanza". Pareció un mensaje encubierto hacia Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado que anoche reconoció tener 15 asesores que trabajan para su campaña a gobernador en San Luis.

Llegado poco después de las 9 al auditorio conocido como La Ballena, Milei se sentó en la primera fila. Entre el público, además de los ministros Luis Petri (Defensa), Mario Russo (Salud) y el portavoz, Manuel Adorni, y varios legisladores nacionales (estuvo Lilia Lemoine, una de las protagonistas de escándalos recientes), se destacaban una bandera de Venezuela, enarbolada por opositores al chavismo, y simpatizantes brasileños de Jair Bolsonaro con remeras que protestaban contra "libertad para los presos políticos del 8 de enero", en referencia a la toma de edificios públicos en el inicio del actual mandato de Lula da Silva.

Los discursos que le precedieron, los de Frías y Abascal, combinaron los elogios al Presidente con una repetida diatriba contra la inmigración ilegal, la agenda 2030, elaborto, y "nuestros enemigos, los malos, que están unidos y organizados", como lo definió Abascal. El líder de Vox incluyó en esa lista no solo a los regimenes de Venezuela



Santiago Abascal, de Vox, y Javier Milei

o Cuba, sino además al "kirchnerismo-socialismo", el "petismo" brasileño y el "sanchismo", del

presidente Pedro Sánchez.

#### Presupuesto 2025

"Un gran abrazo a Santiago Abascal, mi gran amigo y autor intelectual e inspirador de este foro", dijo Milei a modo de devolución de gentileza. Con la planta baja colmada, y los palcos del primer piso vacíos, el Presidente aprovechó un auditorio afín que festejó muchas de sus frases más contundentes.

Defensor del "capitalismo de empresa" que permitió el crecimiento de la humanidad "en los últimos 250 años", el Presidente reiteró que hacia 1895 "nos convertimos en la primera potencia mundial, la era de oro de la Argentina". Culpó del declive a la "justicia social" y dijo que la decadencia "se extiende hasta hoy. Mejor dicho, hasta el 10 de diciembre", afirmó, ante el aplauso generalizado.

Luego de afirmar que antes del 16 de este mes estará en el Congreso para "exponer sobre el déficit cero", como había anticipado LA NACION, se refirió a las recientes derrotas de los libertarios en el Congreso. "Es una regla tácita de la política argentina de los últimos años, cuanto más voto tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad", sentenció.

Entre sus múltiples ataques al kirchnerismo, Milei recordó que "días atrás quien fuera el ministro de Economía del autócrata golpeador, Alberto Fernández, confesó que como la pandemia les levantaba la imagen, la usaron y nos encerraron por rédito político", en referencia a las declaraciones de Martín Guzmán.

"Si en la pandemia la Argentina hubiera hecho las cosas como un pais mediocre, deberian haber muerto por el Covid 30.000 personas, 30.000 de verdad", desafió, en alusión a los desaparecidos en la última dictadura militar.

-¡Tienen que estar presos! -gritaron desde una tribuna

-Totalmente, pero yo soy el Poder Ejecutivo -contestó el Presidente, y de inmediato se centró en su política antiinflacionaria

y en busca del equilibrio fiscal. "No solo estamos haciendo la reforma estructural más grande de la historia argentina en menos de nueve meses, sino que, además, lo hemos hecho con el 15% de la Cámara de Diputados y con 10% de

Presidente. "¡Bilardismo puro y duro!", gritó otro simpatizante, en referencia a Carlos Salvador Bilardo, exdirector técnico del seleccionado nacional

la Cámara de Senadores", dijo el

de fútbol. Sus referencias críticas al periodismo fueron repetidas. "Son parte de la casta"; "tienen el culo sucio" y "son poco más que un servicio de propaganda al servicio del mejor postor" fueron algunas de sus frases más concluyentes.

De vuelta mirando al Congreso, Milei volvió contra "los imbéciles del centrismo biempensante, que lo único que logran es que el zurderío inmundo nos lleve por delante".

En relación con el mandatario chavista Nicolás Maduro y las elecciones del 28 de julio pasado, que fue tema de uno de los ocho paneles que se llevarán a cabo entre ayer y hoy, Milei volvió a calificar al presidente venezolano de "criminal", y lo acusó de "querer meter preso al ganador de las elecciones", en referencia a Edmundo González Urrutia.

Ante varios dirigentes de la oposición española como Abascal, Milei también pareció dedicarle un párrafo al presidente español, Pedro Sánchez, cuando habló de los dirigentes "que mientras los pobres sufren se hacían cada vez más ricos. Ellos o sus familiares", ironizó, en referencia indirecta a la causa judicial que involucró a la esposa del presidente español, Begoña Gómez.

Luego de otra referencia bíblica a la "necesidad de tener justicia. pero la real, no la falsa justicia social", Milei cerró su discurso y bajó del escenario. Su participación en el tercer encuentro del foro de Madrid-el primero fue en Bogotá, el segundo en Lima, bajo la inspiración de Vox- había concluido entre aplausos y abrazos de sus incondicionales. •

## Violencia de género: denuncian al camarista Hornos y le imponen una perimetral

"HOSTIGAMIENTO". Fue acusado por una expareja; es uno de los magistrados que deben decidir sobre la condena contra Cristina Kirchner

El juez de la Cámara Federal de Casación Gustavo Hornos fue denunciado por una expareja que hizo una exposición ante la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema. A partir de ello, la Justicia Civil dispuso que no puede acercarse a la mujer a menos de 200 metros y que debe cesar en su "hostigamiento". Además de la causa civil, hay una actuación penal en el Juzgado de Instrucción Nº 17.

La denunciante es Tatiana Sicardi, quien mantuvo una relación sentimental con el juez los últimos meses. El magistrado, que tiene 9 hijos, está separado desde hace cuatro años de su mujer, quien también lo había denunciado en 1987 por violencia doméstica, pero esa causa está cerrada y el juez fue sobreseido.

civily una penal. Fuentes cercanas al juez indicaron que Sicardi habría mencionado en su presentación que fue víctima de "tocamientos" en la zona genital, donde tuvo posteriormente un sangrado, en el marco de una relación consentida.

Ante la presentación de la mujer en la Oficina de Violencia Doméstica, la jueza civil Paula Marinkovic dispuso "ordenar por el plazo de 90 días y en carácter de medida precautoria la prohibición de acercamiento y contacto de Gustavo Marcelo Hornos en un radio inferior a 200 metros de la Sra. Tatiana Sicardi y de su domicilio". La medida incluye el cese de "todo tipo de contacto físico, telefónico, de telefonía celular, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que signifique intromisión injustificada con relación a la denunciante".

Asimismo, señala que debe "cesar en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la denunciante, bajo apercibimiento de remitir las fojas pertinentes de las actuaciones a la Justicia Penal".

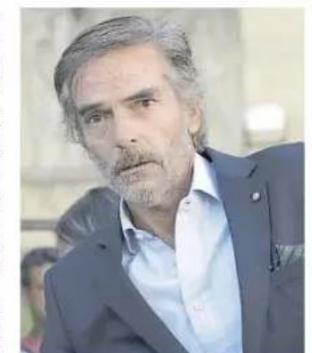

**Gustavo Hornos** 

Sicardi, según allegados al juez, denunció a Hornos luego de que este decidió interrumpir el vinculo y sugerirle que hiciera un tratamiento psiquiátrico. Su-En el nuevo caso hay una causa puestamente la mujer llamaba a los tribunales permanentemente, incluso haciéndose pasar por Cristina Kirchner, y hostigaba además a hijos del juez en sus cuentas de las redes sociales.

En el entorno de Hornos mencionaron que en las semanas previas hubo una sugerencia de la denunciante acerca de que "le haga una propuesta" para dejar de llamarlo y que a esa cuestión se sumó un "resentimiento" por haber cortado el vínculo sentimental.

El juez es uno de los integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación, que debe resolver si confirma o revoca la condena contra Cristina Kirchner, junto con sus colegas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

La noticia sobre la denuncia recorrió los pasillos de los tribunales y llegó a oídos de todos los colegas de Hornos en la Casación, que no adoptó ninguna decisión administrativa hasta tanto sea notificada oficialmente del asunto. Fuentes del tribunal dijeron que con los elementos que se conocen no hay razón para tomar ningún temperamento para con el magistrado. •

### Capuchetti acusó a Mena por encubrimiento

La jueza federal María Eugenia Capuchetti, que investiga el atentado contra Cristina Kirchner, presentó una denuncia penal contra Juan Martín Mena, funcionario de estrecha confianza de la expresidenta y actual ministro de Justicia bonaerense. La denuncia, revelada por La NACION, es por los posibles delitos de encubrimiento agravado y falso testimonio, y le tocó al juez federal Ariel Lijo.

Segun Capuchetti, Mena mintio cuando declaró como testigo en la causa que investiga si hubo mala praxis en el manejo del teléfono del principal acusado del atentado, Fernando Sabag Montiel. Ese celular se reseteó "a cero" cuando intentaban peritarlo para acceder a su contenido. Se abrió entonces una causa penal-que se desprendió del caso del atentado- con el objetivo de averiguar por culpa de quién se borró lo que tenía el teléfono y determinar si en ese proceso se cometió algún delito. Ese expediente lo tiene la jueza María Romilda Servini.

Pero ahora se abrió una tercera causa, la promovida por Capuchetti contra Mena, que instruye Lijo. Según Capuchetti, cuando declaró sobre los manejos del celular en el juzgado de Servini, "Mena introdujo una versión de los hechos falsa, que podría poner en peligro la averiguación de la verdad".

Mena dijo que un secretario del juzgado de Capuchetti, Federico Clerc, le contó que la jueza le había pedido el teléfono de Sabag Montiel cuando el aparato estaba guardado, al cuidado de él, en la caja fuerte del juzgado. Según Capuchetti, esto es falso.

# Saavedra dijo que vio a Yañez con un moretón por un golpe en la cama

**DECLARACIÓN**. En Comodoro Py, el exjefe de la Unidad Médica Presidencial aseguró que la ex primera dama y Alberto Fernández le dijeron que se debía a una lesión "involuntaria"

#### Federico García del Solar y Camila Dolabjian LA NACION

En una declaración que se extendió por más de seis horas, el exmédico presidencial Federico Saavedra sostuvo ante la Justicia que desconocía que Fabiola Yañez fuera víctima de hechos de violencia de parte del expresidente Alberto Fernández. Reconoció, sin embargo, que vio un moretón en el ojo de Yañez-no otras lesiones-, para el que recomendó un tratamiento en particular. Según relató ante el fiscal Ramiro González, la pareja le indicó en aquel momento que el hematoma había sido producto de un "golpe involuntario" que se habría producido en la "esfera intima". Más precisamente, en la cama matrimonial.

La declaración fue en el marco de la causa que investiga las presuntas agresiones del expresidente contra Yañez. Saavedra, que estuvo al frente de la cobertura médica del entonces presidente y su familia, declaró que recibió un mensaje de Yañez en la noche del 26 de junio de 2021: la ex primera dama le notificaba que tenía un ojo "morado".

Como el médico se encontraba atravesando los últimos días de un cuadro de Covid, la atendió a la distancia, le recetó globulitos de árnica y heparina –un anticoagulante–, y recién el miércoles 30 de junio visitó la quinta de Olivos. Ese día pudo constatar en persona el moretón de Yañez, aunque, según indicaron a LA NACION fuentes al tanto de lo que ocurrió en la audiencia, ni el color ni el tamaño se correspondían con el hematoma de las fotos que figuran como prueba en el expediente, mucho más grande.

Cuando el médico preguntó a qué obedecía el moretón, la pareja sostuvo que había sido producto de un "golpe involuntario" en la "esfera íntima". Si bien no recuerda quién de los dos se lo dijo, ambos estaban presentes y no hubo ningún tipo de desacuerdo al respecto.

Entre el 26 y el 30 de junio, hubo otro contacto entre Saavedra y Yañez para supervisar cómo venía el tratamiento.

Saavedra detalló que mientras estuvo al frente de la Unidad Médica Presidencial Yañez mantenía consultas con otros profesionales



El médico Federico Saavedra, ayer, en los tribunales de Comodoro Py

FABIÁN MARELLI

#### PARA CAFIERO ES "UNA OPERACIÓN POLÍTICA"

En medio del avance de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, el exjefe de Gabinete Santiago Cafiero se refirió al escándalo, no quiso dar un veredicto sobre la acusación y aseguró que "está en contacto" con el expresidente mientras "la Justicia aclara el hecho".

"Sigo hablando con [Alberto] Fernández; lo acompañé en una gestión política y, desde lo humano, es natural que lo llame. Es una denuncia muy grave que él está explicando y aclarando a la Justicia", marcóy agregó: "Hubo una gran operación política y una gran operación de condena social anticipatoria, y yo no me voy a prender a eso. No le voy a tirar mierda al chabón, no voy a patear a una persona en el suelo".

de su cobertura médica particular y que no lo eligió a él como médico de cabecera. Pese a ello, aseguró que la ex primera dama no tenía ninguna patología de base.

Uno de los 9 hechos que conforman la hipótesis delictiva de la fiscalía es un golpe de puño que Fernández le habría dado a Yañez. El fiscal González lo fechó de manera tentativa en julio de 2021. "En el mes de julio de 2021, Alberto Fernández,

mientras se encontraba junto a Fabiola Yañez en la cama de la suite presidencial del chalet de la quinta de Olivos, luego de una discusión originada posiblemente por la denominada 'fiesta de Olivos', le propinó un golpe de puño en el ojo, ante lo cual Yañez le cuestionó '¿qué me hiciste?'. Fernández no le contestó nada, se dio vuelta y con eso terminó la discusión", detalló el fiscal.

Saavedra –vestido de camisa

blanca, saco azul y bufanda grisllegó a la fiscalía cerca de las 10 acompañado por tres abogados. Subió al quinto piso por una puerta lateral del edificio de los tribunales de Retiro y no hizo declaraciones a la prensa. "No vamos a abrir la boca", dijo a LA NACION uno de los hombres que lo acompañaban.

Participaron de la audiencia la abogada de Yañez, Mariana Gallego, y la de Fernández, Silvina Carreira. Ayer, Carreira relevó del secreto profesional a Saavedra, quien, por ende, quedó habilitado a explayarse sin ataduras frente al fiscal federal Ramiro González, quien había preparado unas 100 preguntas para el médico. Los abogados de Saavedra, no obstante, tenían dudas en cuanto al alcance del relevamiento y le recomendaron a su cliente no contestar preguntas que fueran más allá del hecho por el cual lo habían convocado.

Saavedra era el jefe de la Unidad Médica Presidencial. Como tal, su tarea era asegurar la cobertura de salud del Presidente y su grupo familiar en la residencia de Olivos, en la Casa de Gobierno y en todos aque-

llos desplazamientos que hicieran dentro o fuera del país. Saavedra, por caso, fue quien dio a conocer de manera oficial el embarazo de la ex primera dama, en septiembre de 2021.

Cuando todavía vivía en la quinta presidencial de Olivos, Yañez le envió por WhatsApp a María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández, dos fotos de ella con lesiones: un moretón en un ojo y otro en un brazo, y le dijo que fueron el resultado de agresiones del entonces presidente. Como la Justicia investigaba a Cantero por un fraude con seguros contratados por el Estado, accedió al contenido de ese celular y a esas fotos, lo que dio origen a esta otra causa.

Yañez declaró que el moretón fue producto de un golpe que le dio Fernández y que tras esa agresión la trataron con los "globulitos de árnica". Solo esto último fue ratificado ayer por Saavedra. Esa atención está registrada en las constancias de la Unidad Médica Presidencial.

#### Ingreso sin registro

Ese miércoles fue un día intenso en la quinta de Olivos. Alberto Fernández tenía por delante una agenda agitada. Por la mañana ingresaron tres funcionarios: Juan Pablo Biondi, su secretario de Comunicación; su segundo, Marcelo Martín, y Nicolás Ritacco, el director de Audiencias. En las horas subsiguientes llegaron varios ministros y secretarios: Martín Guzmán, Vilma Ibarra, Julio Vitobello v, casualmente, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de la Mujer. Del ingreso de Federico Saavedra, el médico presidencial, no hay registro. Pero, según lo que le dijo al fiscal ayer, ese día estuvo allí y fue el único en el que vio una lastimadura en el cuerpo de Fabiola Yañez.

Tampoco figura en los accesos a la residencia presidencial que haya estado Federico Alem, el médico que le había encargado a Yañez una crema y los globulitos de árnica para el moretón días antes. Las consultas sobre el hematoma en el ojo comenzaron antes.

El titular de la Unidad Médica Presidencial tenía pendiente visitar al entonces presidente y a su mujer pormás motivos que el moretón. En realidad, la razón principal era que tenía que conversar con la pareja presidencial respecto de la fertilización in vitro que iban a realizar. "Esa visita tenía como objeto hablar de los consentimientos informados", dijo. En la declaración de Saavedra surge un dato nuevo. Aseguró que ya en noviembre de 2020 comenzó a tener intercambios con Yañezy Fernández respecto de su planificación familiar y que en junio de 2021, ya habían comenzado los tratamientos para el embarazo.





# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

| DOLAR     |           |                   |          |           |                                        |
|-----------|-----------|-------------------|----------|-----------|----------------------------------------|
| Minorista | \$991,79  | ▲ (ANT: \$990,97) | Euro     | \$1060,25 | ▲ (ANT:\$1056,24)                      |
| CCL       | \$1271,60 | ▼(ANT: \$1293,77) | Real     | \$170,96  | ▲(ANT:\$169,36)                        |
| Mayorista | \$954,50  | ▲ (ANT:\$954,00)  | Reservas |           | ▲ (ANT: 27.352)<br>en millones de US\$ |
| Paralelo  | \$1265,00 | ▼(ANT: \$1305,00) |          |           |                                        |

\$1558,40 A (ANT: \$1557,60)

Turista

# Desde diciembre, hay 30.936 puestos de trabajo menos en la administración nacional

MOTOSIERRA. Es la foto que tomó el Iaraf con base en datos del Indec entre diciembre y julio; la administración central, el correo oficial, la Anses, el Conicet y AySA, los que más redujeron

#### Francisco Jueguen LA NACION

"La motosierra no se detiene nunca", cuentan que dice Javier Milei cuando le preguntan sobre si seguirá el ajuste en el empleo público, pero también sobre otros recortes en el Estado. "La motosierra sigue en todo lo que pueda", repite el Presidente a sus interlocutores.

Desde que el libertario se hizo cargo de la conducción de la Casa Rosada, entre diciembre y julio (último dato disponible) la cantidad de puestos de trabajo en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo en 30.936. La motosierra de Milei rebanó un 9,1% de la planta, que pasó de 341.473, a fin de año pasado, a 310.537, a través de discontinuar contratos, retiros y despidos, según datos procesados por el laraf con base en los que los distintos organismos y dependencias envían a Empleo Público (Jefatura de Gabinete) para después derivar al Indec.

Al ordenar los entes según la reducción absoluta de puestos, el Iaraf, que conduce Nadin Argañaraz, indicó que la administración central, el correo oficial, la Anses, el Conicety AySA lideran las reducciones. "Desde el punto de vista de la intensidad de la reducción sobre la dotación de diciembre de 2023, las mayores caídas se centran en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-58.5%), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (-30.3%), el Instituto Nacional de Cine y Artes



Cerca de Javier Milei aseguran que la motosierra en el empleo público seguirá prendida

Audiovisuales (-29.7%), la Agencia Nacional de Discapacidad (-28.2%), el Ente Nacional de Comunicaciones (-26.6%) y el Correo Oficial de la República Argentina (-24.2%)", indicó el Iaraf.

Según dijeron a La NACION en el organismo, el dato oficial del Indec no sufreatrasos en su relevamiento, pero sí ocurreque hay meses en los que algunos organismos no entregan la información a tiempo, por lo que se imputan los datos y después se actualizan.

"Provincias y municipios no es mi tema, ya que es un país federal", cuenta Milei a quienes le preguntan por lo que hacen los gobernadores e intendentes. Es que la gran masa de empleo público se registra en municipios y provincias. Si se toma el último dato disponible, del empleo público total del Sistema Integrado Previsional Argentino esto implica que es el trabajo re-

gistrado en el Estado y no aquel que brindan muchos monotributistas precarizados-, la cantidad de trabajadores llegaba en mayo (último dato publicado) a 3.446.700. Entre fines de noviembre y el quinto mes delaño, se registran 36.900 trabajadores menos, lo que implicaría que gran parte del ajuste en el sector público lo hizo Milei y no los caciques de provincias y municipios.

ARCHIVO

Vale aclarar que hay 14 cajas pre-

visionales no transferidas a la Nación, por lo que podría pensarse que esos distritos no envían sus datos a la Secretaría de Trabajo para que los consolide. Sin embargo, contaron algunas fuentes encargadas de procesar esos números que curiosamente todos los distritos cumplen con el requisito de enviar puntualmente la información desde que se instaló el cepo en la Argentina. Es que muchos empleados públicos -habilitados por el Estado para hacerse de dólares subsidiados a precio oficial- se quejaban de que no aparecían registrados por el SIPA, lo que les imposibilitaba la adquisición de la divisa extranjera. El impulso a transparentar a los empleados públicos en las provincias y municipios -tienen a cargo las fuerzas de seguridad, y los trabajadores de la salud y de la enseñanza-es probablemente una de las únicas virtudes que aportó el cepo.

Si bien las provincias y los municipios no ajustaron fuertemente sus plantillas de trabajadores, por lo menos aquellos en blanco, sí se cortó con un crecimiento ininterrumpido que mostraba la serie. En enero de 2012, los empleados públicos eran 2,5 millones; llegaron a 3 millones en mayo de 2015 y rozaron los 3,5 millones al cierre del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

#### En la administración central

Los informes de ocupación que hace el Ministerio de Economía muestran el desglose de lo que fue atravesado por la motosierra. Por ejemplo, entre el último trimestre de 2023 y el segundo de 2024, el personal permanente y transitorio creció en cantidad de personal ocupado en el Poder Ejecutivo. Se sumaron 1500 personas, un indicio de por qué la relación entre el Gobiernoy UPCN no estantirante. En tanto, hay 9265 contratados menos. En otros entes del sector público no financiero, en el mismo período, aparece una caída de 535 transitorios y permanentes, y de 89 contratados. El Poder Judicial sumó 53 trabajadores. En las empresas del Estado se registraron 31.458 empleados en el segundo trimestre. No se conoce el cambio contra el año pasado, porque -según Economía-no había relevamientos de trabajadores en las empresas públicas antes. Es curioso. El Excel oficial afirma que recién comenzó en enero. •

### La baja del dólar importador ahorraría 1,4 puntos de inflación

GRAVAMEN. Es el impacto esperado en el año por la baja del impuesto PAIS; el REM del BCRA prevé un IPC de 3,9% en agosto

#### Javier Blanco LA NACION

El mercado espera que la rebaja dispuesta -por vía impositiva- del dólar comercial importador y el desarme de algunas regulaciones le ahorren al país hasta 1,4 puntos porcentuales de inflación en lo que resta del año.

La conclusión surge de observar los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta más abarcativa de la plaza local que realiza el Banco Central (BCRA) y que esta vez recogió entre los días 28 y 30 de agosto visio-

nes de 42 analistas de consultoras, equipos económicos de bancos y centros de investigación locales e internacionales.

La muestra detecta que el mercado espera que la inflación haya cerrado agosto en un 3,9%, nivel del que caería a un 3,5% durante el mes en curso y octubre, antes de replegarse hasta el 3,3% en noviembre y repuntar -por cuestiones estacionales-hasta el 3,6% en diciembre.

Es decir, imagina nuevos recortes, aunque en ningún caso de la magnitud con la que ese ilusiona el Gobierno, que busca que el IPC converja en los próximos meses con el 2% de

ajuste del tipo de cambio oficial.

Producto de este recálculo, la inflación cerraría el año en el 122,9%, es decir, unos 88,5 puntos por debajo del nivel del 211,4% al que llegó en el último año de la gestión de Alberto Fernandez, y 104,1 puntos inferior al 227% que el propio mercado proyectaba que alcanzaría en enero pasado. A su vez, la medición núcleo se ubicaría entre el 105,9% y 106% anual, coincide tanto el promedio general de la encuesta como la media de los 10 encuestados que se han revelado como más fiables en sus pronósticos (top 10).

Gracias a ese descenso, a su vez.

el nivel de indexación general de los precios sería del 38,4% durante el año que viene, 2,9 puntos por debajo del 41,3% a la que la proyectaban hace sólo un mes.

"La expectativa es que la baja del dólar importador pegue más fuerte en el índice de precios mayorista y no tanto en los minoristas, más allá de los efectos que se comienzan a ver -por caso- en autos, que es un sector algo más concentrado. A nivel minorista general creo que puede haber una tentación de las cadenas comerciales de recuperar por esa vía márgenes, más aún cuando le suben otros costos e im-

puestos subsoberanos", explicó a LA NACION uno de los encuestados en alusión al aumento de tasas en muchos municipios.

El proceso desinflacionario que proyecta el mercado se apoya en la expectativa de una marcada estabilidad cambiaria (esperan que el dólar oficial cierre el año en \$1025,4, lo que supone una devaluación del 59.7% en el año que, además, es 9.8 puntos porcentuales menos que el REM previo) y en las limitaciones que enfrenta la tasa de actividad económica para recuperarse, aunque se coincide en que el "piso" de la crisis ya quedó atrás.

LA NACION | VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Las empresas esperan un aumento en sus ventas para el año próximo

optimismo. Siete de cada 10 ejecutivos de finanzas de más de 100 compañías prevén que repunte el consumo, según una encuesta

#### Ignacio Grimaldi LA NACION

MENDOZA. – El impacto del año "complejo" que atraviesa la Argentina se combina con el "optimismo" que expresaron más de 100 empresas en relación con los próximos 12 meses. Una encuesta realizada por la consultora EY y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) indica que casi 7 de cada 10 consideran que en 2025 las ventas aumentarán. Dicho de otro modo, que el consumo repuntará.

El 68,6% manifestó expectativas positivas en relación con la evolución de las ventas en 2025. El año pasado, el mismo indicador se había ubicado más de seis puntos por debajo, al registrar un 62%, razón por la que uno de los socios de EY, Alejandro Kelman, presentó los resultados de esta encuesta como "optimistas".

"Frente a un escenario de desaceleración de la inflación, los ejecutivos de finanzas consultados prevén para 2025 un crecimiento en las ventas y en la rentabilidad de sus compañías", destacó el informe.

La otra cara de la moneda la muestra la estadística que sostiene que el valor en dólares de las empresas creció cada vez menos en los últimos años. En los últimos cinco, el 84% se expandió; en los últimos dos años, la cifra cayó a 69%, y en el último año, a 39%.

A su vez, la cantidad de empresas cuyas ventas aumentaron también decreció. En 2023 ese indicador positivo fue reportado por el 64%, mientras que este año solo el 50% dijo eso. Incluso las que sufrieron números rojos se incrementaron proporcionalmente. En 2023 habían sido el 31% y en 2024, el 35,7%.

Pese a ello, la encuesta también incluyó un dato que inyecta optimismo en términos de mejora interanual, dado que contabilizó que el 44% considera que la rentabilidad mejorará el próximo año, mientras



Apertura de la convención del IAEF ayer, en Mendoza MARCELO AGUILAR

que el 31% respondió que seguirá igual y el 23%, que empeorará. De esta manera, el 44% positivo muestra una mejora comparada con 2023, año en el que ese indicador marcó 30%.

"Las respuestas nos indican que una mayor estabilidad macroeconómica y una desaceleración de la inflación generarían un aumento en la inversión", explicó Pablo de Gregorio, socio de EY Argentina.

#### Los de mayor potencial

El informe destacó que los sectores agroindustrial y energético son los que presentan mayor potencial para generar exportaciones e impulsar el crecimiento. De hecho, la energía, considerada uno de los "sectores estrella" de los últimos años, se ubicó primera en el ranking de crecimiento, mientras que el agrobusiness encabezó el listado

del de mayores exportaciones.

"Si bien el agro siempre fue uno
de los sectores más relevantes de
la economía de nuestro país, hace
tres años que el sector energético

aparece como el de mayor crecimiento, de acuerdo con el consenso de los encuestados", detalló De Gregorio.

Uno de los grandes debates es cómo hacer que la Argentina mejore el clima de negocios para atraer inversiones. A propósito de una mirada inmediata para incentivar su llegada, los resultados de la encuesta muestran algunos factores que las empresas destacaron. La implementación de un plan económico sustentable concentró el 24%; una política cambiaria estable, 23%; una reforma tributaria, 20%, y leyes de protección de inversiones y acuerdos internacionales, 10%.

En términos más específicos y vinculado a posibles medidas fiscales, el 30% respondió que deberían reducirse cargas sociales; el 27% eligió la variable beneficios impositivos atados a reinversión de las utilidades. La amortización acelerada de inversiones de capital y la desgravación a inversiones estratégicas también fueron algunas de las propuestas mencionadas. •

## "No estamos enamorados del cepo", dijo el vice del Central

Werning proyectó además que la inflación núcleo de este mes estará en torno del 3%; hoy habla Bausili

MENDOZA.— "Acá las palabras claves son dólar y cepo", describió ayer una histórica autoridad del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en la antesala del comienzo del congreso de la entidad, que contará hoy con la participación del presidente Javier Milei y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otras figuras de la economía argentina.

Una de ellas es el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, que se adelantó a la disertación de Bausili y no esquivó responder a la más alta inquietud que se escucha en los pasillos de este evento. "No es enamoramiento, enamorados estamos de nuestras mujeres, del cepo nos hubiera gustado salir ayer", bromeó.

Werning realizó una extensa presentación en la que exhibió gráficos ante un auditorio compuesto por los 350 ejecutivos de finanzas más importantes del país que tomaban nota de cada dato y número que brindaba. Pero hay un componente que el vice del Central no pudo cuantificar en cifras. Se trata de una variable que depende del humor del mercado: el tiempo. "¿Cuál es la solución para lograr la convergencia? La paciencia", indicó a propósito de la ansiedad alrededor del final del cepo.

De hecho, Werning sostuvo: "El tipo de cambio nominal hoy nos da estabilidad". Incluso, habló de un hipotético caso en el que se hubieran liberado todas las restricciones cambiarias desde el primer día de sugestión: "Hubiéramos tenido incertidumbre en todos los frentes".

En este sentido, el vice del Central defendió la confianza que genera el Gobierno en el ámbito fiscal. También reforzó la idea de "sendero de desinflación" como paso previo para el fin de las restricciones cambiarias. En ese sentido, proyectó que para septiembre la inflación núcleo estará



#### Vladimir Werning VICEPRESIDENTE DEL BCRA

"¿Cuál es la solución para lograr la convergencia? La paciencia"

"en torno al 3%". A diferencia del índice de precios al consumidor (IPC), que es el indicador que el público masivo utiliza para hablar de la inflación, el dato de la núcleo es el que mira el Gobierno, ya que analiza los precios desestacionalizados.

Otros tres ítems de la disertación de Werning fueron los temas impositivos, actividad económica y el "efecto Milei". En relación con los gravámenes, el vicepresidente del Central aludió directamente a la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de reducir la alícuota del impuesto PAIS.

ayer", bromeó.

Werning realizó una extensa presentación en la que exhibió gráficos ante un auditorio compuesto por los 350 ejecutivos de finanzas más importantes del país

"Bajar ese impuesto es difícil porque dio bastante recaudación, pero si tenemos este superávit fiscal en una recesión imagínense la robustez si entramos en un proceso de recuperación", mencionó.

En relación con la actividad económica y los cuestionamientos del sector productivo, el vice del Central celebró que los bancos ahora vuelquen sus recursos a financiar empresas y no al Estado, y profundizó la idea de que lo peor ya pasó. "¿Quién hubiera dicho en diciembre que en el segundo trimestre la economía tocaba piso?", preguntó con tono retórico.

Además, sobre la cuestión de los salarios, Werning afirmó que "están recomponiéndose". Los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA acompañan al funcionario. De hecho, para el segundo trimestre de 2024, el director del ODSA, Agustín Salvia, dijo que los sueldos del sector registrado le ganaron por 5% o 7% a la inflación.

Por último, Werning destacó la figura de Milei en términos de convencimiento del rumbo económico pese a medidas que no tienen el mejor marketing político. Afirmó que sienten "el apoyo de la gente a la gestión". • Ignacio Grimaldi

## Un ex-FMI cree que sería un "error" que no le presten al Gobierno

Para Alejandro Werner, la comunidad internacional debería apoyar con US\$20.000 millones

MENDOZA.- ¿Cuál es el momento óptimo para salir del cepo?

El Gobierno no se cansa de repetir que eliminará todas las restricciones al dólar lo más rápido que se pueda, pero evita estipular una fecha para hacerlo.

En contraposición a esta mirada, el exdirector para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, no ocultó su deseo: "A mí me encantaría que la Argentina libere el cepo mañana mismo", dijo.

Consciente de su afirmación ante el Congreso del IAEF, Werner también advirtió que el escenario que él planteó generaría "mucha volatilidad" y que, según su experiencia con la Argentina, los vaivenes del dólar no son políticamente sustentables. En cierto modo, esto último está en línea con el argumento del Gobierno, que asegura que del cepo se va a salir cuando la decisión no suponga correr riesgos grandes.

"Yo creo que es muy difícil para muchos gobiernos en América Latina, cuando han sido exitosos en la primera etapa de estabilización, cambiar la orientación y ponderación de objetivos de su estrategia", opinó el exfuncionario del FMI que sabe lo que significa negociar con el ministrode Economía, Luis Caputo.

En consecuencia, el exdirectivo del Fondo entre 2013 y 2021 realizó un cuestionamiento al respecto: "Es importante empezar a pensar en una desinflación menos rápida (...), pero que le permita acumular reservas para liberar el cepo".

"Creemos que hay que avanzar en ese sentido y empezar a hacerlo de manera gradual, como han hecho otros países, como Chile, posiblemente con una economía más dolarizada, pero la Argentina tiene que trabajar en la acumulación de reservas para levantar el cepo de manera gradual", insistió.

#### Un llamado a la asistencia

Otro contraste con la estrategia de Caputo, ya que la segunda fase del programa económico denominada "emisión cero", supuso para muchos economistas un aceleramiento de la baja de la inflación pero a costa de una reducción de la velocidad en la compra de divisas por parte del Banco Central.

En consecuencia, ya propósito de la relevancia que ocupa el tema de la salida del cepo cambiario, Werner afirmó: "Sería un error garrafal de la comunidad internacional no apoyar al gobierno de Javier Milei con unos US\$20.000 millones más para apuntalar este tipo de políticas".

Pese a que Werner cuestionó si valía la pena desacelerar el ritmo de la baja de precios, ponderó el proceso de descenso de la inflación, pero advirtió que ese sendero debe

sostenerse con medidas de fondo y no "artificiales".

En este punto, la polémica en sus dichos también estuvo presente. "La eliminación del impuesto PAIS es una medida artificial, busca una

es una medida artificial, busca una reducción de precios en el corto plazo, que con suerte ayuda a la formación de expectativas".

Por lo tanto, alertó que con solo eso no alcanza, según su mirada. "Lo que digo es que lo más importante en el cepo es que se retire y se genere la expectativa de que no se va a volver a poner. Yo soy de la idea de que primero hay que trabajar en los fundamentos antes que quitar los cinturones de seguridad", indicó

#### Las correcciones por hacer

Mientras los funcionarios del Ministerio de Economía evitan hablar de posibles nuevos acuerdos con el FMI, Werner proyectó que "si hay un nuevo acuerdo para marzo que viene, la recuperación puede acelerar". Peroantes de eso remarcó que tiene que haber "un arreglo en la tríada

cambiaria y de control de capitales". "Con eso va a poder haber acuerdo con el FMI, si no, lo veo muy poco

probable", vaticinó.

Más allá de observaciones sobre el timing del Gobierno sobre la salida del cepo cambiario, el exfuncionario del Fondo no dudó en ponde-

rar la gestión de Milei.

"Es la primera vez en mucho tiempo, en todo el mundo, que el FMI se encuentra con un gobierno que cuenta con un presidente convencido del equilibrio fiscal y absolutamente determinado a reducir el gasto público", describió.

Además, hacia adelante identificó la próxima votación del proyecto de presupuesto 2025 como un gran test para el Gobierno ya que, según Werner, en el organismo multilateral lo que quieren "es que el Gobierno consiga más apoyo políticoinstitucional". • Ignacio Grimaldi

#### DESDE ADENTRO

# ¿Los esbirros del Fondo no la ven?

Florencia Donovan

PARA LA NACION-

unque los contactos entre líneas técnicas son frecuentes, como suele suceder entre un deudory su principal acreedor, hasta ahora la Argentina no envió al Fondo Monetario Internacional (FMI) ningún pedido formal para iniciar las negociaciones por un nuevo acuerdo. Usos y costumbres del organismo de crédito: más allá de las conversaciones, para darle inicio a una negociación se requiere de una manifestación explícita del país candidato. La Argentina no lo ha hecho. "Desde el jueves vamos a negociar un nuevo acuerdo con el FMI y esperemos que llegue nueva plata", había dicho el ministro Luis Caputo en un evento de la Fundación Libertad el 11 de junio pasado. El timing no parece haber sido tan preciso.

En las próximas semanas, se espera que el Fondo realice la novena revisión del acuerdo que nistro Domingo Cavallo recordaba la Argentina había firmado en recientemente que cuando se ideó oficinas aducen trabas adminislos tiempos de Sergio Massa. La administración Milei pasaría la prueba sin demasiados inconvenientes. No solo habrá registrado superávit primario y financiero en agosto, sino que también se espera que lo logre en septiembre. Difícil que el Fondo plantee objeciones cuando un deudor muestra que no está gastando más de lo que recauda.

Para el nuevo acuerdo, sin embargo, las conversaciones no parecen ser tan sencillas, al menos no tanto como imaginaba en un comienzo el equipo económico. No más basta una prueba: nadie critica a un interlocutor con el que está 100% en sintonía. Sin tapujos, el presidente Javier Milei viene haciéndolo en privado y en público con Rodrigo Valdés, el técnico que el FMI designó a cargo del Departamento del Hemisferio Occidental, y una de las voces más autorizadas en el relacionamiento con la Argentina.

Y es que en el *board* del Fondo –el que en definitiva aprueba o no lo acordado a nivel técnico- no ocultan tampoco sus diferencias con el plan oficial. Hay intenciones en general de acompañar al Gobierno, pero no hay vocación por incrementar demasiado la exposición que el organismo tiene en la Argentina. En otras palabras, podría llegar a haber algo de fondos frescos, pero tampoco la cantidad que se imaginaban en el equipo económico cuando, a comienzos de año, en reuniones privadas, deslizaban la posibilidad de que el FMI financiara a la Argentina con US\$15.000 millones para poder levantar el cepo cambiario. También hay coincidencia entre varios de los accionistas del FMI en que por ahora no está claro cómo sigue a mediano plazo el plan de estabilización del Gobierno, o al menos aseguran que sus interlocutores en Economía no terminan por explicitarlo. ¿Estratégicamente retacean información? Difícil saberlo. Caputo no es precisamente un interlocutor confiable para algunos técnicos del Fondo.

hacer declaraciones al respecto. Sin grandes vencimientos con el FMI en el cortísimo plazo, hay varios economistas que consideran



El ministro Caputo

ARCHIVO

que el Gobierno tiene por ahora margen de acción de sobra. En el podcast Shot financiero, del periodista Guillermo Laborda, el exmiel plan de convertibilidad se hizo a espaldas del FMI. "Cuando les expliqué el plan de convertibilidad y la eliminación de retenciones al FMI, ellos me dijeron que no estaban de acuerdo. Yo no tenía paciencia para convencerlos y tampoco necesitada de su apoyo, así que los mandé a Washington y les dije que volviéramos a hablar cuando llegaran los primeros resultados. Ellos no nos apoyaron", relató Cavallo. El FMI solo le aprobó al entonces gobierno de Carlos Menem un nuevo plan cuando la convertibilidad ya estaba arrojando resultados positivos. Talvez Milei emule a Menem en esto también.

De cualquier manera, hay muchas movidas del Gobierno para intentar atraer dólares privados, inversiones. Juan Pazo, secretario de Coordinación de Producción y manoderechade Caputo en todo lo que hace a la economía real, está elaborando una agenda de viajes para las próximas semanas con la intención de explicar los cambios que se están llevando adelante en la Argentina. La agenda, según confió Pazo en reuniones con empresarios, incluye una parada en Washington, pero además visitas a París, China y Japón. Pazo, que tiene bajo su órbita cuestiones comerciales, de agro e industriales, planea ir con un listado de temas amplio.

Por estas horas, en tanto, en Montevideo, negociadores de la Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay están embarcados en frenéticas conversaciones para intentar avanzar en la firma del postergado acuerdo comercial con la Unión Europea. Con la pérdida de peso relativo del francés Emmanuel Macron dentro de la escena política europea, en el Mercosur creen que hay una ventana de oportunidad para llegar a un acuerdo. Son cinco los temas abiertos que se están discutiendo por el lado del Mercosur: los derechos de exportación, las compras públicas, las sociedades del Estado, la cooperación y los autos eléctricos, mientras que el bloque europeo discute el capítulo que hace al desarrollo sostenible. En el equipo económico evitan Las negociaciones terminan hoy. Hasta ayer, entre la delegación argentina, que encabeza el embajador Marcelo Cima, había optimismo. De avanzar, la propuesta

luego deberá elevarse a los ministros, y la idea es que pueda anunciarse en la reunión del G-20 en Brasil, en noviembre. Recién entonces será cierta la afirmación que le hizo el presidente Milei el domingo pasado a Luis Majul cuando enumeró entre sus logros la incorporación de nuevos acuerdos comerciales. Tal vez el Presidente solo se estuviera adelantando en el tiempo cuando lo dijo. Pequeñas imprecisiones de un relato siempre efectista.

La gestión no siempre va a la velocidad del discurso oficial. Si bien el Gobierno comunicó hace meses la apertura del mercado de vacunas contra la aftosa-incluso Milei lo mencionó como un hito en su reciente discurso ante la Unión Industrial Argentina (UIA)-, comienza el período de vacunación en el campo y la realidad es que todavía no hay novedades de los nuevos proveedores. En algunas trativas. Las nuevas vacunas aún no están habilitadas. Son contradicciones de una administración que busca la desregulación con osadía al mismo tiempo que sostiene, por ejemplo en el Congreso, todas la malas prácticas del pasado.

Para los empresarios, los próximos meses serán claves. Entre los industriales empiezan a reconocer que se nota una mejora en los niveles de actividad. "Si agosto no hubiera sido un buen mes, a Milei en la UIA lo habrían abucheado cuando dijo que por años se le quitó al campo para subsidiar a los industriales", bromeó un empresario que estaba presente en el encuentro. Pero además grandes empresas del sector energético están encontrando una ventana de oportunidad para volver a los mercados de crédito internacional. "Volvimos al mundo", tituló la consultora Delphos Investment su informe semanal. YPFy Pampa Energía emitieron bonos esta semana; otras empresas, como Genneia, YPF Luz, Galicia y Compañía General de Combustibles, tendrían planes de seguir el mismo camino. Según Delphos, las emisiones podrían contribuir a engrosar las reservas del Banco Central (porque atraen dólares), pero además podrían ser una medida "más genuina" del riesgo pais.

También, tal como sucedió en los años 90, en muchas industrias se espera que comience un fuerte proceso de consolidación. Una economía más abierta y con negocios genuinos exige compañías mucho más competitivas. Algoya comenzó a verse en el sistema financiero con las compras de HS-BC por parte de Galicia y de Itaú por parte de Macro. Se esperan más transacciones. Lo mismo en el mercado de seguros. Allí hay varias transacciones en danza. Recientemente se habría frustrado la venta del 49% de las acciones de Mapfre a Alliance. Pero hay otros grupos en conversaciones. Las reglas en la economía argentina están cambiando. El discurso del Gobierno muchas veces se adelanta a los hechos, por momentos, al límite de la fabulación, pero no se puede negar que hay un cambio en marcha.

# El dólar blue cayó 3% y quedó bajo los \$1300, su menor nivel desde junio

MERCADOS. Esa cotización tiende a converger con los dólares financieros, que también están en retroceso

#### Melisa Reinhold

LA NACION

El dólar paralelo o blue cayó \$40 ayer y perforó la barrera de los \$1300, hasta alcanzar el valor más bajo desde mediados de junio.

De este modo aceleró su tendencia a la baja presionado, según los operadores, por las ventas de quienes se suman al blanqueo de capitales,

El billete terminó ofrecido a \$1265 en las "cuevas" y "arbolitos" que operan en la City porteña. Registró así una caída diaria de \$40 (-3,07%). que le permitió tocar el valor más bajo desde el 14 de junio pasado, cuando se negoció a \$1265.

"Hoy lo que llamó la atención fue la caída del blue: habrá que ver si en los próximos días esta tendencia se mantiene o fue algo muy puntual. Pero te diría que el principal driver hace varias semanas es la intervención que hace el Banco Central, la cual incluso se ha ido incrementando en los últimos días. También podríamos adicionarle la caída del dólar a nivel mundial, que está pasando por un momento de debilidad, y eso podría sacarle un poco de presión a la demanda en el mercado local y ayudar a que las intervenciones tengan más efecto", dijo el analista financiero Christian Buteler.

Según distintas consultoras económicas, se estima que las intervenciones ya suman unos US\$800 millones desde mediados de julio.

Aunque esta acción se hace sobre las cotizaciones financieras, y no sobreel blue, indirectamente también se ve impactado. De esta manera, el informal se acercó a los financieros. tras meses distanciados en precio.

El dólar MEP terminó el día a \$1258,82, un retroceso de \$21 con respecto al cierre anterior (-1,6%).

A su vez, el dólar contado con

liquidación (CCL) cerró en las pantallas del mercado de capitales a \$1271,60, unos \$22,3 menos que ayer (-1,7%).

El objetivo del ministro de Economía, Luis Caputo, es que las cotizaciones financieras tiendan lentamente a la baja hasta alcanzar al tipo de cambio oficial mayorista, según adelantó ayer a través de sus redes sociales. Ayer esa cotización cerró a \$954,50, por lo que todavía hay una brecha del 33,2% frente al contado con liquidación.

"Caputo no hizo mención sobre una eventual salida del cepo. 'Cerrar' la brecha desde arriba no es el escenario base del mercado: espera que la convergencia se dé del oficial al CCL, lo que en los hechos resultaría en un salto discreto de 33% para que desaparezca el gap cambiario hoy. No obstante, el ministro ya dio señales de que el camino elegido podría ser el menos previsto. La reducción del impuesto PAIS de 17,5% a 7,5% va en este sentido", explicaron desde Portfolio Personal de Inversiones. •

#### BAJAN LA TASA PARA ASISTIR A BANCOS

El Banco Central redujo en 300 puntos (del 48 al 45% nominal anual) la tasa que cobra a los bancos por los pases activos, es decir, por asistirlos por entre 1 y 7 días. Lo hizo para "dotarlos con mayor flexibilidad en el manejo de sus carteras en un contexto de fuerte rebote del crédito". La entidad además realizó la mayor compra de reservas en lo que va del mes, al alzarse con US\$92 millones.

### Ingresan US\$1000 millones para financiar a empresas

CRÉDITOS. Es por un paquete aprobado por el BID Invest, brazo del organismo para el sector privado

El BID Invest, brazo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector privado, anunció ayer un fuerte paquete de desembolsos por poco más de US\$1000 millones para la Argentina. Se trata de dinero destinado a financiar el desarrollo del sector privado argentino y forma parte de un programa que se extenderá por los próximos dos años.

El anuncio llegó en el marco una misión del BID Invest, encabezada por su gerente general, James Scriven, que tomó contacto con autoridades del Palacio de Hacienda v tuvo una reunión con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, para conversar sobre la nueva estrategia institucional del organismo, que apunta a atraer inversiones, y sobre las medidas macroeconómicas que está tomando el Gobierno.

"En la reunión se coincidió en que el sector privado argentino tiene el potencial de liderar, a nivel regional y global, soluciones a varios de los principales desafíos actuales. En esta línea, se remarcó el rol fundamental que tienen sectores como la agroindustria, la energía y la minería. Además, el organismo ratificó que se

encuentra trabajando para financiar proyectos en diferentes sectores en el país y que ya se han identificado más de 20 proyectos por más de US\$1000 millones para los próximos dos años", dijeron en el Gobierno a través de un comunicado.

#### Los detalles

El monto del crédito concedido supone un aumento significativo con respecto a los últimos tres años, época en que el BID Invest desembolsó cerca de US\$150 millones anuales en la Argentina.

Parte de este cambio se debió a la capitalización por US\$3500 millones que recibió el brazo privado del Grupo BID, aprobados durante la asamblea de Gobernadores del BID en Punta Cana en marzo de este año. La Argentina, como uno de sus principales miembros accionarios, aportó US\$440 millones a esta iniciativa.

Algunos de los últimos proyectos aprobados por el BID Investen el país fueronelBonoVerdeYPFLuz(US\$35 millones); el proyecto de litio Sal de Vida, de la empresa Galaxy Lithium (US\$50 millones), y el convenio con Molinos Agro (US\$50 millones). •

ECONOMÍA 23 LA NACION | VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

El vicepresidente regional para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo elogió las medidas de desregulación de Milei para el sector

# Peter Cerdá. "Si los sindicatos se adaptan, el transporte aéreo en la Argentina puede tener éxito"

Texto María Julieta Rumi

a transformación que viene llevando adelante el gobier-I no de Javier Milei en materia aerocomercial entusiasma al vicepresidente regional para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerdá. En diálogo con LA NACION, el directivo alabó y destacó el ímpetu deavanzara sabiendas de que la desregulación traería un aumento de la conflictividad con los sindicatos.

Pero hacia adelante habló de la necesidad de que las políticas se mantengan, venga el gobierno que venga, para que la tasa de viajes per cápita de los argentinos despegue del 0,58 actual, que equivale a medio viaje por año por habitante. "Los chilenos tienen una tasa de viajes per cápita de 1,2, mientras que los norteamericanos están en 2,7. Y, si hablamos de los españoles, están en 4,8", dijo en la apertura del Aviation Day Argentina, que tuvo región. Entendemos la razón del lugar ayer en el Hotel Hilton.

-¿Cómo ve la gestión de Milei? Es una transformación muy importante para el sector. Realmente no esperábamos los cambios tan rápidos que se han hecho. Incluso en la mejor época, que sería con Macri, fue un proceso de tiempo para ir desarrollando, acordando, conociéndonos, implementando, e incluso en esa época tuvimos muy buenos momentos, pero también tuvimos nuestros momentos complicados. En esta administración lo que hemos visto es que las decisionesse han tomado muy rápido más allá de las consecuencias que pueda haber con los gremios. ¿Por qué vemos positivamente lo que hizo este gobierno? Porque entendió claramente el rol que tiene el transporte aéreo, las posibilidades que trae con el turismo y tomó una decisión muy rápida y unilateral. Los acuerdos bilaterales se han firmado, que



Peter Cerdá

ARCHIVO

es muy bueno. Ahora tenemos que estimular esa conectividad.

-¿Están en conversaciones con el Gobierno por la tasa que subió recientemente EANA?

-Sí. Los impuestos y tasas de la Argentina son de los más altos de la incremento que se está llevando a cabo porque se requiere una inversión en infraestructura y hay que mejorar los sueldos de los empleados, pero hay una diferencia muy grande entre lo que se les cobra a las empresas que hacen vuelos de cabotaje y a las que hacen internacional. Quitando el nuevo aumento, las cifras que teníamos de la Argentina dan que el sobrevuelo costaba US\$943 por cada 100 millas para un vuelo internacional contra US\$19. Van por la misma ruta, en el espacioa éreo argentino, reciben las mismas instrucciones, pero en este tramo la línea aérea argentina paga US\$19 y la internacional paga US\$943.

Lo que vamos a pedir a EANA es que evalúe subir un poco la tarifa doméstica y reducir la internacional. Este diálogo lo vamos a tener la semana que viene.

-¿Cómo está el acceso a dólares?,

porque algunas empresas que alquilan aviones tienen problemas para pagar los leasings.

 Es un problema que nos encontramos en toda la región. Si vemos ahora mismo lo que cotiza el dólar comparado con las otras monedas de la región, hay un dólar muy fuerte y las monedas locales están muy débiles. Así que, en este momento, nos encontramos con que el costo de operar para una compañía latinoamericana es sumamente alto comparado con el de una compañía norteamericana que tiene todos sus ingresos en dólares. Pero esta es una industria muy dinámica y hay que adaptarse ¿Cuál es el impacto negativo? El tema de tarifas es complicado porque no se puede ser tan agresivo o no puedes incrementar el número de vuelos como tegustaría. Pero, en el caso argentino, por todas las normativas que se han tomado, hay gran expectativa.

-¿Dónde hay oportunidades? En la conectividad interregional. Hoy en día, la mayoría de la conectividad que tenemos en la Argentina tiene que pasar por Aeroparque o Ezeiza. Tenemos que empezar a mirar un Chicago-Mendoza, o Río-Mendoza, o Brasilia-Mendoza.

-¿Cuál sería el norte para la Argentina en términos de cantidad de vuelos por persona?

 Para mí el modelo es Chile, que está en un pocomás de un viaje al año por persona. Es importante que los sindicatos entiendan que van a jugar un rolmuyimportanteenestepaisyen el transporte aéreo. Pero tienen que ser mucho más flexibles y adaptarse a la realidad de nuestro sector, no en la Argentina, sino a nivel global. Si son parte de la solución, el transporte aéreo en la Argentina va a tener muchas posibilidades de éxito y las familias que no viajan hoy van a tener la posibilidad de viajar.

## Caso YPF: avanza el pedido de mails

**DEMANDA.** La Justicia de EE.UU. indaga en los chats y correos de los Caputo, Massa, Michel y otros

La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, Loretta Preska avanzó ayer en los pedidos de entrega de mails, chats de Whats Appy otro tipo de comunicaciones de altos funcionarios de la administración de Javier Milei y Alberto Fernández.

El nuevo capítulo judicial tiene el objetivo de acelerar un embargo que reclaman los fondos que están en litigio con la petrolera YPF por la expropiación de las acciones privadas cuando gobernaba el kirchnerismo. El pedido de destrabar información confidencial incluye al exministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa; al asesor presidencial Santiago Caputo, y al ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros funcionarios nacionales.

Los fondos Burford y Eton Park buscan probar que tanto YPF como el Banco Central (BCRA) son un "alter ego" de la Argentina, es decir que la petrolera, la entidad y el país son lo mismo a fines legales. La información a la que buscan acceder formó parte de la evidencia en la demanda, donde nización por US\$16.100 millones más intereses.

Este proceso de la Justicia de Estados Unidos, llamado "discovery", tuvo a los abogados de la Argentina y a los demandantes en negociación durante las últimas semanas para definir a cuántos

funcionarios alcanzaría la medida.

Aunque al comienzo hubo pujas entre ambos lados, en las que los fondos presentaron un listado de 27 funcionarios y la Argentina los redujo en una contrapropuesta, finalmente la jueza Preska dio otro paso sobre quiénes deberán entregar la información.

Entre los altos funcionarios que deberían revelar sus correos de Gmail y chats en plataformas de comunicación como WhatsAppy otros se encuentran el actual ministro de Economía, su antecesor el asesor presidencial y el exsecretario de Industria José Ignacio de Mendiguren; el exdirector general de Aduanas Guillermo Michel, yel exsecretario de Política Económica Gabriel Rubinstein.

Los fondos habían solicitado también la información del exministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, el exsecretario de Comercio Matías Tombolini y el exsecretario general de la Presidencia Julio Vitobello, todos funcionarios de la administración de Alberto Fernández cuya decisión de entrega de información fue posterlos fondos cobraron una indem- gada. En cambio, Preska rechazó los casos del exministro de Justicia y también de Seguridad de Scioli Ricardo Casal; la exsecretaria de Coordinación Legal y Administrativa de Fernández Rita Haydee Tanuz, y la actual subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, Mariela Beljansky. •

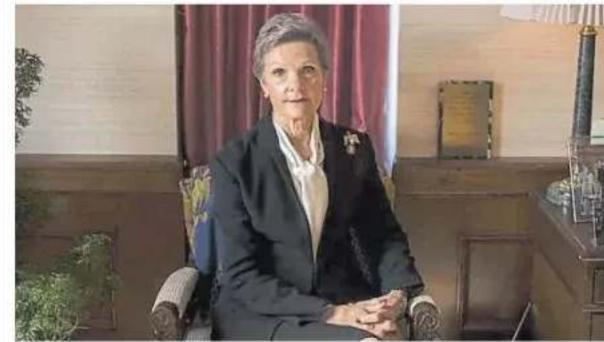

Edictos Judiciales

tación del concurso: 10.06.2024,

debiendo los acreedores solici-

tar la verificación de sus crédi-

tos y presentar sus títulos justi-

ficativos hasta el 06.11.2024 an-

te el sindico, Cdor. Néstor Leo-

nidas Zega, con domicilio en la

calle Florida 537, piso 1o, Local

via e-mail: estudiozega@gmail.

com y/o por ante la oficina del

funcionario concursal en el do-

mícilo señalado, con los recau-

dos del art. 32 de la LOQ, Se ha-

ce saber que los acreedores de-

Identifiquen al o a los represen-

tantes legales. Deberá agregar-

corresponde-mediante depósi-

en pesos No 033-3597989, CBU:

0720033588000035979890, ra-

dicada en el Banco Santander

Rio, Sucursal "Tribunales". Se

27.03.2025 para que el Síndico

presente los informes previstos

fijan los dias 23.12.2024 y

to o transferencia a la Cta. Cte.

se comprobante de pago del

arancel concursal si

berán constituir domicilio en CABA a todos los efectos del jui-

cio y denunciar el DNI y/o

CUIT/L, y demás datos que

424 CABA-, Cel. 11-4969-5518,

La jueza Loretta Preska

ARCHIVO

# clasificados

#### Edictos Judiciales

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº1 a cargo de la Dra. Silvina A. Bracamonte, Secretaría Nº 2 a mi cargo, sito en

#### **Edictos Judiciales**

Libertad 731 9º Piso de Capital Federal, hace saber que RO-BERTO ENRIQUE SANTOYO DE LOS SANTOS de nacionali dad VENEZOLANA con DNI 95.876.919 ha peticionado la concesión de la ciudadanía ar-



2024 - AÑO DEL TRIGESIMO

#### COMISIÓN DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL

La Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, llama a concursos públicos para cubrir las siguientes vacantes de juez/a:

 Concurso Nº 499, destinado a cubrir el cargo de juez/a en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Tucumán, provincia del mismo nombre.

Concurso Nº 512, destinado a cubrir un cargo de juez/a de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, provincia del mismo nombre.

El resto de la información estará disponible en las publicaciones del Boletín oficial de los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2024, en las páginas web del Consejo de la Magistratura de la Nación (www.consejomagistratura.gov.ar) y del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar).

> Maria Fernanda Vázquez Presidenta

#### Edictos Judiciales

gentina, a fin de que los interesados hagan saber a este Juzgado las circunstancias que pudiesen obstar a dicho pedido. Publiquese por dos días. Buenos Aires 6 de mayo de 2024. Emiliano Wigutow, secretario.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14 cargo del Dr. Pablo D. Frick, Secretaria Nº 28, a mi cargo, hace saber por dos días que en autos Jimenez Bonini, Gonzalo Francisco le pide la quiebra Fernandez Albano, Ignacio Alejo, expte 18590/2022, se emplaza a Gonzalo Francisco Jimenez Bonini, en los términos del art. 84 LC para que dentro del quinto día de notificado, invoque y

#### Edictos Judiciales

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888

CIRCULACIÓN NACIONAL

pruebe cuanto estime conveniente a su derecho bajo apercibimiento de designar al Sr. Defensor Oficial para que lo represente MARTIN SARMIENTO LASPIUR.

#### Edicto

LCC S.A. S/CONCURSO PRE-VENTIVO - CUIT 30-59427311-3 El Juzgado Nacional de 10 Instancia en lo Comercial No 2. Secretaría No4, hace saber por cinco (5) días en autos: "LCC S.A. s/ Concurso Preventivo" (Expte. 9886/2023), que el 21.08.2024 se decretó la apertura del concurso preventivo de LCC S.A. (CUIT 30-59427311-3). inscripta en la IGJ el 12.08.1982 bajo el No4.924, libro No96, Tomo A, de S.A. Fecha de presen-

C.E.A.M.S.E.

#### Licitación Pública Nacional Nº 01/24

Objeto: Licitación Pública Nacional Nº01/24 para contratar el alquiler de palas cargadoras para ser utilizados en tareas asociadas a las actividades de la Estación de Transferencia Almirante Brown, propiedad de CEAMSE, ubicado en la Provincia de Buenos Aires.

Consultas del llamado: en nuestra página WEB, sección licitaciones http://www.ceamse.gov.ar

#### Edictos Judiciales

en los arts. 35 y 39 LOQ respectivamente. Se fija en el dia 09.09.2025 el vto. del periodo de exclusividad previsto art. 43 LCQ y en el día 16.09.2025 a las 11:30 hs en la Sala Audiencias del Tribunal (M. T. Alvear No 1840, P.B. ANEXO, CABA) la audiencia informativa prevista en el art. 45 LCQ. En, Buenos Aires, a los 29 días del mes de agosto de 2024. HECTOR LUIS ROME-ROSECRETARIO

#### Otros

Bs As, 09 de Agosto de 2024, Visto el Expte EX-2023-40034174 -GCABA -DGDYPC, Disposición: DI-2024-5155 GCABA-DGDYPC, el Director General de Defensa y Protección al Consumidor, dispone: Art.1. ancionar a Banco BBVA Argentina SA, CUIT 30-50000319-3 con multa UNA con 80/100 (1.80) canasta Basica Totai (CB1), 11po Hogar 3 publica da por el INDEC (https://www.indec.gob.ar/ indec/web/Nivel3-Tema-4-43), al valor vigente a la fecha del efectivo pago, por haber incurrido en infracción a los artículos 46 de la Ley 24.240 y 17 de la Ley 757 -texto consolidado -Fdo: Carlos Lieonel raboulsi. Director general. D.G. de Defensa y Proteccion al Consumidor. Área Jefe de Gobierno. "Dirección General Defensa y Protección del Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"

### Legales

Edictos

**Judiciales** 

#### Edicto

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaría Nº 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10º de Capital Federal, hace saber que Maria Aleiandra SIRA IIMENEZ, DNI Nº 95.872.616 de nacionalidad Venezolana y de ocupación Profesora de Literatura, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algun acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces. Buenos Aires, 15 de Marzo de 2024. N.Javier Salituri Secretario

### SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

"HABLARESGANAR"

#### Apuestas online, nueva campaña

El gobierno porteño y Lotería de la Ciudad (Lotba) lanzaron una nueva campaña para generar conciencia sobre el uso de la tecnología y los riesgos de las apuestas online en menores de edad. "Hablar es ganar" promueve el diálogo y la concientización para trabajar en la prevención desde un enfoque integral e interdisciplinario, informó Lotba. Apunta a padres, educadores, tutores, familias y la comunidad.

# Aerolíneas: hoy será otra jornada de caos por una huelga de pilotos de 9 horas

EN VILO. Entre las 5 y las 14, no saldrán de Aeroparque ni de Ezeiza los servicios de la empresa estatal; los gremios reclaman mejoras salariales; afectará al menos a 150 vuelos y a 15.000 pasajeros

#### Luján Berardi LA NACION

Tras las negociaciones fallidas entre Aerolíneas Argentinas (AA) y los gremios de aeronavegantes por las paritarias salariales, y luego de que anunciaran un paro para hoy, los sindicatos confirmaron el horario de afectación para los vuelos de la línea de bandera que salgan del Aeroparque Jorge Newberyy del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En un comunicado que compartió la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), a cargo de Pablo Biró, hicieron pública la información que, hasta el miércoles, iba a mantenerse reservada: hoy, APLA y la Asociación de Aeronavegantes (AAA), liderada por Juan Pablo Brey, paralizarán las partidas entre las 5 y las 14. Según Aerolíneas Argentinas, afectarán directamente a 150 vuelos y a más de 15.000 pasajeros. Alejandro Kogan, el secretario de prensa de AAA, confirmó que los vuelos entrantes operarán con normalidad.

Miles de pasajeros volverán a ser rehenes de este conflicto gremial, que durante la segunda mitad de agosto ya afectó a más de 11.000 personas en cinco jornadas.

Fuentes de AA confirmaron la medida a la Nacion. Aunque habían anticipado que habría además, de 17 a 19 un paro de controladores impulsado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), fue desarticulado. De todos modos, es probable que se cumpla el cronograma de protestas a lo largo de este mes y que constará de una docena de días de medidas gremiales.

Todo indica que será una nueva jornada de caos en las terminales aéreas.

Aver cerca del mediodía, de la compañía estatal admitian: "No hay todavía una planificación de emergencia. Como no se habían publicado los horarios, no se podía aplicar ningún tipo de mitigación. Pero teniendo en cuenta esto va a ser un día difícil de reprogramar".

También agregaron que se les aconsejará a los pasajeros cambiar el pasaje para otra fecha o bajar la reserva sin costo de penalidad. Esto, remarcaron, es lo que se viene haciendo en conjunto con la reprogramación de los horarios con los



El viernes pasado también fue caótico para volar

ARCHIVO

vuelos que "se podían salvar", aunque enfatizaron que en este caso es "un poco más complejo".

A la vez, Brey, de la AAA, confirmó que el instructivo paro de actividades del sector ARSA que comenzó a circular es información pública proveniente de ellos. A través de este, establecen que no harán actividades en el mencionado horario y ni siquiera iniciarán el traslado a Aeroparque y Ezeiza durante toda la medida de fuerza de los trabajadores.

#### Dos meses de negociaciones

En principio, las medidas de fuerza de ambos gremios afectarán exclusivamente los servicios de Aerolíneas y no a las low cost, que sí se vieron perjudicadas en el contexto de las asambleas de agosto, cuando se sumaron operarios de Intercargo, la empresa encargada de servicios de rampa y handlingen el aeroparque metropolitano.

El extenso paro de hoy se da tras dos meses de negociaciones, junto con la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UP-SA), con Aerolíneas Argentinas para establecer aumentos salariales.

Sin embargo, como detallaron el martes, los gremialistas consideraron insuficientes las ofertas de

la empresa. En su momento, Brey sostuvo: "Después de meses de intensas negociaciones y de poner todo nuestro esfuerzo para evitar este conflicto, no tenemos más opción que llevar adelante estas acciones hasta recibir una oferta adecuada y acorde con la inflación". Y agregó: "Necesitamos una propuesta seria y acorde con nuestras demandas de recomposición salarial".

El sindicalista se refería a las cinco asambleas que los trabajadores realizaron en distintos aeropuertos - Aeroparque, Ezeiza, Córdoba y Mendoza- entre el 19 y el 30 de agosto, con el consecuente impacto en las operaciones aéreas.

La puja entre los sindicatos y la empresa se da por un atraso salarial que, según el dirigente, es de un 72% comparado con la inflación de noviembre hasta hoy. Por esto, Brey expresó que las propuestas de AA, en las mesas de negociaciones que realizaron el lunes y martes pasados por las paritarias, fueron "una falta de respeto", aunque no detalló el porcentaje de aumento ofrecido.

Tras la última medida del viernes pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado en conferencia de prensa que se descontarían desde \$50.000 hasta \$150.000 del sueldo de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. •

# Por problemas de seguridad, bajarían a categoría 2 los aeropuertos

Surge de una auditoría de la autoridad norteamericana de aviación; perjuicios

#### María Julieta Rumi LA NACION

El impulso de la desregulación que viene llevando adelante el Gobierno en materia aerocomercial, junto a la política de cielos abiertos para que vengan más aerolíneas sanciones tengan la menor graal país, corre el riesgo de quedar estancado por una eventual baja de categoría del sistema aéreo nacional por la Administración Federal de Aviación. La FAA, como se la denomina en inglés, es una entidad gubernamental de los Estados Unidos responsable de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil.

Según pudo saber LA NACION de la interventora de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Julia Cordero, el país tuvo "82 hallazgos", que son falencias en términos de seguridad, durante la inspección de la autoridad estadounidense en abril pasado.

"Los que critican la apertura por un tema de seguridad, sepan que no ha sido la política de cielos abiertos la que ha puesto en riesgo la seguridad, sino que tuvimos una situación heredada desastrosa que estamos regularizando. Es un deber y una tarea que estamos cumpliendo para que este proceso no sea paralizado por una baja de la categoría", planteó ayer el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, en el Aviation Day Argentina, organizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI-LAC) que se desarrolló en el hotel Hilton.

"Dentro de un mes vienen a ver si corregimos la situación y la realidad es que cuando llegamos al gobierno no había nada hecho, nada escrito. Ahora, tenemos un plan de acción en conjunto con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y avanzamos bastante. Tenemos todo lo que es procedimiento completo, pero después hay que producir la evidencia de que implementaste la acción y no sabemos si llegamos con los tiempos", explicó Cordero.

Hay riesgo de que el país baje de la categoría l en que se encuentra actualmente a la 2, lo que ocasionaría, cuando menos, un daño reputacional.

"No se podrían incrementar vuelos con los Estados Unidos, pero los acuerdos bilaterales que se firmaron con distintos países no corren riesgo. Esto es producto de una degradación del organismo

que viene de años. Nosotros no tenemos la culpa, pero asumimos la responsabilidad", agregó la funcionaria de la ANAC.

Mogetta, por su parte, está trabajando con todos los níveles de gobierno nacional para que las vedad.

"Esto viene de la gestión anterior. Cuando asumimos ya había observaciones presentadas y ahora, en el último mes, nos han hecho una presentación con los hallazgos que se encontraron de incumplimientos de normas internacionales", había indicado ayer el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su presentación ante la Cámara de Diputados.

"Las observaciones están siendo analizadas y contestadas por el Gobierno, pero pueden significar una baja en la categoría del sistema nacional, con las consecuencias que eso va a implicar para toda la actividad aerocomercial en el futuro", había advertido Francos en el informe que proporcionó ante los legisladores nacionales.

#### Cambios

En junio de 2002, la FAA había determinado que los aeropuertos argentinos no tenían una supervisión segura para las compañías aéreas que se ajustara a los parámetros fijados por la OACI. Por lo tanto, decidió llevar al país a la categoría 2. Esa disposición implicó que ciertas empresas no pudieran ingresar en los Estados Unidos, con excepción de las que ya habían entrado y tenían derecho adquirido.

La Argentina recién pudo volver a la categoría 1 en 2005, después de tres años. Esta categoría se otorga cuando el país evaluado cuenta con las regulaciones necesarias para sostener la certificación y supervisión operativa de las aerolíneas, en concordancia con estándares internacionales de máxima de seguridad, en cuanto a mantenimiento, adiestramiento de personal y de tripulaciones aeronáuticas, así como su estado psicofísico e idoneidad.

También indica que las autoridades aeronáuticas realizan vigilancia permanente sobre las operaciones aéreas, seguridad, en mantenimiento, adiestramiento de personal y de tripulaciones, así como su estado psicofísico e idoneidad. También indica que las autoridades aeronáuticas realizan vigilancia permanente sobre las operaciones aéreas.

SOCIEDAD | 25 LA NACION | VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Córdoba: un nuevo incendio forestal obligó a cortar el tránsito en una autopista

AMBIENTE. El foco se originó en La Calera; 60 bomberos y dos aviones hidrantes buscaban contenerlo; temperaturas en alza



El fuego obligó a interrumpir el tránsito en la autopista Córdoba-Carlos Paz

Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.-En la provincia seguía ayer el riesgo extremo de incendio y a horas de que se había podido controlar el foco en Calamuchita, donde se quemaron 12.600 hectáreas, se inició otro a pocos kilómetros de la ciudad capital, en una zona llamada La Mezquita, en La Calera. Hasta el cierre de esta edición, tenía un frente de 500 metros y por el humo se había debido cortar la autopista Córdoba-Carlos Paz en el kilómetro entre Yocsina y Malagueño.

El secretario de Gestión de Riesgo, Roberto Schreiner, explicó que en el lugar estaban trabajando 60 bomberos procedentes de Malagueño, La Calera, Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Carlos Paz, Bialet Massé y Santa María Punilla y dos aviones hidrantes.

Entanto, cuatro bomberos voluntarios de las localidades de Saldán y Mendiolaza debieron ser trasladados hasta el Instituto del Quemado con quemaduras en distintas partes del cuerpo. Los agentes permanecían internados.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo detallaron ayer que por la intensidad del viento, el fuego se propagaba con rapidez, pero que, al menos hasta entrada la noche, no había riesgo para las viviendas de la zona.

Esta semana se registraron diversos focos en el territorio provincial, mientras se mantiene una alerta de tales, por la combinación de las altas temperaturas y bajo porcentaje de humedad.

Las autoridades solicitaban anoche a la población que, en caso de divisar una columna de humo, se comunicaran de forma inmediata

al 0800-888-38346 (Fuego), 911 (Policía) o 100 (Bomberos).

En medio del riesgo extremo de incendios vigente en esta provincia, y a pocas horas de haber dado por terminado el incendio en el paraje El Durazno, en Calamuchita, un nuevo foco se generó ayer por la mañana a pocos kilómetros de la ciudad capital.

En este nuevo caso, las llamas comenzaron en una zona de pastizales y arbustos, a la vera de la autopista que une Córdoba con Carlos Paz, dentro del predio del Tercer Cuerpo del Ejército.

Anteayer el gobierno de la provincia había declarado el "estado de desastre" en las áreas de los departamentos Calamuchita, Punilla, Colón y Santa María, que fueron afectados por incendios en los últimos días.

El clima ventoso imperante en el territorio determinó que el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba pinte de rojo prácticamente todo el mapa de la provincia ante el riesgo extremo o muy extremo de incendios forestales o rurales para las próximas horas. A partir de ayer al mediodía y hasta al menos esta mañana, seguirían las fuertes ráfagas de viento, fundamentalmente en áreas serranas y zonas productivas. La dirección predominante es el norte, con ciertas variaciones al noreste y noroeste provincial. En cuanto a las intensidades máximas previstas serían entre 85 y 100 km/h en zonas elevadas de sierras y secriesgo extremo por incendios fores- tores de ladera de montaña donde se canalice el viento.

"Los fuertes vientos y temperaturas que superarían los 25°C, favorecerían un riesgo de fuego extremo, además de la reducción de visibilidad por polvo en algunos sectores", indicaron las autoridades. •



### Drama | TRAVESÍA MARCADA POR UNA AVALANCHA

# Tragedia y milagro: una esquiadora muerta y dos rescatados en el cerro López

Andrea Marshall, escocesa de 27 años, falleció al quedar atrapada en la nieve; sobrevivieron dos jóvenes que están internados; uno pudo llamar para pedir rescate; hipotermia y cuidados especiales

#### Paz García Pastormerlo PARA LA NACION

SAN CARLOS DE BARILOCHE.-Aunque el boletín del Centro de Información de Avalanchas (CIAV) indicaba que existía un peligro considerable (grado 3 de 5) para la zona alpina, especialmente para el área entre el cerro Catedral y los refugios López y Jakob, tres montañistas decidieron emprender anteayer una montañista hasta ayer. travesía de esquí. Lo que los rescarescatada con vida de milagro y una tercera con lesiones leves.

Si bien el grupo original estaba compuesto por unas seis personas (entre ellas estaba el cordobés Pablo de la Reta, que decidió bajar antes porque estaba cansado), finalmente fueron tres los que salieron de excursión: Andrea Marshall, de 27 años, oriunda de Escocia; el cordobés Augusto "Colo" Gruttadauria, de 29, que suele hacer la temporada invernal en Bariloche, y un hombre que fue el primero en ser rescatado con vida, cuya identidad no trascendió.

El reporte del CIAV -que depende de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM)- para ese día hablaba de la probabilidad de pequeñas avalanchas en muchas áreas de la zona alpina y la zona media de los cerros, así como de grandes avalanchas en áreas específicas e incluso muy grandes en áreas aisladas. El boletín, que se emite diariamente, advertía sobre la posibilidad de avalanchas naturales (vinculadas con el viento y las condiciones de nieve) y de las gatilladas por humanos. En este último caso, son los esquiadores los que generan el fenómeno en su descenso.

El desprendimiento en el cerro López, muy cerca del refugio, ocurrió cerca de las 17 de anteayer y arrastró a su paso a los tres montafiistas. Si bien los tres tenían experiencia-al menos dos eran instructores de esquí y escaladores-, ninguno era guía de montaña profesional habilitado en la Argentina, según informaron desde la AAGM.

Marshall (que nació en Alba, Escocia, y vivía en el Valle de Arán, en España) fue hallada sin vida horas después del hecho. En Bariloche, la joven se alojaba en la casa de un amigo, que también es instructor de esquí. Como su amiga no volvió el miércoles a su casa ni contestaba el celular, envió mensajes en grupos de WhatsApp en los que participan

esquiadores para preguntar por ella. Los primeros en acudir al lugar de la avalancha fueron guías de montaña que se encontraban cerca, y luego arribaron los voluntarios de la Comisión de Auxilio (CAX) del Club Andino Bariloche (CAB). Como la zona es jurisdicción municipal, el operativo de rescate quedó en manos de Protección Civil. También participaron y prestaron colabora-

ción miembros del CAB, de Parques Nacionales, de Gendarmería, de Bomberos y de la Escuela Militar de Montaña.

Además de encontrar el cuerpo de Marshall, los rescatistas dieron con uno de sus compañeros, oriundo de esta ciudad. Como las condiciones en la montaña eran peligrosas el miércoles a la noche, se suspendió la búsqueda del tercer

Unas diez horas después de la se reduce a un 10%". tistas califican de negligencia ter- avalancha, Gruttadauria, que perminó con una persona muerta, otra manecía bajo el manto de nieve a no pudo salir de donde estaba atramás de 2000 metros de altura, consiguió llamar al 911 y dar aviso de que estaba con vida. "Hola, estoy en el cerro López, me cayó una avalancha. De pedo puedo respirar, pero tengo las piernas atadas", dijo a las 2.53 cuando lo atendieron desde la central de emergencias (de lo que se informa por separado).

Tras ese llamado, los voluntarios de la CAX "no dudaron en subir en su auxilio, en medio de la noche, en un terreno muy difícil y riesgoso", destacaron desde la AAGM.

El grupo original era de seis personas, pero solo tres iniciaron la excursión

#### Expertos advierten sobre los riesgos de no respetar las alertas climáticas

"Al momento del rescate, cerca de las 7 de la mañana, las condiciones en la montaña eran buenas, se estaba levantando un poco de viento. Al rato, en media hora, ya había unos tres centímetros de nieve acumulada. Fue con mucha suerte que se pudo hacer este rescate, se abrió justo una ventana y después se largó a nevar", indicó a LA NACION Jesús Vargas, responsable de Protección Civil.

Yañadió: "Hevisto otros casos similares, pero son muy puntuales. Estar más de 10 horas en esas condiciones es algo muy aislado. La persona quedó en una ladera con una



inclinación de unos 45° aproximadamente. Eso le permitió empezar a escarbar con una mano y hacerse una chimenea de respiración".

El jefe de la CAX, Nahuel Campitelli, afirmó que en 35 años de experiencia nunca vio que alguien sobreviviera así: "Esta persona es la prueba de que puede haber excepciones. Cuando hay un sepultado que está aislado, luego de entre 15 y 20 minutos, la posibilidad de vida

De manera milagrosa, y aunque pado, el joven pudo sacar una mano para realizar el llamado que le salvaría la vida. Si bien estaba con mucho frío, dio datos precisos sobre su ubicación -algo más alejada del lugar donde fueron localizados sus compañeros-para ser rescatado en el menor tiempo posible.

Con hipotermia y congelación, Gruttadauria fue evacuado en un helicóptero de San Martín de los Andes hasta el helipuerto en el Varadero del Parque Nacional Nahuel Huapi. Desde allí fue trasladado al Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde fue atendido alrededor de las Pasado el mediodía, fue llevado al Sanatorio San Carlos de Bariloche. Muchos amigos se acercaron al sanatorio para darle fuerza.

"El paciente se encuentra evolucionando en la unidad de terapia intensiva, donde se realizarán los estudios para el adecuado abordaje de sus lesiones. Aguardamos su evolución y esperamos su pronta recuperación", indicaron desde esa institución. Y agregaron: "Reforzamos toda acción preventiva que se emita oficialmente respecto de las actividades deportivas en las montañas y la utilización de los registros necesarios para estas actividades".

Ni bien se conoció la noticia de la avalancha, diversas personas vinculadas con las actividades de montaña en Bariloche recordaron la importancia de contratar solo guías especializados para actividades de riesgo como el esquí de travesía.

En el mismo sentido, el presidente dela AAGM, Martín Ross, dijo: "Reiteramos una vez más que en turismo y en especial en las actividades de montaña solo pueden trabajar personas capacitadas técnicamente, profesionales con las habilitaciones correspondientes y no puede ser una actividad regulada por la simple oferta y demanda comercial".

También llamado esquí de montaña, el de travesía es una modalidad que une alpinismo y esqui: consiste en subir montañas con fijaciones especiales que permiten liberar el talón. Además, a la base del esquí se adhiere un tejido conocido como piel de foca que aporta mayor tracción en las pendientes. Luego, en la cima, se sacan las pieles y se desciende esquiando normalmente. Es una disciplina que demanda experiencia, equipo y capacitación. •



Augusto Gruttadauria fue rescatado en la mañana de ayer

#### "OJALÁ VENGAN, OJALÁ LLEGUEN"

Así fue la conversación entre Augusto Gruttadauria y los operadores del 911, que permitieron rescatarlo con vida

#### AUGUSTO GRUTTADAURIA

#### OPERADOR

- A Hola estoy en el cerro López, me cayó una avalancha. De pedo puedo respirar, tengo las piernas atadas. Por favor.
- No me corte, lo voy a comunicar, ¿su nombre?
- Augusto Gruttadauria.
- No me corte que me voy a comunicar con Bariloche, no corte Augusto. (Es transferido con una operadora de Bariloche)
- Hola, se me cayó una avalancha en el cerro López, por favor. Me está agarrando hipotermia. Hace cuatro horas me cayó. De pedo puedo respirar porque me

- hice un hueco.
- ¿Cómo se llama?
- Yo soy Augusto Gruttadauria. Estoy en la cara derecha del refugio. Envíen a alguien por favor. Tengo frío.
- Necesito que se calme. ¿Me dijo que está entonces a la derecha?
- Por favor.
- Sí señor, tenemos conocimiento, por favor no me corte. No hagas esfuerzos de más por favor. Ahí ya estamos localizando al personal, quedate tranquilo.
- Gracias por atenderme. Ojalá vengan, ojalá lleguen.

SOCIEDAD 27 LA NACION | VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024



#### LAS CARAS DE LA **FATALIDAD**



**Andrea Marshall** ESQUIADORA La joven escocesa, que murió por la avalancha en el cerro López, vivía en España



**Augusto Gruttadauria ESQUIADOR** El joven cordobés, de 29 años, pudo pedir auxilio con su celular durante la noche de ayer

## Cansado, abandonó la excursión y se salvó

CÓRDOBA.- Pablo de la Reta es amigo de Augusto Gruttadauria, el andinista cordobés que fue rescatado con vida del cerro López, a 25 kilómetros de San Carlos de Bariloche tras la avalancha que lo sorprendió anteayer. De hecho, estaba con él minutos antes de que se produjera el accidente del que su compañero se salvó milagrosamente.

Sucedió que De la Reta decidió abandonar la travesía y bajar de la montaña porque estaba cansado. En el refugio se enteró de lo que había sucedido con sus compañeros de esquí.

Un familiar de De la Reta contó ayer a LA NACION que todo el grupo estaba integrado por "esquiadores experimentados". Iban con el guía, que es a quien rescataron con hipotermia minutos después de que se registrara la avalancha. "Pablo bajó porque estaba cansado. Era muy alto y difícil para subir", comentó el familiar y agregó que en el momento en que los sorprendió la avalancha iban ascendiendo.

El ascenso había comenzado al mediodía y estaba previsto que durara unas cinco horas. De la Reta resolvió bajar cuando llevaban dos horas de trayecto. "Les dejé mi GPS y llegué al primer refugio y esperé hasta las cinco de la tarde, más o menos a la hora que deberían haber vuelto. Después de las seis apareció un patrullero y avisó que se había producido una avalancha", relató a Perfil Córdoba.

Cuando se enteró, no le permitieron subir. Debió esperar novedades en el refugio. Al anochecer se interrumpió la búsqueda y a las cuatro de la mañana llegó la noticia que esperaban. El Colo, como le dicen a Gruttadauria, había logrado comunicarse al 911 y no solo pedir que lo socorrieran sino también brindar su ubicación.

De la Reta tiene dos hermanos y los tres son amigos "de siempre" del Colo. Han pasado mucho tiempo juntos. Los tres hermanos han competido en esquí, por lo que Pablo venía organizando y contando hacía unos días que iba a hacer esta travesía con Gruttadauria.

De la Reta viajó a Bariloche a la casa de Augusto a pasar unos días y, desde allá, iba relatando a su familia los planes.

Gruttadauria reside en Bariloche durante la temporada de invierno. El resto del tiempo está en Córdoba, "o en algún lugar del mundo; es un personaje increíble y adorable", señalaron sus conocidos, aliviados al saber que había sobrevivido y se recuperaba.

El cerro López, donde ocurrio la avalancha que le costó la vida a una joven escocesa, está ubicado en la zona que se conoce como Circuito Chico. En su base, se encuentra el pueblo Colonia Suiza hacia el este y los lagos Moreno y Nahuel Huapi hacia el norte y noroeste, respectivamente. Tiene una alturade 2075 metros sobre el nivel del mar. • Gabriela Origlia

# Vigilancia aérea y patrullajes, claves para evitar los fuegos forestales

ACUERDO. Seguridad de la Nación, junto con Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y la Capital, trabajará para proteger el Delta

#### Camila Súnico Ainchil LA NACION

El Ministerio de Seguridad de la Nación implementó el Plan de Acción Delta 2024, para prevenir y combatir incendios forestales en esa región del río Paraná. La iniciativa abarca Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y la Capital Federal, donde el riesgo de este tipo de siniestros aumentó en los últimos años por condiciones climáticas adversas, como el fenómeno de La Niña y la bajante del Paraná.

El Plan de Acción Delta 2024 fue diseñado por la Dirección de Operaciones de Protección Civil y se enmarca en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Sinagir). Su principal fin es coordinar los esfuerzos Coordinación entre las provincias y el Estado nacional para hacer frente a los incendios que han devastado esta zona en años recientes. La estrategia incluye acciones de prevención, como patrullajes y prohibición de quemas, y medidas operativas para combatir incendios.

El subsecretario de Protección Civil de la Nación, Santiago Hardie, explicó a LA NACION que el plan responde a la experiencia de focos anteriores, que afectaron más de un millón de hectáreas entre 2020 y 2022: "Estamos ante un contexto de riesgo elevado. Se espera que por La Niña puedan producirse eventos climatológicos extremos, como sequías y bajas significativas en los niveles de agua de ríos y arroyos del Delta, lo que incrementa la cantidad de vegetación seca que puede alimentar incendios", afirmó.

El plan contempla también incorporar nuevas tecnologías para monitorear las condiciones ambientales y prever la ocurrencia de incendios. A través del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), se obtendrán datos en tiempo real sobre las amenazas potenciales en la región, en coordinación con organismos técnicos como el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae). Se busca anticipar las emergencias y actuar con rapidez.

"Las lecciones aprendidas en años anteriores nos muestran que es necesario fortalecer la coordinación entre las provincias y la Nación. Estamos implementando un sistema de comando de incidentes que

nos permitirá responder de manera más eficiente a los incendios forestales", indicó Hardie. El plan incluye crear un puesto de comando operativo en la zona del Delta, que centralizará la gestión de recursos en situaciones de emergencia.

También prioriza la participación de la Prefectura y la Gendarmería en el control de accesos a las islas y la realización de patrullajes preventivos. Además, se ha establecido un sistema de vigilancia aérea yterrestre permanente, que permitirá detectar y responder rápido a los focos de incendio. "La clave es intervenir en los primeros minutos, cuando el incendio aún es controlable. El tiempoes un factor crucial en estas situaciones", señaló Hardie.

Entre las acciones preventivas, se destacan las campañas de difusión que se harán en las áreas turísticas y en peajes de las rutas que cruzan las provincias afectadas. Se buscará concientizar a los turistas y a los locales sobre los riesgos asociados a las quemas no controladas y las acciones para evitar la propagación de incendios. "Estamos trabajando en una campaña masiva para educar a la población sobre la importancia de prevenir estos desastres. Es un esfuerzo conjunto entre el Estado y la comunidad", afirmó.

El Ministerio de Seguridad ha reforzado las capacidades tecnológicas del sistema de telecomunicaciones para mejorar la coordinación entre las provincias y el gobierno nacional en situaciones de emergencia. Esto incluye la implementación de redes de radiocomunicaciones para asegurar que los distintos equipos operativos puedan comunicarse de manera efectiva en tiempo real. "Hemos aprendido que la comunicación fluida es esencial para una respuesta efectiva. No podemos permitir fallas en este aspecto", explicó Hardie.

Este plan se presenta como una respuesta integral a las condiciones de riesgo que enfrenta el Delta del Paraná, una región cuya biodiversidad ha sido gravemente afectada por los incendios en los últimos años. "No podemos repetir los errores del pasado. Este plan es un paso adelante para proteger una de las zonas más importantes de nuestro país, tanto en términos ambientales como económicos", concluyó Hardie.

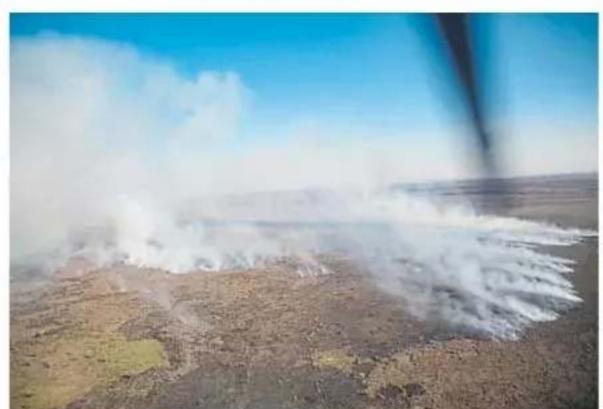

Los fuegos arrasaron más de un millón de hectáreas

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Natalia Blanc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar A BENEFICIO

#### Feria de libros de escritores célebres

Obras de Voltaire, Balzac, Baudelaire, Victor Hugo, Flaubert, Zola, Verne, Stendhal, Lautréamont, Sartre, Colette, Breton, Duras, Maquiavelo, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Tocqueville y Camus, entre muchos otros grandes autores, se ofrecen a precio de "remate" en la feria de libros a beneficio del Cedinci. Hoy y mañana, de 14 a 19, en Rodríguez Peña 356.

Gonzalo Garcés (Buenos Aires, 1974) pensar la trama de su nueva novela, El \_\_\_refugiado (Seix Barral), le llevó veinte años; escribir el libro. nueve meses. Julián, el protagonista y narrador, intenta avanzar en la investigación de una sociedad secreta-el Círculo-que, desde los albores del siglo XIX, impulsa la división de la Argentina, algo que, después de una guerra de secesión, efectivamente ocurre: el país se divide entre una Argentina empobrecida y militarizada por un gobierno con ansias de "regeneración patriótica", yel moderno Estado Libre, que está por enviar su primera misión a Marte, tiene salarios superiores a los de Bélgica y recibe millones de solicitudes de inmigrantes por año. "Pertenecer a un país roto ya era bastante dificil. Pero descubrir la verdad es peor", advierte el narrador.

En simultáneo, El refugiado narra la historia de amor de Julián, recién divorciado, y Emilia, empleada del Ministerio de Propaganda del régimeny que lo incita a entrevistar a un reconocido periodista, Luis Alberto Cossa, a punto de difundir revelaciones que podrían hacer tambalear al gobierno con sus revelaciones. Sin embargo, tras un primer encuentro. se difunde la noticia del asesinato de Cossa. Pese a los temores de Emilia, Julián decide seguir adelante con la pesquisa, que lo remontará hacia atrás en el tiempo, al siglo XIX e inicios del XX, y a traspasar las fronteras, rumbo al Estado Libre.

"Viví muchos años fuera de la Argentina-cuenta Garcés a LA NACION-. En Francia, Chile, España, y siempre volví al menos una vez al año a Buenos Aires. En un momento empecéa tener un sueño recurrente: metomaba un avión a Buenos Aires, pero era otra Buenos Aíres. Así me quedó la idea de dos Argentinas. Y se me ocurrió que el país sufre una secesión y una parte se convierte en independiente y alcanza una prosperidad inusitada; son libres, democráticos, abiertos al mundo, con una calidad de vida comparable a la de Europa, Canadá o Estados Unidos. Y la otra parte, la residual, se hunde en la pobreza, el atraso y la tiranía".

#### -Se puede relacionar con la historia reciente del país, pero el germen de la novela es previo.

 Hay muchos elementos de la Argentina contemporánea y de todos los tiempos, mezclados en sueños y reformulados como restos diurnos. Aparece una figura que recuerda al fiscal Alberto Nisman y el trauma colectivo vivido. La Argentina es un país adicto a los efectos dramáticos, esoes parte de nuestra realidad. Otro punto es la sociedad secreta que busca independizar al Estado Libre, que hace un primer intento de secesión en los años 1930 y fracasa. El ejército reprime y un tanque pasa sobre una mujer: es una imagen del ataque al regimiento de La Tablada, en 1989. Aparece Arlt, con su idea de la sociedad secreta; Lugones como mentor de uno de los miembros del Circulo; cuestiones de sátira social y costumbrista. Tomo elementos de nuestra historia v nuestro folklore v los remixo en una fábula política.

-¿Creés que hay dos Argentinas?
-No lo creo yo, lo creen los argentinos. En La invención de la Argentina, de Nicolas Shumway, hay un dato

Política y literatura, populismo y feminismo: los desvelos del autor argentino, que acaba de publicar una novela distópica sobre un país que tiene muchos elementos en común con la realidad nacional

# Gonzalo Garcés. "La Argentina es un país adicto a los efectos dramáticos"

Texto Daniel Gigena | Foto Hernán Zenteno



"El libro puede leerse como una sátira del populismo de izquierda o de derecha"

perfecto: este es un país construido sobre una falla geológica. No se refiere a la grieta del kirchnerismo, sino a unitarios y federales: existe una tendencia a la secesión mental. La fantasía recurrente es que la solución es separarse de la "parte mala", del enemigo interior. Eso lo conecto con el pensamiento de Carl Schmitt: para construir una identidad política necesitás a un enemigo. Acá, el enemigo siempre ha sido interior. En ese sentido, mi novela es realista.

-¿Cómo fue escribir sobre la Ar-

gentina en la Argentina actual?

-Me llevó veinte años pensar la historia y nueve meses escribirla. Antes tiré a la basura dos borradores escritos desde otras perspectivas. Para que una novela funcione y no sea un tratado sociológico, tiene que tener un núcleo íntimo. Es la historia de pareja del narrador que ha salido muy vapuleado de su divorcio y casi demasiado pronto empieza una

relación nueva. Una pareja es un lu-

gar para guarecerse, que tiene leyes

y lenguaje propio. En ese sentido, el

que abandona comete secesión. Y en

Gonzalo Garcés
H refugiado

El refugiado Autor: Gonzalo Garcés Editorial: Seix Barral Precio: \$21.900 Páginas: 208

una relación nueva es un inmigrante. Es la metáfora del refugiado, que llega a la nueva pareja andrajoso y baqueteado, y no sabe si se va a quedar para siempre. El título deriva de una canción de Leonard Cohen: "Cada corazón al amor, pero como un refugiado". -¿Cómo creés que el libro va a ser leído en el contexto argentino?

-Podés leerlo como una sátira de la Argentina actual. Aparece el populismo en la Argentina residual, no muy diferente de lo que puede ser Nicolás Maduro o Cristina Kirchner, con un presidente que recurre continuamente a la tensión con el Estado Libre, que fogonea las pasiones nacionalistas y, cada vez que lo hace, vemos a un grupo de tuiteros que responden cual manada.

#### -Eso se puede comparar con los defensores en redes de la gestión de La Libertad Avanza.

-El gobierno actual puede ser el opuesto del kirchnerismo en el planoeconómico, pero en construcción de poder es muy similar. Lo dice alguien que apoya con convencimiento el plan económico. Parece sacada de una página de Ernesto Laclau la estrategia de elegir a un enemigo que permite establecer un estado de emergencia y movilización permanente. Es fácil ver por qué un político apela a la designación de un enemigo: es una forma de silenciar

las críticas y obtener apoyo, aun en periodos de vacas flacas, como el actual. La estrategia de la polarización tiene costos muy grandes y el principal es la pérdida de confianza de la sociedad. Eso en el plano de la realidad. Pero la novela se puede leer como una sátira de populismo de izquierda o derecha.

#### -¿Hay dos Argentinas en el plano literario?

-Algunos han pensado que sí. Desde Florida y Boedo en adelante, los intelectuales argentinos tratan de reproducir en el plano cultural la división secular entre federales y unitarios con resultados variables. Con Boedo y Florida funcionó bien. Después de los años 80, ¿dónde estaría la división? Fogwill, Aira, Piglia, Saer, el cuarteto más destacado de esa generación, ¿dónde los situaríamos? Fogwill era populista en algunos aspectos, pero, también, elitista. Y tanto Aira como Piglia, que se detestaban, admiraban la gauchesca.

-¿Ves una literatura preocupada por las formas o por los temas?

-¿Quiénes son los escritores más leídos o valorados del momento? Creo que debería nombrar a Mariana Enriquez, Leila Guerriero, Pola Oloixarac. Son escritoras y eso me induce a pensar que hay un cierto interés en los mundos femeninos. No encuentro hoy a ningún escritor cuyo valor principal sea hablar de varones heterosexuales ni acá ni en el extranjero. Creo el último fue Philip Roth. Nos interesan otras noticias, de personajes incómodos dentro del matrimonio o en el trabajo.

#### -¿Te sorprendió la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández?

-Vino a separar la paja del trigo, a mostrar que hace tiempo en este país hay feministas que están interesadas en la igualdad de derechos y que también hay un arrastre parasitario. En este caso, las feministas cooptadas por el kirchnerismo mostraron lo que ya se sabía: que nunca les interesaron los derechos de las mujeres, solo utilizaron el feminismo contra los enemigos políticos.

#### -¿El oficialismo es muy duro con el feminismo?

–Aprovechan la irritación que provocó la partidización del feminismo. Me considero un liberal clásico. Este es un gobierno de coalición entre Milei, que no se interesa en cosas de género, y una derecha más tradicional representada por Victoria Villarruel y con dos intelectuales de cabecera, Nicolás Márquezy Agustín Laje, que hablan de una restricción a una sociedad que ellos imaginan bastante similar al falangismo, una sociedad autoritaria, militantemente cristiana. Vamos a ver cuál prevalece.

#### Antes del triunfo del oficialismo muchos intelectuales hicieron advertencias.

-Sí, peroninguna de las predicciones se cumplió. No se cerró la UBA ni se prohibió el aborto. El Gobierno ladra mucho pero muerde poco: es débil. La Libertad Avanza es una bolsa de gatos, un tren fantasma en minoría absoluta, pero logra exhibir logros como la baja de la inflación. No es poco para el país donde cayeron Alfonsiny De la Rúa. Los gobiernos son lo que son por todo lo que viene atrás, por la debacle del kirchnerismo y la implosión de Juntos por el Cambio. Nunca vi una implosión tan brusca e inesperada. ●

# Estados Unidos: la Justicia falló en contra de una biblioteca digital por derechos de autor

INTERNET. Penguin Random House, HarperCollins y Hachette demandaron a una plataforma por escanear obras sin autorización

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos confirmó por unanimidad la decisión de un tribunal inferior, de marzo de 2023, que había determinado que el programa de Internet Archive (IA) para escaneary prestar libros impresos a través de Open Library (una biblioteca digital) infringe los derechos de autor. La sentencia, que se publicó anteayer, tiene 64 páginas y puede leerse online.

La demanda había sido iniciada en 2020 por los grupos editoriales Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons y Penguin Random House, que acusaban a IA de violación de derechos de autor al escanear y distribuir libros a través de la Biblioteca Abierta y la Biblioteca Nacional de Emergencias, creada durante la pandemia. IA también enfrenta demandas de empresas discográficas.

La Justicia rechazó la defensa del "uso justo" y el protocolo de "préstamo digital controlado" en el que, según IA, se basa el escaneo y el préstiempo, apeló la decisión judicial. tamode libros. "Esta apelación plantea la siguiente pregunta: ¿es un 'uso justo' que una organización sin fines de lucro escanee libros impresos protegidos por derechos de autor en su totalidad y distribuya esas copias digitales en línea, de forma gratuita

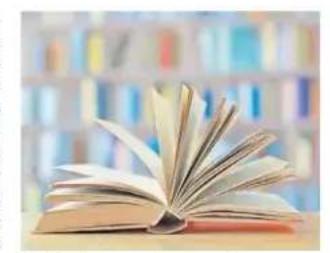

Polémica por el copyright

[...], todo ello sin la autorización de los editores o autores titulares de los derechos de autor? Aplicando las disposiciones pertinentes de la ley de derechos de autor, así como los precedentes vinculantes de la Corte Suprema y de Segunda Instancia, concluimos que la respuesta es no", se lee en el fallo judicial.

En julio, por disposición judicial, IA debió retirar de su Biblioteca Abierta más de medio millón de ejemplares digitalizados. Al mismo Ahora, le queda la instancia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. "Estamos decepcionados por la decisión sobre el préstamo digital por parte de Internet Archive de libros que están disponibles electrónicamente en otros lugares.

Estamos revisando la opinión del tribunaly seguiremos defendiendo los derechos de las bibliotecas a poseer, prestar y conservar libros", expresó Chris Freeland, director de servicios bibliotecarios de IA.

"Elescaneo y la publicación al por mayor de libros protegidos por derechos de autor por parte de Internet Archive sin el consentimiento de los autores y sin pagar un centavo es piratería oculta tras un velo santurrón de progresismo", dijo el escritor Douglas Preston, presidente del Sindicato de Escritores de Estados Unidos. "Internet Archive espera engañar al público llamando a su sitio web de piratería una 'biblioteca', pero hay un término más preciso para tomar lo que no te pertenece: es 'robo".

Creada en 1996, IA tiene más de 44 millones de libros y textos digitalizados, en copias encriptadas para dificultar su reproducción y a disposición de lectores e investigadores. Cualquier persona puede subir archivos digitales y multimedia a IA.

Los demandantes dejaron entrever que Internet Archive, que se presenta como una organización sin fines de lucro, utilizaba la Biblioteca Abierta para alimentar inteligencia artificial. • Daniel Gigena

### La Fundación El Libro llevó a la Feria de Rosario su pelea con el Gobierno

CRÍTICAS. En el acto inaugural, Alejandro Vaccaro definió como "grave" el estado del sector editorial

"El enfermo está grave y con peligro de muerte". Con estas palabras definió Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, la situación que atraviesa el sector editorial en el país. La frase forma parte del discurso que dio ayer en el acto de apertura de la Feria Internacional del Libro de Rosario.

"Como suele ocurrir, esta tribuna de la cultura es el ámbito adecuado para expresar nuestra preocupación sobre ciertos hechos que ponen en jaque a todo el ámbito cultural del país y fundamentalmente a la industria del libro, al libro en sí mismo. Las medidas económicas que se han venido tomando a lo largo de este ahora más largo (valga la redundancia) año están llevando al libro a su máxima reducción. La caída en ventas que nos informan desde las editoriales y librerías pone en juego la ecuación económica de estos sectores y repercute con fuerza en gráficos, distribuidores y escritores. Se hace necesario revertir esta situación, el enfermo te. Por eso es doblemente valiosa esta feria, primero y como siempre porque es una fiesta de la cultura que acerca el libro a la gente y ahora más que nunca porque es la feria de la resistencia, una manera digna y sensata de hacer frente a

esta compleja situación que nos acecha", dijo Vaccaro en la explanada del Centro Cultural Fontanarrosa, frente al intendente de Rosario, Pablo Javkin; la ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe, Susana Rueda (en representación del gobernador Maximiliano Pullaro, que estaba anunciado pero finalmente no asistió); legisladores; funcionarios; editores, y autores invitados, como la rosarina Beatriz Vignoli, encargada en esta edición de las palabras inaugurales. El intendente y la ministra también fueron oradores.

"Como siempre hemos sostenido, la Feria del Libro no es un simple mercado de oferta de libros (que bienvenido sea), no es un shopping de ventas de esta también mercancía llamada libro, es una gran actividad cultural, con eje en la pluralidad, en la diversidad, que necesariamente contribuye al acercamiento de todos. Acá no hay grietas, hay pluralidad ideológica, religiosa, estética. Con el solo y preciso límite de quienes está grave y con peligro de muer- de distintas maneras ejercen o intentan ejercer violencia en detrimento del grueso de la sociedad", continuó Vaccaro. Y remató: "Esta tribuna, por su repercusión, nos obliga a acentuar los reclamos que hiciéramos al inaugurar la Feria del Libro de Buenos Aires". •



### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

MAR DEL PLATA

#### Fue asesinado por una garrafa

Un hombre de 45 años fue asesinado a puñaladas en su casa, ubicada en el barrio marplatense de Santa Rosa del Mar y por ese crimen fue detenido un joven de 23 años. El móvil de la muerte de Luis Aravena Ramos fue el robo de un televisor y una garrafa.

# Anularon las escuchas y los allanamientos en una causa sobre el alza del dólar blue

FALLO. La decisión de la Cámara Federal benefició al "croata" Rojnica, al que el gobierno anterior había señalado como responsable de la cotización irregular de la divisa norteamericana

#### Gabriel Di Nicola LA NACION

En medio del proceso electoral del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández lo acusó de haber realizado operaciones clandestinas para llevar a la estratosfera la cotización del dólar blue. Fue detenido el 24 de octubre último, 48 horas después de la primera vuelta electoral que ganó Sergio Massa. El 9 de noviembre fue procesado por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita y se le trabó un embargo récord en la historia penal argentina: 100.000 millones de pesos. Pero después, Ivo Rojnica, conocido como "el Croata", fue beneficiado con la falta de mérito y la libertad. Ahora, un tribunal de alzada anuló gran parte de las escuchas telefónicas de la causa y de los allanamientos ordenados oportunamente por el juez federal Federico Villena, de Lomas de Zamora.

"En cualquier caso, lo inusual del período que quedó abarcado entonces por la intervención original y sus prórrogas (reitero, casi cinco años) exigía que se dieran razones robustas para su dictado. No obstante, se observa un momento en la causa en que la excepcionalidad, la razonabilidad, la provisionalidad y el criterio restrictivo que caracterizan la procedencia de la medida desaparecieron. Esto sucedió el 2 de noviembre de 2022", sostuvo en el fallo el juez Eduardo Farah, integrante de la Sala II de la Cámara Federal.

Y agregó: "Hasta ese momento, en la causa venía sumándose información a través de distintos canales, siendo probablemente el más caudaloso el de las intervenciones telefónicas que venían ordenándose y prorrogándose desde el 11 de diciembre de 2018. El producido de las escuchas era lo que, en la generalidad de los casos, fundaba sus prórrogas, en una suerte de retroalimentación investigativa".

El tribunal de alzada, con los votos de los jueces Farah y Roberto Boico, declaró nulas todas las escuchas telefónicas y sus prórrogas ordenadas desde el 2 de noviembre allanamientos para que la investide 2022 en adelante.

Los camaristas cuestionaron parte de la instrucción de la causa, que, según definieron, se desarrolló como un proceso en "piloto automático".

"Finalmente, ya en octubre de 2023, esa suerte de piloto automático que se había impuesto a la instrucción llegó a su fin con el pedido



Ivo Rojnica había sido arrestado el 24 de octubre del año pasado

de informes del Juzgado Federal N° 8 de este fuero [tras el procesamiento de Rojnica y otros imputados, el

juez Villena declinó la competencia y la causa quedó a cargo de su colega porteño Marcelo Martínez de Giorgi]y la revelación de su causa número 3611/2023, el rechazo de la incompetencia planteada por la fiscalía, la realización de los allanamientos y detencionesy, finalmente, el auto de procesamiento y prisión preventiva con remisión a esta jurisdicción",

sostuvo Farah.

Luego, el camarista Boico afirmó: "Acordaré con el análisis que realiza el juez Farah en el voto que antecede. En efecto, luego de revistar la totalidad de las intervenciones telefónicas dispuestas, el colega puso el énfasis en lo ocurrido el 2 de noviembre de 2022. Concuerdo con el hito de la nota policial del 23 de septiembre de 2022, en la que se sugirió la necesidad de practicar gación avance eficazmente. El juez no receptó allí el pedido, y ordenó colectar más información por vía de intromisión telefónica sobre otras personas".

Además, el juez Boico resaltó sus dudas sobre la necesidad de continuar con las escuchas en esa investigación, especialmente por la aplicación de las interceptaciones

judiciales de llamadas: "También lo hizo respecto de aquellos que venían siendo interceptados, al menos cuatro veces más. Es en ese punto donde las razones y sus fundamentos perdieron el eje de la razonabilidad y adoptaron, en palabras del colega que me precede, una suerte

El financista fue detenido en medio del proceso electoral y procesado por lavado de activos

Poco después se dictó la falta de mérito y fue liberado

de piloto automático hasta que se produjeron los allanamientos que son aqui objeto de nulificación".

Más allá de esa decisión sobre el valor de las escuchas telefónicas, los jueces Farah, Boicoy Martín Irurzun declararon, por unanimidad. nulos los allanamientos ordenados por el magistrado Villena el 23 de octubre del año pasado, que derivaron en las detenciones de Rojnica, su socio Federico Pulenta y Agustín Estrada Palomeque, entre otros.

El tribunal de alzada intervino después de las apelaciones presentadas por los abogados Marcelo Rocchetti, a cargo de la defensa de Estrada Palomeque; Diego Olmedo y Hernán Guaita, defensores de Claudio Gabriel Szlaien; Alejandro Becerray Camila Rubio, quienes representan a Ignacio Ricard Demaría; Roberto Valdy Hernán Jáuregui Lorda, abogados de Federico Pulenta, y Claudio Caffarello, representante legal del Croata Rojnica.

#### Informe del FBI

La investigación que derivó en aquella resolución del juez Villena había comenzado en febrero de 2018. cuando el FBI de los Estados Unidos informó que una persona (que en la Argentina era investigada por contrabando agravado) enviaba hacia los Estados Unidos "dinero de origen ilícito por medio de canales no oficiales".

Pronto, la primera pista, tras una transferencia de US\$200.000, llevó a los investigadores argentinos hasta Pulenta. Poco después, también hacia Rojnica y a otros sospechosos en esa investigación.

"Pulenta, Rojnica y dos de sus empleados tomaban contacto con el dinero físico de los clientes e iniciaban el proceso de colocación y tránsito hasta el destino final en el extranjero y/o repatriaban fondos

desde otros países", se explicó en la citada resolución.

Tras cinco años de investigación, Villena llegó a la conclusión de que Pulenta y Rojnica eran los jefes de la organización y que la empresa criminal había creado sociedades en Hong Kong, Paraguay y los Estados Unidos.

En medio de la instrucción del expediente hubo un fuerte cruce entre el juez Villena y la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona.

El 28 de septiembre del año pasado, casi un mes antes de las detenciones de Rojnica, Pulenta y Estrada Palomeque, Incardona le solicitó a Villena que se declarara incompetente en razón de la jurisdicción y dictaminó que la causa debía ser remitida a la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Ninguna de las actividades detectadas se desarrollan o se han desarrollado en jurisdicción territorial donde interviene Vuestra Señoría. Ni siquiera consiste o se vincula con el ingreso o egreso de dinero desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo que, en su caso, justificaría la intervención del fuero en lo Penal Económico", argumentó oportunamente la fiscal Incardona.

"Así, en virtud de respetar el principio del juez natural, y por razones de inmediatez en la investigación y en el proceso, y de proximidad con las pruebas-agregó la representante del Ministerio Público Fiscal en Lomas de Zamora-, corresponde declinar la competencia en favor de la Justicia Federal de la Capital Federal para que allí se prosiga con la pesquisa. Ello por cuanto, si bien se verifican algunas conductas cometidas en zona norte de la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que la actividad delictiva principal se realiza en la ciudad de Buenos Aires".

En la resolución donde procesó a los sospechosos, Villena le respondió, "El Ministerio Público Fiscal intervino en la causa desde su inicio, formulando el correspondiente requerimiento de instrucción y, en particular, la doctora Incardona conocía el trámite de la causa, habiendo sido notificada de las medidas adoptadas durante el transcurso de la investigación, sin contar con ningún hecho nuevo que amerite el cambio de criterio. De haber hecholugar a lo planteado [la declinación de competencia] no se hubiera podido detectar el movimiento de dinero intentado, lo cual fue informado por la fuerza de seguridad interviniente, lo que derivó en los allanamientos efectuados".

El juez Villena procesó a Rojnica y a los otros imputados por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita; luego cedió la competencia a Martínez de Giorgi.

A mediados de diciembre pasado, un mes después de ese procesamiento, los jueces Martin Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah no solo dejaron sin efecto el procesamiento dictado por Villena, también anularon el embargo millonario dispuesto sobre los bienes de Rojnica, que poco después recuperó la libertad. Ahora, fue anulado el valor judicial de las escuchas y los allanamientos que derivaron en los arrestos.

### Atraparon a reclutadores de "mulas" que traficaban drogas

CÓRDOBA. Utilizaban vuelos para llevar cocaína dentro de sus cuerpos

A partir de investigaciones realizadas por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) quedaron desarticuladas dos células de reclutadores de "mulas", que se aprovechaban de personas de escasos recursos económicos para convencerlas de convertirse en transportes humanos de droga, ya que su tarea sería abordar vuelos internacionales con cocaína dentro de sus cuerpos. Ambos grupos, que de acuerdo con la pesquisa, interactuaban entre sí, tenían sus bases de operaciones en Córdoba.

El Ministerio de Seguridad de la Nación señaló, en un comunicado de prensa, que la investigación se inició con la captura en el aeropuerto de Ezeiza de dos personas que portaban en sus cuerpos 110 cápsulas de cocaína.

Fueron detenidos nueve integrantes de una de las bandas y dos mujeres que actuaban como reclutadoras en la restante organización delictiva. De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades nacionales, uno de los grupos enviaba a las "mulas" desde Córdoba a la ciudad de Buenos Aires, donde esas personas ingerían las cápsulas con cocaína y eran llevadas luego al aeropuerto internacional para que subiesen a vuelos rumbo a Europa.

También se detectó la forma en que esa organización delictiva se abastecía de cocaína. Utilizaba otro delito para pagar a los mayoristas de esa droga. Miembros de ese grupo viajaban en forma reiterada a Salta y Jujuy, donde conseguían reclutar a personas para otro ardid criminal: alquilar camionetas para realizar supuestas travesías que terminaban

en denuncias de robos, mientras los vehículos eran trasladados a Bolivia, donde se los intercambiaba por cocaína. Dos sospechosos fueron detenidos cuando se aprestaban a concretar esa maniobra.

La otra banda tenía mayores contactos con grupos narcos en el exterior, ya que después de reclutar a los candidatos – siempre personas con serias dificultades económicas – los enviaban sin drogas a la ciudad de San Pablo, donde un cartel internacional del narcotráfico se ocupaba de la logística para que esos cordobeses abordasen vuelos a Europa.

"La desarticulación de estas organizaciones da cuenta de la efectividad de la colaboración entre las distintas fuerzas y el éxito de los operativos coordinados a nivel federal", señaló el Ministerio de Seguridad.



GENDARMERÍA

#### Incautaron 62 kilos de cocaína

Personal de la Gendarmería decomisó 62 kilos de cocaína al inspeccionar un ómnibus de larga distancia en un control vial instalado en el kilómetro 46 de la ruta nacional N° 50, en los alrededores de la ciudad salteña de Orán. Fueron detenidas ocho mujeres que llevaban la droga adherida en sus cuerpos. •

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ANTIN, Manuel, falleció el 5-9-2024. - Con gran tristeza sus hijos María Marta y Juan, sus nietos Agustina, Joaquín, Santiago, Ilai, Lucero y su yerno Mario, lo despiden a Manuel con todo su amor.

ANTIN, Manuel, q.e.p.d. - Jorge y Silvia Grinbaum junto a sus hijos Gerardo, Gabriela y Guillermina despiden con tristeza al querido Manuel y acompañan a Maria Marta, Mario y Juan con amor.

ANTIN, Manuel, q.e.p.d. -Queda en nuestro corazón el querido Manuel y acompañamos con cariño María Marta, Mario y Juan. Gerardo y Laura, Gabi y Gus y Guille y Gusti.

BALL, Germán Ernesto, q.e.p.d., falleció el 4-9-2024. - Su esposa Laura M. Olive; sus hijos Matias y Ana, Germán y Silvina, Magdalena y Hilmar, Marcos y Tere, Clara y Santiago, sus nietos y su hermana Cecilia I. Ball con mucho amor participan la partida de su querido Pino hacia la casa del Padre y ruegan una oración en su memoria. El último adiós lo haremos hoy, a las 10.30, en el Jardín de Paz de Pilar.

BALL de DAIREAUX, Lilian, q.e.p.d. - María Marta Daireaux; sus hijos Marita, Horacio y Mili, Sina y Lucas y sus nietos despiden a Lilian con cariño y acompañan al querido Emilio y sus hijos en este triste

momento.

†
BALL de DAIREAUX, Lilian,
q.e.p.d. - Manuel Miguel Pando, Inés Daireaux, sus hijos y
sus nietos la despiden con mucho cariño, acompañando a
toda su família.

BALL de DAIREAUX, Lilian.
- María Areco de Levene y fa-

milia acompañan a Emilio y los chicos, despidiendo con amor a Lilian.

BALL de DAIREAUX, Lilian.

- José Maria Medrano e Inés
Nosiglia la despiden con cariño y acompañan a su amigo
Emilio con sus oraciones.

BALL de DAIREAUX, Lilian, q.e.p.d. - Julio y Guadalupe Ojea Quintana acompañan a Emilio y a sus hijos con el cariño y la oración.

BALL, Lilian, q.e.p.d. - María y Eduardo Peró despiden a Lilian con mucho cariño, acompañan a Emilio y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

BALL, Lilian, q.e.p.d. - Bea y Horacio Liendo y familia acompañan a Emilio Daireaux, Emilio, Jaime y sus familias, la despiden con cariño y ruegan una oración en su memoria.

BALL, Lilian. - Guillermo Álvarez Fourcade participa su fallecimiento y acompaña a Emilio con mucho afecto.

BENEGAS LYNCH, Alfonso. -Su hermano Federico (a.) y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Ponchi y acompañan a Fernanda y sus hijos en este doloroso momento.

†
BENEGAS LYNCH, Alfonso,
q.e.p.d. - Laura y Julio Freixas
y familia despiden a Ponchi
con cariño y abrazan a Fernanda, sus hijos y a todos los
queridos Benegas en este mo-

mento tan triste.

BENEGAS LYNCH, Alfonso. -Alberto Llambi Campbell despide a Ponchi con mucho cariño y acompaña a su familia en este triste momento.

BERBARI, Inés, q.e.p.d. - Marta Pulenta y Gladys Dantur y familia despiden a la amiga de toda una vida.

della PAOLERA de RÍOS, María Celina, falleció el 4-9-2024. - Tus hijos Juan José y Lucila Comito, Dolores, Lucas y Ángeles Fabiani y tus nietos Tomás, Juan José, Felicitas, Isabela e Ignacio te despiden con mucho dolor y recordarán tu calidez, ternura y amor que tendrán en el corazón toda la vida.

della PAOLERA de RIOS, María Celina, 4-9-2024. - Sus hermanos M. Cristina y Sergio García Moritán, Canco y Bárbara Soares Gache, Yana y Claudio Gonzáles y Belén Peña de della Paolera, sus sobrinos y sobrinos nietos despiden a Cheli con mucho amor y le agradecen los buenos momentos compartidos.

della PAOLERA de RÍOS, María Celina, q.e.p.d. - Sus primos Balbiani y familias despiden a Cheli con tristeza y acompañan a sus hijos y hermanos con mucho cariño.

della PAOLERA de RIOS, María Celina. - Sus primos della Paolera Padilla y Gismondi della Paolera despiden a María Celina con todo cariño y ruegan una oración en su querida memoria.

del VALLE, Margarita Terrero de (Maggie), 3-9-2024. -Su hermana Marcela y sus hijos Juana, Francisco, Josefina y Felipe acompañan en este triste momento a Fernando, Popi, Boti y Quiqui. del VALLE, Margarita Terrero de. - Shirly Colombres de del Valle, Rodolfo y Laura acompañan a Fernando y Flia. en este triste momento.

del VALLE, Margarita Terrero de, q.e.p.d. - Maggie y Eduardo Patron Costas acompañan en estos tristes momentos a su amigo Fernando y familia y despiden con oraciones a Maggie.

del VALLE, Margarita Terrero de, q.e.p.d. - Sus amigos del golf de los viernes Eduardo Patron Costas, Pedro Perissé, Rodolfo González Del Solar, Fernando Santillán y Rodney Smith mucho lamentan el fallecimiento de Maggie y acompañan en este triste momento a Fernando y familia con oraciones.

DE MARCO, Atilio Raúl.
q.e.p.d., falleció el 2-9-2024. Jorge T. Mostany y familia
despiden al querido Dr. De
Marco, quien contuvo a toda
la familia en ocasión del ACV
sufrido en 1995, con enorme
calidad humana. Rogamos a la
Virgen de Luján otorge pronto
consuelo a su familia, amigos
y colegas de Ford Argentina,
muy dolidos por su partida.

FUKS, Juan. - Perdi a un muy querido amigo de muchos años. Mis condolencias a Mashe, Claudio, Dani, Yudith y Debi. Juana Stempler.

GERLERO, Marcos, q.e.p.d. Te despedimos con inmensa
tristeza y abrazamos con mucho amor a Mechi, Beli y Franchu. Tu papá Marcelo; tus hermanos Axel, Inés y Mariano,
Pepe, Iván y Delfi; sus híjos Lu
y Mai, Toti, Antonio y Vitu,
Bautista y Benja y Anita Aracama. Estarás siempre en
nuestros corazones.

GERLERO, Marcos. - Los Soares Gache acompañamos a Mechi, sus hijos y a toda la familia Gonzalez Deibe en este difícil momento.

LOPEZ SAUBIDET, Federico, q.e.p.d. - Ignacio Arcos Pérez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su queridisimo amigo y piden una oración por su al-

†
MARQUEZ MIRANDA, Juan
Miguel (Bocha), q.e.p.d., 4-92024. - Sus consuegros María
Dolores Del Mas y Julio H. Morano lo despiden con profunda tristeza y acompañan a Susana, hijos y nietos.

MARQUEZ MIRANDA, Juan Miguel. - Horacio y María Elena, sus hijos y nietos acompafian a Susana e hijos en este triste momento. Bocha, hermano de la vida, agarrá la ovalada, corré hasta el ingol y apoyá, que allí te espera Jesús y su madre María.

NÚÑEZ de CRAVIOTTO, Delma, q.e.p.d., falleció el 4-9-2024. - La Sra, juez titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4, Dra. Rita Ailán, funcionarios y empleados lamentan su fallecimiento y acompañan a su hija, Dra. Maria Florencia Craviotto, prosecretaria del mismo, en este momento de dolor.

ROGER, Enrique, q.e.p.d. - Alba Rivanera, Martin y Tomás abrazan a Graciela y a los chicos en este triste momento.

ROGER, Enrique, q.e.p.d. -Mary, Any, Luli y José Cárdenas participan su fallecimiento y acompañan a Graciela en este triste momento. ROGER, Enrique, q.e.p.d. -Angélica y Ernesto Serigós, hijos y nietos acompañan a Silvina, Ezequiel y familia en este triste momento.

ROGER, Enrique, q.e.p.d. -Carmel Country Club despide a su socio y vecino. Acompaña en su sentir a su esposa Graciela y a toda su familia, a quienes abraza con profundo afecto.

ROGER, Enrique J. J., q.e.p.d.
- Susana y Carlos Bidabehere,
Silvina y Juan Cavanagh, Male, y Flor y Lucas Llach, despedimos al querido Quique y
abrazamos a Graciela, a sus
hijos y a toda su querida familia.

STRICKLAND, Ian, q.e.p.d. -Su hermano David y familia lo despiden con mucho cariño.

TENTONI, José Luis, Ing., q.e.p.d., falleció el 5-9-2024. -Su familia lo despide con amor. Descansa en paz, hermano querido.

Recordatorios

GOWLAND MITRE, María. A 10 años de su fallecimiento,
su hijo Nicolás Gallo Gowland
y familia la recuerdan con mucho cariño y ofrecerán una misa en su memoria hoy, a las
18.30, en la capilla San Roque,
La Cumbre, Córdoba.

LERNER, Ana Elizabeth. -Querida Eli, te extrañamos y te recordamos siempre. Tus hijas Cami, Ani y toda tu familia que no te olvida.

PINI ACHAVAL, César Jorge. - A 17 años de tu partida te recordamos con amor. María Elena, Marile, Fer, Eley Rafa.

www.lanacion.com.ar/funebres

# Cayó una banda que cometía violentas entraderas en la zona oeste

ROBOS. Fueron detenidos siete hombres y dos mujeres que concretaban los asaltos en el partido de Moreno; el grupo delictivo fue capturado tras una investigación de la PFA

El grupo delictivo tenía su coto de caza en el partido bonaerense de Moreno. Circulaban los ladrones en varios vehículos en espera de una oportunidad. El movimiento permanente siempre les daba un blanco, alguna persona que estaba por ingresar en su casa. Entonces, los delincuentes actuaban rápido y con violencia. Su especialidad eran las entraderas, y en pocos meses concretaron al menos una decena de robos de esas características. Cuidaban mucho los detalles para no ser descubiertos. El día de cacería todos apagaban sus celulares antes de salir de sus aguantaderos. También cambiaban las patentes de sus vehículos, para reemplazarlas por chapas robadas a rodados de igual marca y color. Se sentían intocables, pero un mínimo error los puso tras las rejas.

La información del comunicado de prensa del Ministerio de Seguridad señaló el arresto de nueve integrantes de esa organización delictiva, en referencia a "una banda que realizaba robos a mano armada en la modalidad de entraderas y que tenía aterrorizados a los vecinos de la zona oeste del conurbano bonaerense".

Pese a que esa clase de delito es investigado mayoritariamente por la policía provincial, en este caso la búsqueda y captura de los sospechosos quedó en manos de detectives y agentes de la Policía Federal Argentina (PFA). Los jueces y fiscales de cada jurisdicción tienen la posibilidad de delegar una investigación en la fuerza policial que estimen adecuada para la pesquisa, sin que sea necesaria la existencia de un delito federal para dar interven-



En los allanamientos se incautaron armas, celulares y dólares

ción a uniformados que reportan al ministerio nacional conducido por Patricia Bullrich.

Así lo decidió, entonces, el fiscal Jonathan Lay, a cargo de la UFI Nº 7 de Moreno-General Rodríguez, quien convocó al Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA luego de una violenta entradera denunciada en enero pasado en la localidad de Francisco Álvarez. En esa ocasión, los ladrones se movilizaban en un vehículo de alta gama y frenaron justo delante de una familia que ingresaba en su hogar. Todos armados y violentos, los delincuentes hi-

cieron vivir una pesadilla a sus víctimas. Pero poco después tenían tras sus pasos a los agentes de la PFA.

Todas las precauciones que tomaba la banda fueron inútiles para evitar los arrestos por un error fatal: quedarse con algunos de los teléfonos sustraídos en robos. Habían cambiado las tarjetas SIM, por supuesto, pero el rastro ya había sido dejado hacía sus guaridas. Los detectives se enfocaron en celulares que habían sido denunciados por víctimas de entraderas en los meses anteriores a la intervención de la fuerza federal. Algunos de esos aparatos se habían activado en las cercanías de lugares donde fueron hallados los vehículos utilizados para las fugas tras los golpes. Hasta ese momento, los investigadores habían podido llegar a esos automóviles mediante la reconstrucción de recorridos efectuada con el apoyo de cámaras de videovigilancia. Pero allí se acababan las pistas.

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Siempre se usaba como ruta de salida la Autopista del Oeste y los vehículos eran descartados en los alrededores del asentamiento conocido como Carlos Gardel y en los monoblocks del barrio que popularmente se llama Fuerte Apache,

ambos en el partido de Tres de Febrero. La avaricia de quedarse con celulares robados fue una terrible equivocación para los ladrones.

Con la información de los teléfonos se llegó así a quienes dieron de alta esos celulares con nuevos números, y los trabajos de inteligencia criminal llevaron a sospechar que se trataba de parejas de integrantes de la banda.

Y se llegó a una conclusión: el grupo delictivo estaba implicado en por lo menos una decena de entraderas cometidas entre noviembre de 2023 y abril pasado.

#### Un error por avaricia

"Se logró develar el modus operandi de la organización: utilizaban automóviles a los que se les cambiaba la chapa patente por las de un vehículo del mismo modelo y color. A su vez, se determinó que los teléfonos celulares eran apagados sistemáticamente durante los robos, para luego ser activados nuevamente en los domicilios de los delincuentes", explicaron los investigadores en el consignado comunicado de prensa del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los detectives de la PFA establecieron los presuntos roles que ocupaba cada integrante de la banda y señalaron 13 viviendas en las que se movian esos delincuentes.

En ese contexto, el magistrado Gabriel Castro, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 2 de Moreno-General Rodríguez, ordenó los allanamientos para capturar a los sospechosos identificados.

Fueron detenidos siete hombres señalados como parte de la organización delictiva y dos mujeres, que utilizaban los celulares robados. Quedaron a disposición del juez Castro en causas caratuladas como robo agravado por el uso de armas de fuego, asociación ilícita y encubrimiento, según se informó oficialmente.

En los allanamientos fueron incautadas dos pistolas y 29 celulares, que serán peritados en procura de nuevas evidencias sobre esa banda que causaba temor en la zona oeste del conurbano. •

# Un abogado fue condenado por abusar de dos de sus hijas

SAN ISIDRO. Un jurado popular definió la culpabilidad de Moncayo von Hase

#### Gabriel Di Nicola

Por unanimidad, un jurado popular declaró al abogado Guillermo Martín Moncayo von Hase culpable de haber violado a sus dos hijas. El martes próximo, el juez Pablo Rolón, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 5 de San Isidro y quien presidió el debate, dará a conocer la pena que deberá cumplir el letrado.

Moncayo von Hase, de 58 años, llegó a juicio acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, reiterados y agravados por resultar un grave daño en la salud física y mental de la víctima y por haber sido cometidos por un ascendente.

En el debate, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Diego Callegari. Se basó en el requerimiento de elevación a juicio firmado por el fiscal Marcelo Fuenzalida, que durante la instrucción de la causa sostuvo que las víctimas, una de ellas con síndrome de Down, sufrieron los abusos entre 2009 y 2019. Los ataques sexuales comenzaron cuando las niñas tenían 4 y 6 años. En un primer momento, según el expediente judicial, los abusos ocurrieron cuando el victimario y las niñas vivían en una vivienda situada en Boulogne, San Isidro.

Los ataques sexuales se agravaron cuando la familia se mudó a una casa en La Horqueta, también en San Isidro.

"Estos hechos no fueron aislados, sino que se reiteraron en el tiempo, configurando todo ello un sometimiento sexual gravemente ultrajante para las víctimas, agravado por ser cometido por su progenitor y por provocar un grave daño en la salud mental de [una de las menores], al llevarla a un grado total de perturbación que la hiciera cometer tres intentos de suicidio", afirmó el fiscal Fuenzalida en el pedido de elevación a juicio.

En la cuenta @justicia.x.mis. hermanas, Julia, hermana de las víctimas, expresó sus opiniones al seguir las alternativas del juicio.

"Durante años fueron víctimas de abuso y violación por parte de mi padre, un hecho aún más grave considerando que eran menores de edad y que una de ellas tiene síndrome de Down. Las secuelas que han sufrido son enormes, y las experiencias que tuvieron que

soportar son indescriptiblemente terribles. Poco después de la denuncia, mi padre fue encarcelado, donde permaneció durante dos años. Hoy deseo con todo mi corazón que se haga justicia por mis hermanas. Ellas han sido sometidas a un acto atroz y merecen que su sufrimiento sea reconocido y reparado. Han luchado incansablemente para que el abuso y la violación terminen en nuestra generación. Para mí, son las personas más valientes del mundo. Este caso no solo se trata de ellas, sino de todas aquellas personas que no tienen voz para contar sus historias", escribió Julia poco antes del comienzo del debate.

Después del veredicto de culpabilidad, la hermana de las víctimas sostuvo: "Gracias por ver la verdad. Los 12 jurados unánimemente declararon a mi padre culpable con la máxima carga por mis dos hermanas. Ayer, ellas pudieron dormir en paz. Quería visibilizar el abuso sexual y, especialmente, el abuso infantil".

En cinco días se sabrá cuántos años pasará en la cárcel el abogado Moncayo von Hase luego del veredicto emitido por el jurado popular.

### La familia de Loan, enfrentada con Burlando

corrientes. Los padres del chico desaparecido hicieron una presentación en el juzgado de Goya

A más de 80 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que fue visto por última vez en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes, sus padres apuntan contra quien fue su abogado, el letrado Fernando Burlando.

"Somos los padres legítimos de Loan. Seguimos luchando a diario para que aparezca con vida y sano. Hasta el día de hoy ignoramos innumerables circunstancias de cómo pudieron haber sucedido los hechos en la realidad", expresaron María Noguera y José Peña en un escrito contra el abogado que presentaron ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

Esto sucede después de las fuertes declaraciones de Burlando en las que sostuvo que a ambos "los espera el infierno". "No creo que en todo Corrientes exista una sola persona vinculada a la Iglesia que pueda otorgarles el perdón", dijo el letrado en una entrevista por YouTube.

Y argumentó: "Está todo muy contaminado en esta causa, están contaminados hasta los padres. Las cosas cuando empiezan mal, siguen mal y terminan peor. Plantan zapatos, se mete la política, la policía involucrada en este tema. Termina en

el desastre que fue, sin Loan y con los padres abrazados con todos, con Benítez y con Laudelina. Falta que se abracen los detenidos con los padres y los hermanos y todos juntos saltando".

Poco después, la familia de Loan manifestó su descontento con los dichos del letrado con el escrito presentado en el juzgado federal de Goya, donde se tramita la causa: "A pesar de esa tremenda angustia que padecemos junto a nuestros hijos, los siete hermanos de Loan hemos sido señalados, imputados y acusados expresa y públicamente por nuestro propio exletrado de ser sospechosos, autores o coautores o cómplices del delito que se investiga y por el que varias personas están privadas de libertad e imputadas".

Hace una semana, la familia de Loan decidió desligar a Burlando como abogado, y fue reemplazado por Roberto Hugo Méndez, letrado que ya ejerce la querella en nombre del hermano mayor del niño, José Omar Peña. Durante las dos primeras semanas de búsqueda, Méndez había participado en el expediente como representante legal de la madre del chico desaparecido el 13 de junio pasado. •

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

MEDIO AMBIENTE. Es hora de acelerar la transición hacia un futuro basado en energías limpias, por eso es muy importante que se logre un consenso efectivo en la COP-29, que convocará a alrededor de 200 naciones

# Dejemos de ser el peligro y seamos la solución al cambio climático

Alieto Aldo Guadagni

-PARA LA NACION-

a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024, también llamada COP-29, es la 29<sup>®</sup>, prevista para noviembre de 2024, en la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán. La decisión sobre quién acogería la COP-29 se había retrasado después de que Rusia prometiese vetar cualquier candidatura de un país de la Unión Europea, en repuesta a las sanciones a Moscú por su invasión de Ucrania.

La Agencia Internacional de Energía ha señalado que para 2030 deberíamos triplicar nuestra dependencia de las fuentes de energía renovables, duplicar la eficiencia energética y reducir significativamente las emisiones existentes. También expresa que ya debe comenzar sin demoras la reducción del consumo mundial de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) para abatir las emisiones contaminantes de CO2.

El Observatorio de los Estados Unidos, ubicado en Mauna Loa (Hawái), mide las emisiones acumuladas de CO2 que rodean nuestra Tierra y que permanecerán en la atmósfera por siglos. Desde que comenzaron a medir estas mediciones en 1956 se vienen registrando aumentos. La evolución de estas emanaciones altamente contaminantes de la atmósfera causadas por los combustibles fósiles y la deforestación indican que desde la Revolución Industrial la concentración de CO2 acumulada en la atmósfera creció 51%. Debido al ritmo de aumento de las emisiones de CO2 cruzaríamos la barrera crítica de C02 acumulado ya en la próxima década; hay que tener en cuenta que estos gases acumulados que rodean la Tierra permanecerán por siglos y que ahora emitimos 7 veces más CO2 que en 1950

El Foro Económico Mundial proyectó que, para 2050, el cambio climático causará 14,5 millones de muertes y considerables pérdidas económicas. Un estudio publicado en Nature Communications pronostica que para 2050, entre 177 y 246 millones de adultos mayores estarán expuestos a un calor agudo peligroso, los efectos más graves están previstos en Asia y África, que también tienen la menor capacidad de adaptación. Las consecuencias serán devastadoras, poniendo a millones de personas en riesgo, con más olas de calor y sequías y subida del nivel del mar, entre otras amenazas.

Los países se comprometieron en el Acuerdo de París (2015) a mantener el aumento la tempera-

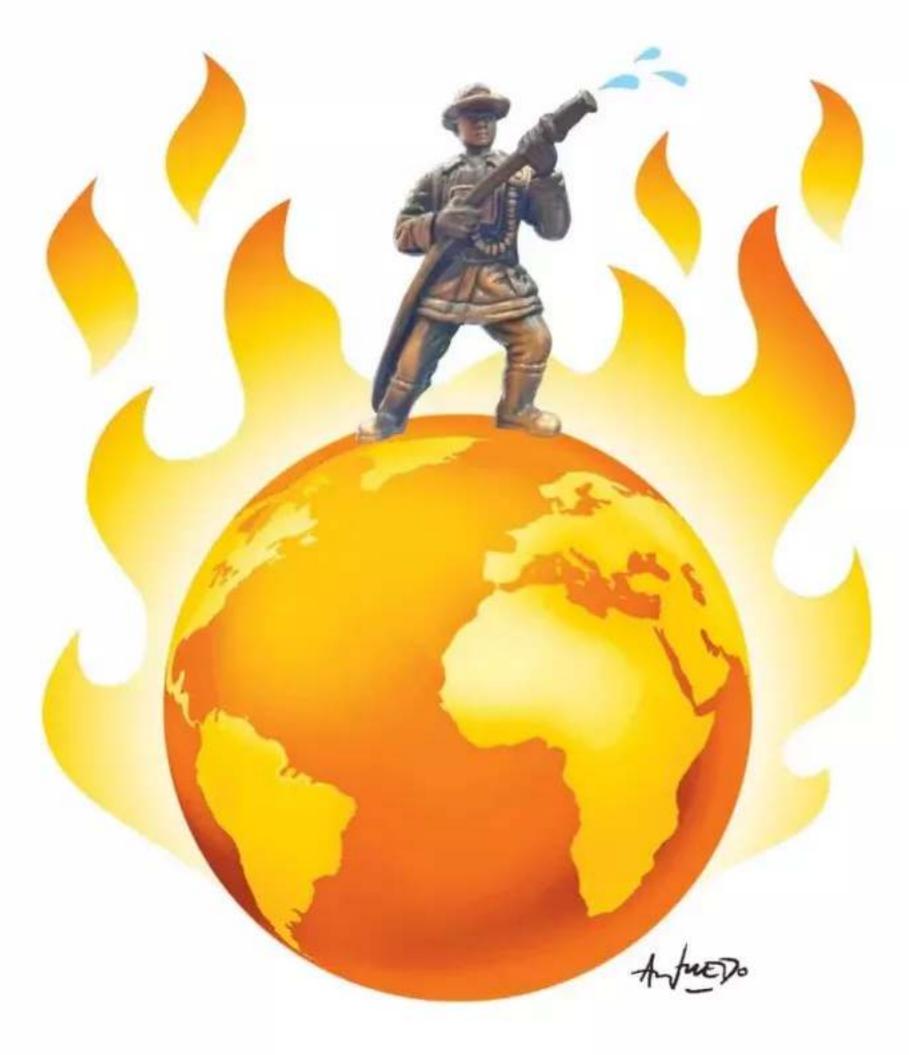

tura media mundial por debajo del techo de los 2 grados centígrados, porque por encima de esa cifra el cambio climático empieza a ser cada vez más peligroso para el ser humanoy para la supervivencia en el planeta. En ese mismo acuerdo se comprometieron a continuar los esfuerzos para limitar el aumento a los 1,5 grados, pero no se cumplió este compromiso. Las primeras consecuencias, como las que hemos vivido en los últimos años y los últimos meses, se han dejado notar.

Con los niveles actuales de calentamiento global, ya se están produciendo efectos devastadores sobre el clima. Entre ellos, olas de calor, precipitaciones y sequías más extremas; reducción de las capas de hielo, del hielo marino y de los glaciares; aceleración de la subida del nivel del mar y calentamiento de los océanos. La diferencia entre 1,5° y 2° podría determinar la extinción o la supervivencia de algunas comunidades costeras y de pequeñas El secretario general de la ONU dijo: "Estamos jugando a la ruleta rusa con el planeta; necesitamos una rampa de salida de la autopista hacia el infierno"

islas y destruir los medios de subsistencia de 300 millones de personas. Los 1,5° no son una meta y tampoco son un objetivo. Son un límite físico, que debería ser infranqueable.

El Secretario General de la ONU dijo: "Estamos jugando a la ruleta rusa con el planeta. Necesitamos una rampa de salida de la autopista hacia el infierno climático. Y la buena noticia es que tenemos el control de la ruleta. La batalla para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados se ganará o se perderá en la década de 2020, bajo la vigilancia de los líderes de hoy", dijo Antonio Guterres en un llamado a la acción. expresando que "en el caso del clima, no somos los dinosaurios. Somos el meteorito. No solo estamos en peligro, somos nosotros el peligro. Pero también somos la solución".

Los científicos coinciden en observar que el clima está cambiando en todos los rincones del planeta a una escala sin precedentes. Algunos de esos cambios serán irreversibles por miles de años. Solo una acción enérgica y duradera en la reducción de gases de efecto invernadero puede limitar su alcance. El ritmo de calentamiento del océano se duplica en veinte años, revela un nuevo informe que también alerta del aumento del nivel del mar y de la acidez de sus aguas, y documenta unas 500 zonas donde casi no queda vida marina.

El estrés térmico es la principal causa de muerte relacionada con el clima en la región europea, alerta la agencia sanitaria mundial, y llama a los gobiernos a tomar medidas para mitigar los choques térmicos en las personas vulnerables. Los efectos negativos del calor y el calor extremo en la salud son, en gran medida prevenibles; es grave que entre 2000 y 2019 se hayan producido en el mundo 489.000 decesos anuales vinculados al calor.

También, la Organización Meteorológica Mundial viene realizando serias advertencias. Informa que existe un 47% de probabilidades de que la temperatura media mundial, durante el período 2024-2028, supere en 1,5°C la de la era preindustrial, frente al 32% del informe del año pasado para el período 2023-2027. Según el informe anual sobre el estado del clima mundial, esa probabilidad se eleva al 80% cuando hablamos de que la temperatura media anual del planeta supere "temporalmente" los 1,5°C por encima de los niveles preindustriales durante al menos uno de los próximos cinco años.

El informe señala que hay un 86% de probabilidades de que al menos uno de estos años establezca un nuevo récord de temperatura, superando a 2023, que es actualmente el año más cálido. De hecho, esto es lo que ha ocurrido en los últimos meses, ya que la temperatura media mundial de junio de 2023 a mayo de 2024 fue la más alta registrada, con 1,63°C por encima de la media preindustrial de 1850-1900. Las consecuencias serán devastadoras, poniendo a millones de personas en riesgo. También alerta: "Debemos hacer urgentemente más para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o pagaremos un precio cada vez más alto en términos de costos económicos, millones de vidas afectadas por un clima más extremo y grandes daños al medio ambiente y la biodiversidad."

Debemos iniciar sin demoras una mejor era climática para los habitantes de todo el mundo. Esto requiere un consenso global, liderado por las naciones más contaminantes, para reducir las emisiones; es hora de acelerar la transición hacia un futuro basado en energías limpias que no contaminan. Por eso es muy importante que se logre un consenso efectivo en esta próxima COP-29, que convocará a alrededor de 200 naciones. •

Academia Argentina de Ciencias del Ambiente

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Más perversiones en pandemia

Es vital que la Justicia investigue la posibilidad de un abuso de autoridad detrás de la extensión de las restricciones del gobierno de Alberto Fernández

as críticas de Daniel Gollán, diputado nacional de Unión por la Patria, fueron lapidarias. "La perversidad de este gobierno no tiene límites", "motosierra inhumana e irresponsable", fueron algunas de las frases que utilizó quien precisamente no tuvo un desempeño ni siquiera decoroso cuando fue ministro de Salud bonaerense en tiempos de pandemia.

En campaña por la provincia junto al gobernador Axel Kicillof, Gollán criticaba a la oposición y volvía a cargar contra los medios al tiempo que insistía en elogiar la gestión del peor gobierno de la historia durante la pandemia. Increíble hipocresía.

Martín Guzmán, ministro de Economía de entonces, acaba de poner el tema en el candelero cuando comentó que, ante la grave afectación de la economía de la gente, en aquellos aciagos días pedía explicaciones y se topaba reiteradamente con un "no, no, no se puede" relajar la cuarentena. El exfuncionario admitió sin tapujos que "era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno". Reconoció que se erigió a la cuarentena como una bandera política, extendiéndola más de lo que se debió sin argumentos técnicos o científicos que lo justificaran.

Distintos analistas comparten esa visión. El inepto Alberto Fernández estiró escandalosamente el aislamiento pretendiendo asegurarse que su decisión salvaguardara al protegido de Cristina Kirchner Axel Kicillof, al frente de la densa provincia bonaerense, en lugar de acelerar los procedimientos para la llegada de vacunas de los Estados Unidos.

El encierro, anunciado en marzo de 2020, cosechó inicialmente apoyos masivos. La imagen presidencial trepaba alcanzando números récord, robusteciendo a Fernández

en el sostenimiento de las restricciones impuestas vía DNU. A fines de junio de ese año, con unos 1200 fallecidos en el país, se anunciaba un endurecimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en el AMBA por tres semanas, con el mantenimiento del cierre de los establecimientos educativos, limitaciones para transitar y trabajar, y para visitar o despedir a familiares enfermos. En septiembre, los recortes en los fondos de coparticipación de la CABA eran transferidos a la provincia en un afán por evitar el colapso de los hospitales, una medida en claro apoyo al gobernador y pichón de la vicepresidenta.

Pero la derrota en las elecciones legislativas de 2021, que condujo a la renovación de su gabinete, obligó también a Fernández a liberar notablemente el cuestionado encierro. Guzmán mencionó que quisieron endilgarles a él y al supuesto ajuste fiscal todas las culpas por el traspié electoral.

Alberto Fernández sigue así sumando causas judiciales por su actuación en pandemia, ahora también acusado de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", "abuso de autoridad" y "privación ilegítima de la libertad". El fiscal Guillermo Marijuan, uno de los denunciantes junto con el legislador porteño Yamil Santoro, ya había accionado penalmente en 2021 contra el pésimo exministro de Salud Ginés González García y otros involucrados en el vacunatorio vip, reconociendo también que las decisiones estaban en manos del Poder Ejecutivo y no tan solo de un ministro. Por su parte, Santoro destacó que las medidas impuestas en pandemia fueron usadas como herramientas de marketing político, como surge del testimonio de Guzmán, y que esto constituye "un abuso de poder que debe ser investigado y sancionado".

El fiscal federal Carlos Stornelli sumó otro frente de tormenta, al pedir una serie de medidas de prueba dirigidas a investigar si Fernández extendió las restricciones impuestas en la pandemia por motivos estrictamente políticos. Reunirá todas las normas dictadas entonces, información estadística sobre los alcances de medidas sanitarias en otros países, notas periodísticas sobre las consecuencias de aquellas decisiones en la población y reportes de economistas y miembros de cámaras empresariales que ahonden en el impacto económico de las medidas, así como estadísticas sobre la evolución de la nómina laboral pública y privada de entonces. Solicitó también al Poder Ejecutivo que informe si hubo encuestas encargadas para medir el éxito de las restricciones.

Cierto es que muchos que hasta ahora guardaron un silencio cómplice con el último gobierno hoy se proponen hacer leña del árbol caído, prácticas deleznables a las cuales nos tienen acostumbrados numerosos dirigentes. Lejos estamos de defender la gestión de quien desde esta columna editorial señalamos como el peor presidente de la historia. Enterarnos ahora de que pudo haber supeditado decisiones trascendentales como el ASPO a la construcción de capital político es escalofriante. En el juego de la silla, todos están dispuestos a correr en la dirección necesaria para asegurarse un lugar, tan afectos a reciclarse para seguir viviendo del Estado. Los dramáticos efectos de la pandemia obligan a revisar cada decisión tomada y a juzgar a cada quien según sus conductas y responsabilidades. Hay demasiadas cosas que son imperdonables. Lo más saludable siempre será que la Justicia caiga con todo su peso sobre quienes corresponda.

# El abuso de las pantallas

■ l abuso de las pantallas no reconoce edades, pero sus con-a la inmadurez de los más chicos. La revisión de investigaciones confirma que la dependencia de internet se traduce en alteraciones en el cerebro y en cambios en la conducta. Desórdenes cognitivos, pérdida de aprendizaje, sedentarismo, miopía, debilidad muscular, sueño alterado y aislamiento social progresivo afectan a nuestros jóvenes, además del impacto de los contenidos que reciben, y que incluyen dietas inconsistentes, noticias falsas, estafas, peligrosos desafíos virales, ciberbullying o grooming.

Queda mucho camino por recorrer, pero iniciativas como la del Grupo de Diarios América, que recientemente reunió a especialistas de nueve países latinoamericanos, merecen celebrarse.

La directora de una escuela de la

República Dominicana destacó que lucha por mantener despiertos a los alumnos que trasnochan manipulando dispositivos.

Desde el Centro de Internet Seguro-Vigías de Red PaPaz, una red de padres y cuidadores colombianos, destacan que un celular no puede ser un simple regalo y demanda un proceso de conversación previa sobre su uso, peligros y ventajas. En la Argentina, Infancia Sin Smartphones busca cambiar una norma socialmente instalada y sumamente perjudicial: unas 120 familias acordaron esperar hasta los 14 años para dejar que sus hijos usen celulares y hasta los 16 para que accedan a redes sociales.

El gobierno federal de Brasil creó el Departamento de Derechos en la Red y Educación Mediática, que elabora la primera guía oficial para el uso consciente de pantallas y dispositivos digitales de niños y adolescentes. El Kids Online en Uruguay reveló que la principal actividad de los niños en las redes es conversar con familiares, amigos, conocidos y también con extraños; un peligro cuando más del 14% acepta todos los pedidos de amistad y el 33% confiesa ya haber tenido una experiencia negativa por internet.

Tanto Meta (Facebook e Instagram) como TikTok aseguran tener mecanismos para identificar a niños en redes y excluirlos, aunque esto no siempre se cumple. Las herramientas están, pero faltan leyes que obliguen y sancionen, imponiendo el corte etario y garantizando que el ambiente de las plataformas sea seguro para menores.

Mientras tanto, compartir experiencias es una forma de encarar un complejo problema que marcará el futuro de quienes hoy pueden quedar atrapados por la tecnología.

#### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar f/lanacion

#### Lijo

Señor Ariel Oscar Lijo, una simple pregunta: ¿no se le ocurrió renunciar a la oferta de integrar la Corte Suprema de Justicia? Gaspar I. Gazzola DNI 11.775.909

#### Aportes

Un solo banco en el mundo es prestamista de un único deudor y con dinero de sus bolsillos porque no capta depósitos. Es el Banco de Jubilados Argentinos, cuyos accionistas son acreedores de la Anses por el incumplimiento de las sentencias judiciales de reajustes de jubilaciones y pensiones que ordenan el pago completo de la retroactividad más el reajuste del haber dentro de los 120 días y que el ente estatal decide, unilateral e ilegalmente, no cumplir con ello para beneficiarse financieramente en perjuicio de los jubilados. Unos 90.000 beneficiarios previsionales contribuyen involuntariamente al ahorro financiero que obtiene el Tesoro nacional por la demora en el pago de dichas sentencias, por lo que son merecedores de un especial reconocimiento por su sacrificado aporte por esta vía al déficit cero, del que tanto se ufanan el presidente de la Nación y el ministro de Economía.

La clase pasiva sigue sumando injusticias y padecimientos ratificando que la seguridad jurídica es un derecho que no está reservado para los jubilados. Oscar Edgardo García osedgar@yahoo.com

#### Suspensión de clases En momentos en que el

proyecto de ley que declara a la educación como
servicio esencial vuelve a
comisiones, es preocupante ver cómo el municipio
de San Fernando notifica
la suspensión de todas las
actividades escolares para
el lunes 9 de septiembre en
homenaje a la Patrona del
municipio, Nuestra Señora
de Aránzazu.
En un contexto donde la
educación ha sufrido tantas interrupciones y se

encuentra en un estado crítico, cualquier oportunidad para garantizar la continuidad educativa debería ser aprovechada. La suspensión de clases, por cualquier motivo que no sea esencial, es un retroceso que afecta directamente a nuestros estudiantes y sus familias. Como sociedad, necesitamos replantearnos nuestras prioridades y entender que la educación debe ser una herramienta fundamental e ininterrumpida para el desarrollo de nuestro país. Es inaceptable que se sigan poniendo por encima

de la educación intereses políticos o religiosos, más aún cuando está en juego el futuro de nuestros niños y jóvenes.

Por eso, insto a las autoridades municipales y educativas a reflexionar sobre el impacto de estas decisiones y a trabajar juntos para garantizar una educación de calidad y constante, que esté por encima de cualquier bandera política o celebración.

María Monsegur DNI 30.742.493

La buena política

El partido Unir tiene una trayectoria de más de 35 años esmerándose en practicar eso que no sobra en nuestro país: buena política. A pesar de nuestro denuedo, se nos incluyó en la nota titulada "El trasfondo de las peleas: los partidos detrás de La Libertad Avanza que hoy son investigados por fraude al Estado", que aborda la corrupción con la impresión de boletas electorales. Es absolutamente falso que Unir haya sido parte del fraude al Estado que implicaba artimañas como presentar varias listas en las PASO para de ese modo multiplicar los aportes públicos para imprimir las arcaicas boletas electorales. Nunca pensamos en la política como negocio. Aunque suene a una ensoñación, siempre creímos en la política como servicio. La irrefutable prueba de que no participamos de

#### En la Red

esa nauseabunda práctica

es que desde 2007 con-

currimos a los comicios

integrando alianzas. En

ese año con la UCR y otras

FACEBOOK

Paro aeronáutico. Hoy no habrá vuelos entre las 5 y las 14



"La gente, el pasajero, siempre tomado de rehén, por los sindicalistas. ¡Vergonzoso!" Marcos Borodovsky

"¡Una solución urgente! Como siempre pagamos nosotros. Por qué esperar a que suceda esto" Nilda Casalena

"Hay que empezar
urgente el proceso
de reprivatización;
los gremios se
creen dueños
de Aerolíneas,
empresa deficitaria y
subvencionada por el
Estado nacional.
Esto es el colmo"
Emiliano Aguirre

LA NACION | VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OPINIÓN | 35

agrupaciones. En 2023 formamos parte de Juntos por el Cambio. En ninguna de las coaliciones en las que participamos tuvimos la administración de los fondos. Alberto Asseff Diputado nacional m.c. DNI 4.394.932

N. de la R. El partido Unir fue incluido en la nota citada debido a que es uno de los sellos que tuvo relación con José Bonacci y Jaime Alper, quienes de acuerdo con la investigación de LA nacion, y a la que se lleva a cabo en la Justicia, formarían parte del entramado vinculado con la impresión de boletas electorales. El exdiputado Alberto Asseff admitió a este medio haber tenido un vínculo con estos dos individuos y aseguró que al primero lo desplazó de su partido y que con el segundo no existió una relación jurídica ni pública. En septiembre del año pasado se dio a conocer que el fiscal Ramiro González libró oficios a todo el país para que se informen movimientos del partido Unir. entre otros, hasta 2019.

#### Fallo revocado

La Corte Suprema dijo, al revocar días atrás el fallo "Hartmann, Gabriel Leonidio", emitido en 2018 por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social (CFSS), que la ley 24.241 no se basa en tasas o porcentajes de sustitución del salario para determinar el primer haber de quien se jubila, sino en un mecanismo de cálculo diferente, ajustado -acotación mía-al régimen de convertibilidad que regía en tiempos de su sanción. Pero la Corte olvidó que la "convertibilidad" ya no rige más en el país, porque voló por los aires en 2001, y la inflación comenzó a hacer estragos en los ingresos de los jubilados y trabajadores argentinos. De modo que fue errónea la decisión de revocar el fallo "Hartmann" por no ajustarse a un método de determinación del primer haber jubilatorio de hace 30 años (1993). ¿Acaso no dijo siempre la Corte que los jueces deben ajustar sus decisiones a las circunstancias históricas del momento? Que Dios perdone a estos jueces que, desoyendo su propia doctrina histórica, perjudicaron de nuevo a los flagelados jubilados argentinos. Luis René Herrero Exjuez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

lheerero@fibertel.com.ar

**NUEVAS Y VIEJAS DERECHAS** 

# Híbridos ideológicos, pragmatismo y carisma

Sergio Berensztein

-PARA LA NACION-

ientras continúan las entendibles repercusiones por el triunfo de Alternativa para Alemania en Turingia, se acentúa la polémica sobre la fortaleza, los atributos y el eventual impacto de mediano y largo plazo que los movimientos de la nueva extrema derecha tendrán sobre los sistemas democráticos de Occidente. Esto se vincula con el debate político argentino, donde tiende a consolidarse el liderazgo de un Javier Milei que, hasta ahora, demuestra en la práctica una combinación singular de elementos tradicionales de la vieja derecha con otros aggiornados e inclusorelativamente vanguardistas para nuestro acervo cultural. Se trata de un híbrido entre heterogéneo y contradictorio, según el tópico de referencia y la hora del día: sus tuits nocturnos muestran su cara más despiadada. Conviene recordar al neurocientífico Matthew Walker: "El mejor puente entre la desesperación y la esperanza es una buena noche de sueño".

El crecimiento de partidos y candidatos de la "nueva derecha" constituye un hecho irrefutable. Algunos observadores lo consideran parte de un proceso de reversión democrática relacionado con el cuestionamiento a algunos de los valores o principios hasta ahora considerados fundamentales, como la tolerancia frente a la diversidad étnica y religiosa, ligada en particular a la inmigración. Otros rescatan que se trata de fuerzas que compiten dentro de las reglas del juego existentes, que no buscan en principio reinventarlas y que canalizan demandas e intereses que el resto de sus competidores habían ignorado, con lo que se evitan o se limitan los problemas de representación a los que se hace frecuente referencia.

Si amplios sectores del electorado apoyan a un candidato determinado, participan del proceso político y se involucran en el debate de ideas... ¿El sistema como tal es más fuerte o más débil? Puede que al establishment político "dominante"los valores que estos grupos defienden les parezcan erróneos o descabellados. ¿Acaso no pasaba lo mismo a fines de la década de 1960 y comienzos de 1970 con la cuestión ambiental o hace un siglo con los derechos laborales y la ampliación del voto a las mujeres? Si se respetan la letra y el espíritu de las normas que garantizan las libertades individuales y el pleno ejercicio de la democracia, bienvenidas sean las corrientes de aire fresco que oxigenan el debate de ideasy políticas, más allá de su origen o su componente ideológico.

Es cierto también que en varios casos recientes las fuerzas de derecha sufrieron fracasos o retrocesos: España, Francia, Australia y, sobre todo, el Reino Unido, donde el Partido Laborista acaba de lograr un triunfo histórico. Más aún, ajustado por población y PBI, en nuestro continente predominan los gobiernos "progresistas" (de norte a sur: Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Brasil y Chile). Sin embargo, no pueden negarse la resiliencia y la profundidad del "fenómeno Trump", que excede la polémica personalidad de su líder (que le permitió recuperarse de su dura derrota electoral de ha-



Milei parece disfrutar de sus diatribas como si no tuvieran costos reputacionales ni electorales significativos (o como si no le importara asumirlos)

ce cuatro años). Lo mismo puede afirmarse de Bukele, Bolsonaro y el propio Milei. Todos estos líderes comparten un elemento: carisma y facilidad para comunicar sus ideas a un electorado muy amplio.

Un atributo relevante de las nuevas derechas es el cuestionamiento frontal a los excesos de la "cultura woke" o "progre" en la que muchas democracias cayeron en las últimas décadas. Esto genera fuertes tensiones en la campaña electoral en los Estados Unidos, en especial por las protestas en contra de Israel que se generalizaron en varios campus de prestigiosas universidades y que parecen reiniciarse con el retorno de las clases, si bien en la convención demócrata en Chicago las manifestaciones propalestinas fueron mucho menos masivas e influyentes de lo que se esperaba. Es indudable que algunas políticas de "acción afirmativa" tuvieron efectos no deseados: tallos de la Justicia obligan a instituciones como el MIT a revisar los criterios de admisión, abandonando las polémicas cuotas para determinadas minorías.

Más controversial y preocupante es reivindicar el pasado autoritario de líderes o experiencias traumáticas históricas, como hacen Vox, con el franquismo en España, o las formaciones neonazis con el negacionismo del Holocausto. Una polémica que salpica a La Libertad Avanza, a la luz del escándalo por la visita de diputados de esa fuerza a la cárcel de Ezeiza para entrevistarse con represores condenados por crímenes de lesa humanidad. En parte, esto precipitó el aislamiento de Victoria Villarruel en esta materia por parte del Poder Ejecutivo. Buenas noticias: el consenso en relación con el Nunca Más es más sólido de lo que algunos suponían.

Autodefinido libertario, Milei es el único integrante de esta nueva generación de líderes de derecha con esa inclinación en materia económica. Esta originalidad lo acerca aún más a la familia Bolsonaro: Paulo Guedes, ministro de Economía y la figura más importante de la anterior gestión brasileña, fue el impulsor de atrevidas reformas promercado similares a las que pretende implementar el gobierno argentino. Las ideas económicas de Trump, en cambio, son drásticamente diferentes: rechaza la globalización y el libre comercio, está dispuesto a imponer tarifas altísimas a las importaciones chinas (aunque se mostró comprensivo con TikTok, hasta hace poco objeto de severas críticas por parte de toda la política de su país) y a proteger a sectores de la industria doméstica. Goldman Sachs estimó que, en caso de ser elegido, esto le podría costar a la economia norteamericana casi medio punto de su producto.

Las diferencias con la fórmula republicana son más profundas e incluyen sensibles cuestiones valóricas. Si bien existe coincidencia en rechazar el derecho al aborto, el GOP tiene una postura férrea a favor de la familia, un elemento ausente en la narrativa de Milei. Más aún, J.D. Vance, candidato a vice de Trump, lanzó una severa y riesgosa observación sobre Kamala Harris por el hecho de no ser madre en un país donde en 2023 se vendieron más cochecitos para mascotas que para bebés. Pues bien, ni Javier Milei ni su hermana Karina tienen descendientes humanos.

La conflictiva relación con la prensa es otro elemento característico de la nueva derecha. Milei parece disfrutar de sus diatribas como si no tuvieran costos reputacionales ni electorales significativos (o como si no le importara asumírlos). ¿Se arrepentirá en el futuro? Tal vez sea cierto que, en tanto las demandas económicas predominen en la agenda ciudadana, estas cuestiones pueden pasar a un segundo plano. Pero el mandatario también construye un legado en el que, innecesariamente, ensucia su presidencia con modos típicos de caudillos inescrupulosos y de tiranos de países bananeros: ya no es el candidato que desde los márgenes de la opinión pública buscaba instalarse en las redes sociales y en los medios masivos. Así como admite la necesidad de aumentar el volumen político de su gestión, con innovadores encuentros con legisladores dialoguistas o con el propio Jorge Macri para completar el traspaso a esta ciudad del transporte de pasajeros (cosa que su primo, inexplicablemente, no hizo durante su gestión), debería reflexionar sobre las formas y el contenido acordes con la magistratura para la que fue elegido. Lo mismo ocurre con los negativos y probablemente inconstitucionales cambios dispuestos en relación con el derecho a la información pública, otro error no forzado que implica una regresión de gravísimas consecuencias institucionales y que Guillermo Francos prometió reconsiderar.

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946, Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013, LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ, Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun, Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### **MANUSCRITO**

### Ginastera, la música de las pampas

Por Cecilia Scalisi

PARA LA NACION-

inebra. Diciembre de 1980. → Querida Georgy: Aquívan mis augurios para unas felices fiestas. Estoy terminando el Concierto nº 2 que se estrenará en Viena. Se anuncian varias cosas por mis65abrilesyel6dejuliosetocarán Panambí, mi opus 1 y este 2º concierto para cello, mi opus 50, en el Teatro Colón. Entre una y otra obra transcurren 45 años de lucha hasta alcanzar un ideal. No son muchas obras si pienso en Britten o en Shostakovich. A mi edad, ellos habían pasado las cien. Pero no hay que olvidar que soy argentino y no es mi país el que más meayudó. Si fuera inglés hoy sería un

lord. Si fuera ruso, sería 'el artista del pueblo'. Pero es mejor seguir adelante sin mirar a los costados como las mulas en los senderos montañosos". La carta dirigida a su hija Georgina la firmaba Alberto Ginastera, uno de los más grandes compositores del siglo XX, desde ese largo y definitivo exilio interior en Suiza donde transcurrió la última década de su vida. Un lamento en el que dejaba traslucir las huellas de las experiencias más amargas que le deparó la política.

1945. La primera de ellas, cuando en agosto de ese año fue exonerado como profesor del Liceo Militar luego de manifestar su repudio por

el despido de varios docentes que habían participado de una protesta contra el gobierno de Farrell, y dejó asentado que se lo despedía por su postura antiperonista y "por defender los principios de la libertad", afirmación por la cual decidió que el sombrio momento político lo obligaba a alejarse del país.

1952. La segunda experiencia dolorosa tras regresar a la Argentina y fundar el Conservatorio de Música y Arte escénico en La Plata, cuando en 1952 se le impuso rebautizar el instituto de formación musical con el nombre de Eva Perón, despropósito al que se opuso y por el que fue nuevamente exonerado bajo el causal de "antiperonismo explícito", perdiendo las cátedras que eran su sustento.

1967. El golpe final con la hora de Bomarzo cuando, bajo la dictadura de Onganía con un decreto de julio de 1967, firmado por el intendente de la ciudad y el director del Teatro Colón justificando "la indeclinable tutela de los intereses de la moral frente a las referencias obsesivas del sexo, la violencia y la alucinación". se prohibía en el coliseo porteño la

ópera que lo consagraba como compositor lírico tras su estreno mundial en Washington, erigiendo el caso como paradigma de la censura.

"Mi padre era católico al extremo". me contaba Georgina durante la lectura de una colección de cartas que recopilamos en un libro llamado De Padre a Hija, de entre las cuales surge el resignado párrafo inicial. "Mi padre era católico, creía en Dios y en la religión, pero tenía un principio fundamental para el arte: que debe ser libre eindependiente de la moral.

"No se tomaba la vida con sarcasmos porque todo le dejaba una huella profunda en lo recóndito del corazón"

No se tomaba la vida con sarcasmos porque todo le dejaba una huella profunda en lo recóndito del corazón, y ese hecho último-la prohibición de Bomarzo-, había abierto en él una herida incurable que marcó

un antes y un después con la Argentina para el resto de su vida".

Alberto Ginastera nació en Buenos Aires en 1916 y murió en Ginebra en 1983. De entre toda la pletórica música que compuso hay una simpleyentrañable melodía con que los cantantes lo recuerdan como una caricia en la voz, ¡pero vaya contraste porque dice "en mis pagos hay un árbol que del olvido se llama"!

Film&Arts lo recuerda con un documental de Marcelo Lezama para la serie Breaking Music, que cuenta el viaje de la violinista berlinesa Carolin Widmann a Buenos Aires tras los pasos del compositor y la inspiración de su arte, el ritmo de la ciudad y el frenesí de los años que dieron sus Pampeanas, el ballet Estancia, los conciertos para piano y violín, la guitarra, las Danzas criollas y ese espléndido, tan implacable y generoso Malambo suyo que como un trofeo se sube a cada escenario llevando orgulloso la música argentina -la música de las pampas-, un destello en medio de la noche con todos los colores y sonidos del universo. •

### Enigma textil

Edición fotográfica Diego Barros | Texto Diana Fernández Irusta

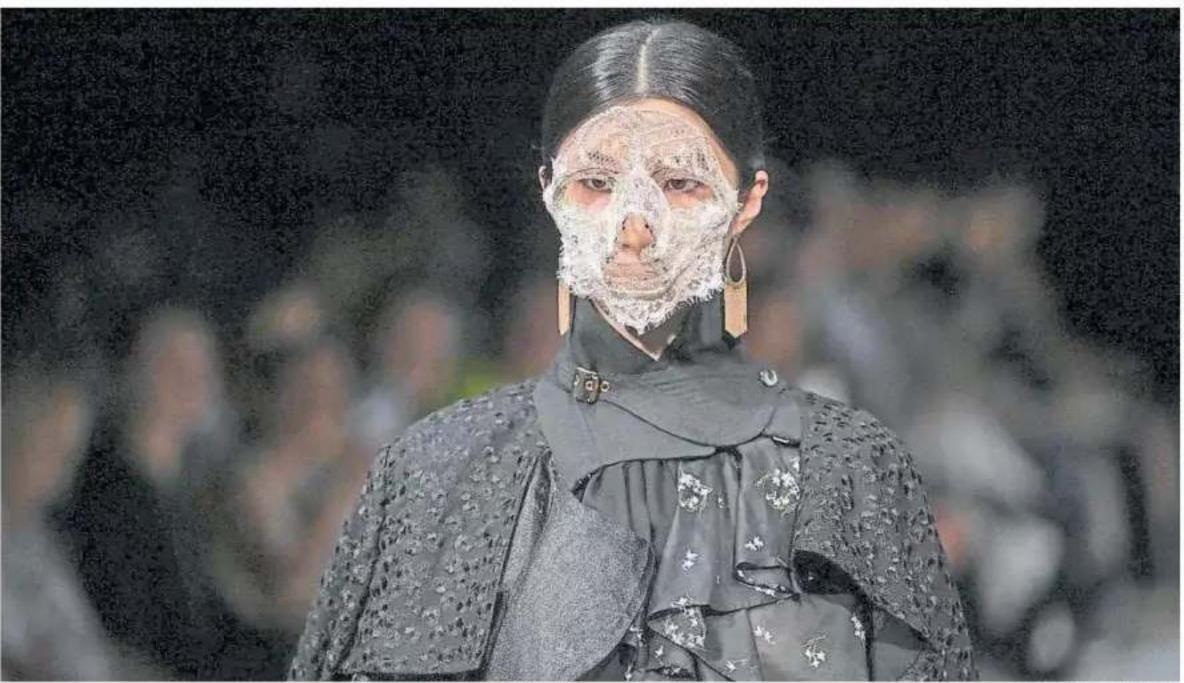

RICHARD A. BROOKS/AFP

as semanas de la moda siempre son bastante más que meras L puestas al día de lo que se viene en materia de estilo, mercado o industria. Empapadas de arte contemporáneo, audacias del diseño y gusto por la performance, las pasarelas compiten por lograr cada vez mayores niveles de sofisticación. Esta semana la cita fue en Japón, país pródigo en refinamiento, y una de sus apuestas, el desfile conce-

bido por la diseñadora Yukari Furuta. Apasionada por las técnicas del bordado de su país, Furuta, como muestra esta foto, dio un paso más y-sin eludir la provocación-ocultó el rostro de las modelos tras una delicada trama textil. Para las Bene Gesserit imaginadas por Denis Villeneuve en Duna, este tipo de ocultamiento no significaba otra cosa que poder; para muchas mujeres en el mundo de hoy, sometimiento. En la puesta en escena creada por Furuta, una dosis de enigma.

#### **CATALEJO**

Rostros, más que datos

#### Luis Cortina

"Perdón, señor, ¿no me ayuda con lo que pueda?". La señora, pocomás de 30 años, estaba con su nena de unos 10 en una esquina, en Núñez, junto a un almacén al que, probablemente, entraría después a comprar algo para comer ella y su hija. El changuito que llevaba delataba que su periplo había sido largo, y lo sería aun más para volver a casa. No es nueva la imagen, por supuesto, ni es única, desgraciadamente. Pero es uno de esos momentos en el que los números de las necesidades insatisfechas de cada vez más gente, en fin, de la pobreza en general, dejan de ser categorías sociológicas para adquirir el rostro de personas carenciadas.

Un reporte de la UCA mostró que en marzo de este año la pobreza había alcanzado al 55,9% de la población, yen junio había bajado al 49,4%. La indigencia, en tanto, bajó de 20,3% a 15,9%. Pero esa mejora no alcanzó a todos por igual. En cualquier caso, comocantan los números, casi la mitad de los ciudadanos siguen viviendo en condiciones paupérrimas.

Mora Jozami, directora de Casa3, cuenta que cuando pregunta a los encuestados en sus trabajos de campo a qué clase social sienten que pertenecen, 7 de cada 10 responden: a la clase media baja o baja. ¿Y hace un año? Solo el 46% se identificaba en esos segmentos. •













Cambio de manejo Después de tres años en el Championship, los Pumas tendrán otro apertura titular: Tomás Albornoz > P.8

Coria explica Tras la polémica con Zeballos y antes de la Davis: "No soy ningún estúpido ni mala leche" > P. 6

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso

y Francisco Schiavo

www.lanacion.com/deportes

**y** @DeportesLN

Facebook.com/Indeportes deportes@lanacion.com.ar deportes



# FÚTBOL » LAS ELIMINATORIAS



Rodrigo De Paul, eje y figura del seleccionado, con su vehemencia de siempre para escaparse de Paulo Díaz

M. BRINDICCI

# Ganar sin una zanahoria, el último invento de una Argentina insaciable

Nada detiene al campeón, que jamás se conforma: sin Messi, y en la noche de la despedida de Di María, la conducta colectiva sostuvo la goleada por 3-0 sobre Chile

#### Andrés Eliceche LA NACION

Un proyecto, no importa el tamaño. Tener un hijo, adoptar un gato, pintar una pared. Conocer el mar, plantar un rosal, aprender un idioma. Para estar vivo hay que sentirlo: desarrollar una idea que estimule y haga mejor cada día. El fútbol no escapa de esa lógica, está en su naturaleza. El desafío eleva la vara cada vez que se le pone una tilde azul a un objetivo. Y entonces se hace más difícil: ¿cómo seguir ganando después de ganar, ganar y ganar? Esta selección ya tuvo un hijo, adoptó un gato, pintó una pared, conoció el mar, plantó un rosal y aprendió un idioma. No le quedan zanahorias, pero sigue adelante. Porque de eso se trata. "¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos volvemos a casa?", los aguijo-

neó Scaloni en estos días a los jugadores, otra vez reunidos en Ezeiza, la fábrica de los sueños cumplidos. Faltan dos años para el Mundial: demasiado lejos todavía. No puede ser ese un incentivo ahora. Pero ahí está este equipo, el mejor que haya parido esta camiseta en su historia, un culto a la seriedad: competitivo siempre, voraz cuando se presenta la oportunidad, capaz de armar una goleada de la nada contra Chile la noche del reencuentro, tras la nueva conquista de América. No le hacen falta zanahorias. Un mérito que conviene poner por encima de los tangibles...

minutos sostenidos de dominio total. La selección percutía por derecha con Molina para terminar por el centro con los volantes que llegaban a pisar el área. Y el gol

parecía inevitable. Porque el juego fluía desde el medio, ese radio de acción propiedad de De Paul en ese tramo virtuoso del equipo. El volante de Atlético de Madrid manejaba el tiempo, el juego, a los compañeros e incluso al árbitro, hasta que Valenzuela lo amonestó por golpear a Dávila. Pero Chile no podía guarecerse ni en la autoridad arbitral: desbordada la línea media que comandaba Rodrigo Echeverria -figura de Huracán-, Paulo Díaz se mostraba como el último bastión antes de Arias, que vio cómo Julián Álvarez remató alto en la primera jugada de gol. Después, su Los primeros del partido fueron cuerpo y sus manos detuvieron un tiro de De Paul-tras una gran jugada colectiva- y un cabezazo suave de Nicolás González. Parecía que Argentina iba a hacer eso que suelen decir los relatores de radio: el

segundo gol antes que el primero...

Suele suceder en el fútbol: cuando no se coronan esas situaciones tan favorables, sobreviene un aplacamiento. La selección se destensó de pronto, sintió el efecto de que tanto martilleo no hubiera roto la pared del arco chileno. Y empezaron a quedar algunas costuras al aire: el bajo de nivel de Enzo Fernández en el corazón del equipo, por caso. Lejos del brillo que se le conoció, el volante de Chelsea no acertaba en los pases pero, sobre todo, no imponía ese tranco que se le conoce. Lo mismo Alexis Mac Allister, que componía la ya tradicional línea media con Fernández y De Paul: el de Liverpool remató muy alto la mejor ocasión que tuvo, pero sobre todo no cambiaba el ritmo en tres cuartos, cuando valía más la aceleración que la parsimonia. Y en eso,

un cabezazo de Matías Catalán dio en el palo del arco argentino, con Dibu Martínez ya vencido...¿Dónde se había extraviado toda esa musiquita dulce del comienzo?

Las dudas enfriaron más la noche del Monumental en el entretiempo, con un público más dado a la contemplación que al aliento: una constante en esta clase de partidos, con público más familiar que cuando juegan los clubes locales. Al final, ver a la selección suele ser un plan teatral amenizado con algún show extra, como el que en este caso protagonizó Ángel Di María, homenajeado antes del juego. Un plan, valga la digresión, en este caso alejado del calor popular por precios que lograron lo increíble: que incluso con la capacidad del estadio reducida por una sanción de la Conmebol no se hayan completado los asientos disponibles para ver al vigente bicampeón de América y el mundo. Paradojas.

Lejos de esas cavilaciones de café, al regreso del descanso una jugada coral revitalizó a la selección y entonó a los hinchas. Fue la que remató algol Mac Allister-iban apenas dos minutos-luego de que la pelota surcara de banda a banda y tuviera el salto de calidad del amago de Lautaro Martínez, que abrió las piernas para descaderar a la defensa chilena y servirle el trago en la mano a su compañero. Una asistencia invisible, que no cuenta en las estadísticas de los que le ponen métricas a todo pero tal vez no entiendan que el fútbol puede de a ratos parecerse al arte. Golazo.

El 1-0 no rompió la cadencia del

LA NACION | VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DEPORTES | 3

## 3 Argentina

#### (4-3-3)

Emiliano Martínez (6); Nahuel Molina (6), Cristian Romero (6), Nicolás Otamendi (6) y Lisandro Martínez (6); **Rodrigo De Paul A** (7), Enzo Fernández (5) y Alexis Mac Allister (6); Julián Álvarez (6), Lautaro Martínez (6) y Nicolás González (5). DT: Lionel Scaloni.

#### O Chile

#### (4-4-1-1)

Gabriel Arias (6); Mauricio Isla (5), Matías Catalán (), Paulo Díaz **A** (6) y Thomas Galdames (4); Felipe Loyola (5), Rodrigo Echeverría (5), Marcelino Núñez **A** (4) y Victor Dávila **A** (5); Dario Osorio (5); Eduardo Vargas (4). **DT:** Ricardo Gareca.

Goles: ST, 3m, Mac Allister (A); 39m, Álvarez (A), y 46m, Dybala (A).

Cambios: ST, 5m, G. Lo Celso

A (6) por N. González (A); 15m,
C. Palacios (5) por Dávila y W.
Alarcón (5) por Núñez (CH); 26m,
C. Baeza por Echeverria y E.
Mena por Galdames(CH); 33m,
P. Dybala por MacAllister, A.
Garnacho por Lautaro Martínez
(A) y M. Acuña por Lisandro
Martínez (A), y B. Brereton por
Vargas (CH); 43m, V. Castellanos
por Álvarez (A).

**Árbitro:** Jesús Valenzuela, de Venezuela (bien).

Estadio: River.

### Posiciones

| EQUIPOS     | P  | J | G | E | P | GF | GC | D  |
|-------------|----|---|---|---|---|----|----|----|
| Argentina   | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | n  | 2  | +9 |
| Uruguay     | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5  | +8 |
| Colombia    | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6  | 3  | +3 |
| Venezuela   | 9  | 7 | 2 | 3 | 2 | 6  | 7  | -1 |
| Ecuador (*) | 8  | 6 | 3 | 2 | 1 | 5  | 3  | +2 |
| Brasil      | 7  | 6 | 2 | 1 | 3 | 8  | 7  | +1 |
| Bolivia     | 6  | 7 | 2 | 0 | 5 | 8  | 14 | -6 |
| Paraguay    | 5  | 6 | 1 | 2 | 3 | 1  | 3  | -2 |
| Chile       | 5  | 7 | 1 | 2 | 4 | 3  | 10 | -7 |
| Perú        | 2  | 6 | 0 | 2 | 4 | 1  | 8  | -7 |

Los 6 primeros clasifican al Mundial de forma directa El 7 jugará Repechaje. (\*) A Ecuador se le descuentan 3 puntos por mala inclusión de un jugador en las eliminatorias anteriores.

partido, pero lo despabiló. Lo Celso se sumó al coro –lesionado González–y la selección por un rato toqueteó sin acelerar, como esperando el momento para clavar otro cuchillazo. Y Chile, sin enarbolar la bandera de la valentía, trató de dar medio paso al frente, a ver si podía mirarle la cara a Dibu, que hacía flexiones para no congelarse.

Sobre los 30' del segundo tiempo, con Ricardo Gareca moviendo el equipo con cambios que no alteraron la táctica, flotaba la sensación de que si había un gol más, iba a caer en el arco visitante. Pero el fútbol ha escrito libros sobre su carácter impredecible, razón suficiente para que nadie diera el asunto concluido antes de tiempo. Esta vez, a esa obra siempre en movimiento no se le agregó un capítulo, porque Julian Alvarez primero y Paulo Dybala después le dieron sentido a la presunción con dos zurdazos que perforaron la red chilena. Y activaron un grito que quedó sonando en el aire un rato después, cuando volvió el silencio, incluso después de la premiación a los flamantes bicampeones de América: "¡Dale campeón, dale campeón!". Un acto de justicia.

# Di María: la noche en la que el jugador le dio paso a la leyenda

"Fideo" tuvo una despedida inolvidable del seleccionado; antes y después del partido contra Chile, el rosarino recibió ovaciones que nunca olvidará

#### Leandro Contento

PARA LA NACION

No hay, no existen, no se inventaron manos capaces de contener tanta emoción. Ángel Di María lo comprueba al llevarse las palmas a la cara para cubrirse, para tratar, infructuosamente, de apresar esas lágrimas. Los homenajes se hacen en vida y Fideo recibió su merecido reconocimiento en la previa del partido contra Chile. En el césped del Monumental, mismo estadio que lo vio debutar un 6 de septiembre de 2008, tras su excelsa participación en los Juegos Olímpicos de Beijing, uno de los futbolistas más determinantes de la historia de la selección le puso punto final a su carrera con la camiseta celeste y blanca. Se va el jugador, nace el hincha. La leyenda.

Ni que hablar al final, ya consumada la victoria contra Chile por 3-0. Fideo salta, aunque de civil, es uno más en medio de la marejada celeste y blanca. Canta De Paul, empieza la vuelta olímpica; Lautaro Martínez vence la timidez y continua con el micrófono. Es rock adaptado a los tiempos del fútbol

"Es un momento difícil para poder hablar, tengo muchos sentimientos por dentro", comenzó diciendo Fideo, acompañado de su esposa, Jorgelina, y de sus hijas Mía y Pía. "Quiero agradecer a toda la gente que trabaja en la AFA, a mis entrenadores, a mis compañeros. Tuve la suerte de compartir plantel con varias generaciones de jugadores con los que no tuvimos la suerte de ganar nada. Y quiero agradecer también a estos chicos que me dieron la posibilidad de ganar todo", agregó Fideo, al borde del llanto, y volvió a agradecer a su familia, a sus papás, a su mujer, a quienes "estuvieron en las malas". Y prometió volver a la cancha como hincha, para alentar a una selección que "seguramente seguirá ganando cosas".

Nacido el día de los enamorados –14 de febrero– de 1998, consiguió el amor eterno de un país que tardó en quererlo de forma unánime. Criado en una humilde casa de la calle Perdriel, en el Barrio Alberdi de Rosario, Angelito golpeó tanto la pared que al final se rompió. La rompió. Y se puso al equipo al hombro, una y otra vez, a pesar de las

dificultades. Como cuando Diana, su mamá, pedaleaba 18 kilómetros hasta el predio de Rosario Central, porque era el fútbol, y nada más que el fútbol, el mejor combustible para llegar a la meta. En subida, en bajada, pasando por los barrios más peligrosos, bajo la lluvia, con frío, de noche. En las buenas y en las malas. Siempre.

A los 14 jugaba por plata y a los 20 jugaba por la gloria. Se consagró en Beijing, triunfó en Benfica y Real Madrid. Fue campeón en la Juve, el United y el PSG. Fue felizen la selección. Fueron 145 partidos, 31 goles, 32 asistencias y cinco títulos que completan el palmarés del jugador más decisivo del ciclo Scaloni y uno de los grandes héroes de la historia de la selección. Batalló contra las críticas, contra las lesiones, contra los fantasmas.

Se perdió la final de Brasil 2014 por un desgarro en cuartos. Contra Chile en la Copa América 2015 duró 29 minutos en la cancha. No se le dio tampoco en 2016. Ni en Rusia 2018. Ni Scaloni lo tuvo en cuenta al inicio de su ciclo. El resto es historia conocida: gol a Brasil para levantar la Copa América en el Maracaná;

gol a Italia en Wembley para encaminar la Finalissima; gol a Francia para ponerse 2-0 en la final del Mundial. Antes, un grito que valió oro: a Nigeria en los Juegos. Y otro a Suiza para avanzar a semifinales de Brasil 2014. Cualquier homenaje queda chico para una estrella de su talla.

Una hora antes del partido, las luces del Monumental se apagaron para que Sergio Goyochea presentara a un Di María vestido de civil pero con el alma celeste y blanca. Acompañado por su familia, Fideo observó un emotivo video locutado por su hija Pía que lo hizo emocionarse hasta las lágrimas: "De un Angel para otro Angel". Un repaso por la carrera de Fideo y sus goles más importantes. Sus buenos y malos momentos. Su vida en la selección. El cierre estuvo a cargo de Lionel Messi, con un mensaje grabado desde Estados Unidos, donde se recupera de su lesión.

"Perdón por no poder estar en esta noche tan especial para vos, estoy acá tratando de ponerme bien para volver lo antes posible. Quería desearte que disfrutes mucho de esta noche como en todo este tiempo en la selección. Este es un homenaje más que merecido por todo lo que nos diste. ¿Quién iba a decir que todo iba a terminar de esta manera después de todo lo que vivimos juntos? Te vamos a extrañar mucho. Te quiero mucho y te deseo siempre lo mejor", fueron las palabras del 10.

Además de la ovación del Monumental, Di María recibió una réplica de la Copa América de manos de Claudio "Chiqui" Tapia y Alejandro Domínguez y disfrutó de las estrofas del tema "No me olvides" en la voz de Abel Pintos, que también le agradeció sus goles: "Te amamos, Fideo". Y no. Nadie lo va a olvidar. •

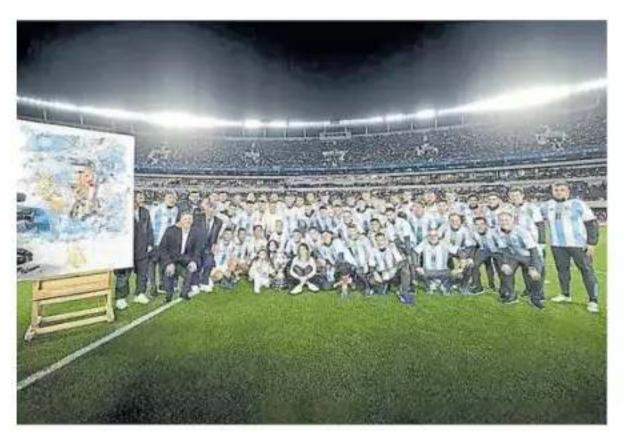





La noche de Ángel: postales de equipo, en familia y con el agasajo de sus excompañeros; fue una fiesta completa

# FÚTBOL » LAS ELIMINATORIAS



El momento de la definición de Julián Álvarez, que marca el segundo tanto ante Chile

MARCOS BRINDICCI

# Scaloni renueva el tablero con la fórmula del nueve y medio

Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartieron el ataque argentino por cuarta vez; buen entendimiento y gol del cordobés

Leandro Contento PARA LA NACION

La fórmula del 9 y medio volvió a darle resultados a una Argentina invicta con la sociedad Julián Álvarez-Lautaro Martínez. La principal variante táctica que mostró el equipo de Lionel Scaloni frente a Chile fue una de las claves del triunfo albiceleste ante el conjunto dirigido por Ricardo Gareca. Las dos referencias de área de la selección exigieron pocoa Gabriel Arias, pero aportaron su cuota de jerarquía en la acción previa al primer gol y ponerle el broche de oro a otra sólida victoria del equipo.

El capitán de Inter y el atacante de Atlético de Madrid compartieron la delantera por cuarta vez en la era Scaloni. Y aunque fue poco lo generaron en sociedad, armaron un interesante avance por la izquierda que derivó en el tanto de Alexis Mac Allister. Tras un primer tiempo deslucido en el que la Argentina fue de mayor a menor, Julián y Lautaro se encendieron en el inicio del segundo tiempo para redondear una más que aceptable actuación colectiva.

Martínez v Álvarez se encontraron en el momento justo y la selección pudo plasmar en la red la superioridad de la primera etapa: pase profundo de Rodrigo De Paul, buen desmarque de Julián, pantalla de Lautaro y toque de primera de Mac Allister para el 1-0. Una acción brillantemente ejecutada y con el sello de los campeones del mundo.

Álvarez fue el más movedizo de los dos: fue por todo el frente de ataque, enrocó posiciones con Nicolás González y provocó varias faltas. En el final, Lautaro le dejó su lugar a Alejandro Garnacho y Julián pasó a ocupar la posición del exjugador de Racing. Su gol, de todos modos, fue un bombazo desde fuera del área. Una definición fuoriclasse para convertirse, junto a Lautaro y De Paul, en una de las grandes figuras de la noche. Zurdazo desde 20 metros que superó la estirada de Arias y traspasó la línea tras un rebote en el travesaño. Una verdadera maravilla.

Decisivo en el primer gol, Martínez fue puro empuje y a la vez de los más claros en el manejo de la pelota. Luchó, jugó, generó espacios, foules y "asistió" a Mac Allister dejando con un espectacular gestotécnico, simulando un remate al arco y dejando correr el balón entre sus piernas. Además, aguantó bárbaro de espalda y buscó en todo momento asociarse con sus compañeros. Tras el partido, Lautaro siguió dirigiendo la batuta pero fuera de la cancha: micrófono en mano, encabezó los festejos por la obtención de la Copa América con cantitos contra Francia y Brasil, ya con Ángel Di María como un jugador más, en la noche de su despedida.

Julián y Lautaro compartieron por cuarta vez la delantera en 78 partidos del ciclo Scaloni. La primera fue el triunfo 3-0 sobre Jamaica en la previa del Mundial, cuando el DT pareció encontrar la delantera con vistas a la Copa de Qatar. A los 13 minutos, la Argen- 9. O, mejor dicho, el 9 y medio. tina ya ganaba 1-0 de la mano de sus puntas: amague de Lautaro en el área y pase atrás para Julián. La segunda prueba fue en el triunfo por la mínima diferencia ante Paraguay, en estas mismas eliminatorias, con la pirueta de Nicolás Otamendi. Aquella vez, la sociedad no funcionó en plenitud, pero la selección mostró el nivel más alto en

#### Cristiano Ronaldo llegó a los 900 goles

Cristiano Ronaldo sigue reescribiendo los libros de la historia grande del fútbol mundial. A los 39 años, el delantero portugués marcó otrogol y se convirtió en el primero en llegar a las 900 conquistas oficiales. El tanto se produjo en el Estadio Da Luz, de Lisboa, en un partido que el local venció 2-1 a Croacia por la la fecha de la UEFA Nations League.

Los asistentes sabían que el hecho histórico sobrevolaba la atmósfera desde el momento que CR7 fue confirmado como titular. Diogo estableció el 1 a 0, y a los 34 minutos de la etapa inicial Nuno Mendes envió un centro para la entrada de CR7, que se el balón con un derechazo, para ver cómo se colaba en el arco ante la mirada del arquero Livakovic.

la era postMundial. Y la última vez había sido en la antesala de la Copa América de Estados Unidos, en el triunfo 1-0 ante Ecuador, en el Soldier Field de Chicago. Ese día, Lautaroy Julián compartieron ataque con Di María y el Araña, con poco. fue de lo mejor de una Argentina que ganó con lo justo.

"Jugar con uno u otro es parte del fútbol. A lo largo de mi carrera he jugado muchas veces con otro delantero y en diferentes posiciones, dependiendo de lo que necesita el equipo, lo que pide el cuerpo técnico. Estoy acostumbrado a eso y no tengo problema en compartir el ataque", había aclarado Julián, en la previa del partido con la Roja. Y lo cierto es que tanto él como Lautaro demostraron no tener inconvenientes para conformar el doble

El propio Scaloni había planteado la posibilidad de que Lautaro y Julián compartieran delantera a pesar de no ser un enamorado de esa variante. Con Lionel Messi, claro, será otro cantar, aunque tanto Julián como Lautaro superaron el examen. "Es la pregunta de siempre y voy a responder lo mismo de siempre, porque no hay otra realidad. Pueden jugar juntos, pueden no jugar juntos, dependemos mucho de cómo queremos jugar. Lo hicieron juntos y dependerá del rival que vamos a enfrentar. Pero sin duda que pueden compartir ataque", explicó en su conferencia, dejando en clara su apertura a diferentes sistemas.

Más allá de algún signo de cansancio, tanto Julián como Lautaro terminaron en óptimas condiciones físicas y podrían repetir este martes en la visita a Barranquilla. Por lo pronto, la selección ganó sus cuatro partidos con Álvarez-Martínez, con dos goles del Araña y una asistencia de Lautaro. Habra que ver qué decide Scaloni y de qué manera planteará un partido caliente que hinchas y jugadores colombianos consideran una revancha de la final perdida en Miami.

Anoche, en el Monumental, los coló entre dos defensores y conectó hinchas ovacionaron de pie tanto a Julián (un hijo de la casa) como a Lautaro y corearon sus nombres al momento de dejar el terreno. •



El festejo de Algarañaz

# Más alto que nunca, Bolivia borró a Venezuela

En El Alto, a 4150 metros, el equipo local se impuso 4-0

Tal como lo pensó cuando decidió cambiar de estadio y jugar aún a más altura que en La Paz, Bolivia se despachó con una contundente goleada por 4 a 0 sobre Venezuela, llegó a los seis puntos y se metió en zona de repechaje rumbo al Mundial 2026, que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá. El partido se disputó ante 20.000 fanáticos en el estadio Municipal de El Alto, a 4150 metros sobre el nivel del mar, 550 por encima del Hernando Siles de La Paz, escenario habitual del conjunto verde.

Con este resultado, el conjunto boliviano volvió a la victoria y alcanzó los seis puntos, lo que le permitió superar transitoriamente a Paraguay (un partido menos) y trepar al puesto 7, con apenas una unidad menos que Brasil, el último que hasta el momento se clasifica directo al Mundial del año próximo.

Vaca, Algañaraz, de penal, Terceros y Monteiro anotaron los goles. Venezuela, dirigido por el argentino Fernando Batista, no encontró los caminos ni tuvo respuestas físicas para sostener el desarrollo.

#### Se despide Luis Suárez en el Centenario

La continuidad de las eliminatorias propondrá hoy partidos desafiantes. Uruguay, sin los jugadores suspendidos tras las agresiones en la Copa América, vivirá una noche especial en el estadio Centenario, ante Paraguay: será la despedida de Luis Suárez. Brasil, que necesita reaccionar y sumar puntos, recibirá a Ecuador, con el debut de Beccacece como DT. Además, Perú vs. Colombia.



URUGUAY | PARAGUAY Árbitro: Darío Herrera (Arg.) 20:30 TV: TyC Sports



BRASIL | ECUADOR Árbitro: Facundo Tello (Arg.) 22:00 TV: TyC Sports 2



PERÚ | COLOMBIA Árbitro: Esteban Ostojich (Ur.) 22:30 TV: DSports

LA NACION | VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# **AUTOMOVILISMO** » FÓRMULA 1



"Depende de él", dijo Volwes, el jefe de Williams, sobre el futuro de Colapinto en el equipo

# El plan de Williams para Colapinto y el motivo de la elección de Sainz Jr.

En Grove proyectan al argentino como piloto de reserva y desarrollo, a la espera de la tarea de reconstrucción que liderará el español

Alberto Cantore

LA NACION

Tres semanas atrás, en Buenos Aires, donde participó de una jornada de promoción de Gulf, Franco Colapinto confesó que fue candidato para ser compañero de Alexander Albon en Williams en 2025. El pilarense, de 21 años, tenía un plan de tareas para el año, con la Fórmula 2 como meta y más tarde resolver su futuro. El accidente que protagonizó Logan Sargeant en el circuito

de Zandvoort, en el Gran Premio de Países Bajos, aceleró un sueño que el joven talento atesoraba: llegar a la Fórmula 1, ser parte del exclusivo mundo de 20 asientos. Se sentía preparado para la misión y la decisión del equipo de reemplazar con su figura al estadounidense en las últimas nueve fechas del calendario 2024 ratificó la corazonada. La percepción del piloto sobre tomar una butaca el año próximo en Williams la revalidó James Volwes, jefe de la escudería de Grove, aunque el británico sentenció que el principal candidato era Carlos Sainz Jr., que dejará Ferrari al final del curso. Existe un proyecto de largo aliento para Colapinto, que el rendimiento en los grandes premios que restan del año y el tiempo dictaminará, como ahora, si el sueño vuelve a convertirse en realidad.

"Me sentí cerca. Creo que era el segundo, detrás de Carlos", apuntó Colapinto, después de que Williams anunciara a Sainz Jr.. "Mi sueño era que se estirara la definición y desapareciera la chance de Carlos, pero es un honor que esté en el equipo. Es una llegada que impresiona: vendrá de Ferrari, con mucha experiencia e información. Es un buen compañero para Albon", analizó el argentino, que despertó elogios con la performance en el primer entrenamiento libre del GP de Gran Bretaña, cuando condujo en Silverstone el auto de Sargeant. En Williams proyectan que siga, tras la integrante del conjunto.

Las piezas en Grove las mueve Volwes, que priorizó a Sainz Jr. para completar la alineación de 2025. La flexibilidad del contrato, la reconstrucción que está desandando el equipo –el segundo con mayor cantidad de títulos de Constructores: nueve- y la vinculación con Mercedes resultaron determinantes para el acuerdo. "Había una lista y Colapinto formaba parte de ella", destacó Volwes, que resumió los argumentos para que el madrileño, de 30 años, tomara ese espacio: "Carlos rinde al máximo con el auto e impulsa el desarrollo. Es uno de los mejores de la parrilla, y para los próximos años de Williams necesitamos dos pilotos que empujen al equipo y esto es lo que realmente quiero en el fondo de mi corazón: una escudería en la que podamos traer a pilotos como Franco y darles la plataforma adecuada. Hubo una consideración con Franco, pero

nuestro viaje es para los próximos años y podría ser de hasta cuatro en un renacimiento y para hacer eso necesito un líder y un auto con rendimiento", explicó Volwes en una charla con Motorsport.

¿Qué lugar ocupará Colapinto en Williams con Sainz Jr. y Albon con vínculos de larga duración? "El futuro, hasta cierto punto, está en sus manos: si se desempeña bien permanecerá con nosotros como piloto de reserva e invertiremos en él en término de pruebas TPC [Testing of PreviusmCar; entrenamientos con autos de dos años de antigüedad] y otros ensayos. También puede existir interés de otros equipos, dependiendo de su rendimiento: en ese sentido, tiene futuro. Y la F.1 es variable, queda al descubierto en lo que cambió en seis meses, por no decir un año. Nadie sabe qué oportunidades existen en cualquiera de los equipos en 2025 y 2026. Nosotros estamos invirtiendo en alguien que creo que tendrá oportunidades, aunque todavía hay asientos disponibles en la parrilla", relató Volwes.

Silverstone el auto de Sargeant. En Williams proyectan que siga, tras la sorpresiva irrupción en la F.l, como integrante del conjunto.

Las piezas en Grove las mueve Volwes, que priorizó a Sainz Jr. para completar la alineación de 2025. La flexibilidad del contrato, la reconstrucción que está desandando el equipo –el segundo con mayor cantidad de títulos de Constructores: nueve– y la vinculación de la marca de los anillos.

Para ser parte de la grilla en 2025 hay apenas dos butacas libres: una en RB, que aseguró la continuidad del japonés Yuki Tsunoda y debe analizar si el australiano Daniel Ricciardo se mantendrá en la formación o invertirán en algún joven talento de la Red Bull Academy Programme, y la restante en Sauber, que a partir de 2026 se convertirá en Audi. Nico Hulkenberg, actualmente en Haas, es el piloto confirmado de la marca de los anillos.

Colapinto tenía un sueño: correr en la F.1. Sin butaca para 2025, logró debutar este año con la decisión que tomó Williams. En Grove tiene un espacio para desarrollarse y en el futuro podría ser oficializado como piloto titular: una situación parecida a la que desanduvo Jack Doohan, que optó por esperar su momento y en 2025 conducirá para Alpine en reemplazo de Esteban Ocon. Saltearse escalones, tomar la oportunidad inmediata, es el otro camino: fue el que ejecutó Oscar Piastri, que sin una opción clara de parte de Alpine optó por el llamado de McLaren.

## Volkswagen Argentina S.A.

Con el objetivo de preservar la seguridad de sus clientes y confiabilidad de sus productos, Volkswagen Argentina S.A. informa a las autoridades competentes y convoca a los propietarios y usuarios de vehículos Amarok, comercializados en la República Argentina, cuyos números de chasis (no consecutivos) se detallan más abajo, a coordinar por razones preventivas, una verificación técnica y tarea correctiva de carácter preventivo en los Concesionarios de la Red Volkswagen.

Esta campaña resulta necesaria en virtud de que, luego de un nuevo análisis en laboratorio, se ha detectado la posibilidad de que las manijas exteriores de las puertas del lado derecho funcionen de manera errática o no funcionen.

Volkswagen Argentina S.A. realizará la tarea correctiva en forma preventiva y gratuita a través de su Red de Concesionarios Volkswagen, la cual consiste en reemplazar la cerradura derecha delantera y/o trasera. A tal fin, los propietarios y usuarios deberán coordinar el turno correspondiente con el concesionario Volkswagen de su preferencia.

Ud. puede consultar si su vehículo se encuentra incluido en la campaña ingresando en https://www.volkswagen.com.ar/app/local/postventa-recall/, ingresando su número de chasis o, través de nuestros teléfonos de Atención al Cliente indicados debajo.

| Modelo | Fecha de Fabricaci | Fecha de Fabricación |            | lización                | Chasis                             |                   |  |
|--------|--------------------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|--|
|        | Desde              | Hasta                | Desde      | Hasta                   | Desde                              | Hasta             |  |
| Amarok | 28/01/2020         | 05/02/2024           | 22/02/2020 | 11/03/2024              | 8AWD*22H*LA016981                  | 8AWD*22H*RA014754 |  |
| Amarok | Origen: Argentina  | Origen: Argentina    |            | 2021, 2022, 2023 y 2024 | Total de vehículos afectados: 1409 |                   |  |

Atención al Cliente: 0800-888-8338 Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.







# Guillermo Coria

# "No soy estúpido ni mala leche"

Pocas horas antes de viajar a Manchester, por la Copa Davis, el capitán se refirió a las diferencias con Horacio Zeballos, Nº 1 en dobles, y a las chances de la Argentina



TEXTO Sebastián Torok

ue en febrero, en Rosario, bajo un clima sofocante. El equipo argentino de Copa Davis caminó por la cornisa, pero resistió. Pese a la diferencia de jerarquía con Kazajistán, los capitaneados por Guillermo Coria se impusieron en el último suspiro, por 3-2, sobre el polvo de ladrillo del Jockey Club. En el quinto partido, Dmitry Popko tuvo dos match-points frente a Sebastián Báez, pero al final celebró el jugador de Billinghurst, la Argentina superó los Qualifiers y, después de dos años, se ganó un lugar en la etapa de grupos de las Finales, donde juegan los mejores 16 países. El próximo martes, en Manchester, está previsto que la temperatura no supere los 15 grados y estará lluvioso. En el estadio AO Arena jugará el equipo nacional. Pasaron siete meses desde un extremo al otro.

Báez, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y los doblistas Andrés Molteni y Máximo González, los mismos que compitieron en Rosario, estarán desde las próximas horas en esa porción británica, sede del grupo D, compartido con los locales, Finlandia y Canadá. Se jugará sobre superficie dura y bajo techo, condiciones inusuales y espinosas para los nuestros. Los primeros dos países de cada zona avanzarán a las Finales de noviembre, en Malaga, una instancia de cuartos de final a la que la Argentina no accede desde 2019. Desde febrero hasta hoy corrió mucha agua bajo el puente, incluidos tres Grand Slams (si se cuenta el US Open, que finaliza el domingo). Coria, como capitán, acompañó a los argentinos a los Juegos Olímpicos, pero la designación despertó cruces y discusiones por la ausen-

cia de Horacio Zeballos, el doblista Nº 1 del mundo.

"Nuestra relación no es buena", sentenció el marplatense hace unas semanas, cuando Coria lo volvió a contactar para saber si se encontraba disponible para la serie de la semana próxima. El Mago todavía está perturbado por el ida y vuelta con Zeballos. Insiste en que, al hacer la designación para París 2024 fue prioritario el "compromiso" demostrado por la Copa Davis y la ausencia de Zeballos ante Finlandia (en febrero de 2023, de visitante) y contra Kazajistán le restó chances. Hoy, a pocos días de una nueva serie, opta por mostrar un tono moderado.

#### -¿Te arrepentiste de no llevar a Zeballos a París?

-No te voy a decir si me arrepiento o no, porque eso ya es entrar en... A mí, la verdad, es que no me agrada para nada leer que no está en el equipo por un tema personal. Creo que de mi lado no tengo nada en contra de Horacio; es una persona que respeto, admiro y lo que está haciendo es historia y me pone muy feliz por él. Cuando en julio dimos la lista preliminar yo les avisé a todos que los ibamos a estar contactando para ver cómo estaban físicamente, si estaban con ganas de estar dispuestos, nada más que eso. Y me encuentro con una declaración (de Zeballos) que nos sorprendió a todos. Pero bueno, la palabra que él recibió es la misma palabra que recibieron todos los jugadores, y lo puedo decir adelante de todos los chicos. Lamentablemente no pudimos contar con él en dos series muy importantes, en las que jugábamos cosas importantes y siempre fue claro el mensaje, que se le iba a dar prioridad al compromiso con racio lo merecía? Sí, se lo merecía; la Copa Davis y por eso un poco fue

la decisión de París. Yo no pienso en los intereses que hay vinculados a quien los representa ni nada; trato de mantener la unión del equipo, la química, sostener y apoyar, porque...ojo, no es que estoy llevando a un equipo que no lo merece, que no hace méritos para ir. O sea, yo no soy ningún estúpido, ni mala leche, ni tengo nada personal con Horacio.

#### -¿Pero no creés que deportivamente, por el nivel de Zeballos, podrías haber cambiado el método de designación?

-Estaba hablado. Hay cosas que quedan adentro. Para mí no es bueno esto, porque antes ya hemos vivido situaciones en la Davis que no fueron buenas. Es un ida y vuelta que no sirve. Esto, ahora, no está pasando y acá no pasa, hay buena química, hay buena unión, el mensaje fue claro, yo tengo que sostener a los chicos, apoyar y mantener la palabra que se les dio a todos por igual. Es un proceso y siempre fue claro. Con Horacio cumpli la palabra en el US Open pasado, cuando se sabía que tenía que jugar una Copa Davis más para estar seleccionable. Lo convocamos para febrero y tres o cuatro días antes no pudimos contar con él. El mensaje fue claro.

#### -¿Si él jugaba en Rosario podría haber sido seleccionado para Paris?

 Iban a estar los tres (por los otros doblistas) en las mismas condiciones.

## -¿Podrías haber cambiado de

-Cambiaba todo. Es que... Quedó demostrado también con España en los Juegos, que no te aseguraba una medalla [en referencia a Marcel Granollers, compañero habitual de Zeballos en el tour]. Pero bueno, merecerse lo merecían todos. ¿Hose lo merecían todos. Pero tengo

que sostener la palabra que se les dio a todos. Estoy tranquilo de que cumplí con el compromiso de los jugadores. Machi y Molto hicieron méritos para estar en París; les tocó jugar contra Nadal y Alcaraz, fue durísimo, y así todo tuvieron chances. El tema con Horacio no me agrada nada; yo no la pasé bien, no la pasamos bien, porque no le hace bien a nadie, a él tampoco. Lo que dejo bien en claro es que yo no soy malintencionado. Estaba todo hablado. El tiene su punto de vista; yo tengo el mío. Obviamente que no está de acuerdo con las decisiones, pero no se puede cambiar a mitad de camino, faltando poco. No fue para nada agradable. El mensaje fue para todos el mismo. Pero me tocó vivir esto y es una pena.

La delegación argentina, con el presidente de la AAT, Agustín Calleri, incluido, viajará este jueves a Manchester. El primer desafío será el martes contra Canadá; tres días después, el 13, se medirá con Gran Bretaña; y el sábado 14 cerrará la actuación ante Finlandia, siempre desde las 9 de nuestro país.

"Me pone contento estar otra vez en las instancias finales, por segunda vez en tres años. Es donde la Argentina tiene que estar siempre, por historia y por los jugadores que tenemos. Es una serie en la que los cuatro países tienen las mismas posibilidades, tanto en el singles como en el dobles", le dijo Coria a LA NA-CION. Y prosiguió: "Lo importante es que tenemos un equipo con jugadores que llegan sanos, que teníamos a disposición a un montón de jugadores, que por suerte cada vez se va haciendo más difícil la elección. Porque acá podrían haber estado también Navone, Fran Comesaña, Díaz Acosta, Tirante... Ahora va a ser todo un tema estratégico, porque al tener tres series en una semana también hay que ir viendo cuál es la mejor planificación. Después puede salir bien, puede salir mal. Pero lo importante es que uno también tiene esa información del día a día, del contacto con el entrenador, con el jugador y ahí se va viendo cómo conviene formar el equipo. Llegamos con otro ida y vuelta, con otra confianza con los jugadores, sobre todo en la comunicación, porque ya son tres años trabajando con los chicos y nos conocemos casi de memoria".

Después llegó el tiempo de temas puntuales.

#### El sufrimiento en Rosario

"Después estuve veinte días sin poder levantarme de la cama. Nosotros no estamos relajados con estos tipos de serie, porque se juega de local, son chicos que están dando los primeros pasos. Mi preocupación y deber es que, para ellos, cuando estén en la Copa Davis, sea una buena experiencia, porque les quedan

#### Sinner ante Draper y una semifinal estadounidense

Hoy, desde las 16, se jugarán las semifinales de varones del US Open. Jannik Sinner, número 1 y gran candidato tras las caídas de Novak Djokovic v Carlos Alcaraz, se medirá con el británico Jack Draper (25'), la revelación del torneo. Por la noche se enfrentarán Taylor Fritz (12') y Frances Tiafoe (20'); el ganador de ese cruce será el primer estadounidense en llegar a la final del Grand Slam neoyorquino en 18 años. Anoche se disputaban las semifinales femeninas.



El capitán Guillermo Coria, en el Tenis Club Argentino, con la NACION, antes de via

LA NACION | VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPORTES | 7

## RUGBY » UNA MALA NOTICIA PARA LOS PUMAS



jar a la serie de Copa Davis en Manchester

R. PRISTUPLUK

años. Y acá, si no ganás, te empiezan a pegar duro, si no representas al país también se siente. Entonces, no es fácil salir a jugar, de local, partidos cortos, que no te da la chance a ponerte nervioso, que el rival lo siente, no tiene nada que perder, entonces te juega en otro nivel. Por eso las series de septiembre y febrero las festejamos mucho, porque había que pasar esa prueba. Los chicos las superaron muy bien. La Copa Davis te deja quince días de cama. A ellos les queda mucho por delante. Estoy convencido de que tenemos un equipazo y tenemos un montón de jugadores que vienen. Esta serie de Manchester será un premio para ellos, porque con 40 y pico de grados que tuvimos en Rosario, sacaron adelante una serie tremenda".

#### Los adversarios en Manchester

"Los rivales son difíciles, con experiencia. Está todo muy abierto: podemos ganar las tres series, podemos perder las tres series. No somos menos que nadie, ni tampoco nos creemos más que nadie. Estamos todos parejos, todos nos respetamos. De los cuatro grupos que hay, el nuestro es de los más equilibrados. Acá, cada set vale oro para la clasificación".

#### Jugar bajo techo.

"Si, es difícil. Es verdad que no hay viento, a la hora de impactar se hace bien. Los chicos, a lo mejor, no han tenido en el circuito grandes resultados, pero creo que no hay excusa, todos los chicos juegan bien, ya llevan dos o tres años en el circuito grande, pero esto es Copa Davis. Van sumando series, experiencia, se van fortaleciendo, y no dejan de ser jóvenes. Pero al jugarse dos singles y un dobles en cada serie, se va a definir con el que

sepa manejar mejor las emociones y aprovechar mejor las oportunidades que se van presentando. Nosotros ya lo hemos visto las últimas dos series (ante Lituania, de local, en septiembre pasado, y ante Kazajistán), en las que éramos serios candidatos y el otro rival también juega y a veces es donde hay mayores sorpresas. Al ser partidos cortos, al mejor de tres sets, no le da chances a la irregularidad: el que está más parejito sacará ventaja".

#### Tres para dos lugares

"¿Cómo elegiré a los singlistas? Hablando con el jugador, con el coach y sabiendo cómo se sienten. Hay jugadores a los que cierto estilo de juego les sienta bien, más allá de la superficie. Ya entrás diferente a la cancha: con el pecho inflado o preocupado. Es como le pasaba a Federer con David (Nalbandian): lo respetaba. Si un jugador no se siente para nada cómodo, no lo podés exponer a esa situación. La suerte que tenemos es que contamos con variedad y tenemos tres partidos por jugar, podemos ir rotando y cualquiera puede entrar".

#### Transición y futuro

"Como capitán me tocó un momento de recambio y de conocer a los chicos por haber viajado a los G3, G2, G1, a los Futures, a todos los torneos. Hoy estamos llevando a cinco jugadores y tres debutaron hace dos años y medio. Navone, Comesaña y Camilo Ugo Carabelli también podrían haber estado. El día que me toque dejar la capitanía quedará un equipo sólido, con buenas sensaciones. Lo que quiero es que ellos se sientan tranquilos y felices. Trato de respetar eso porque fui jugador, estamos adentro de la cancha y muchas veces la pasamos mal, hay mucha tension". .

# El perjudicial pacto entre Nueva Zelanda y Sudáfrica

Los mejores equipos del mundo relegan a los otros integrantes del Rugby Championship

#### Alejo Miranda PARA LA NACION

Nueva Zelanda rompió el pacto con sus socios de la Sanzaar en 2020 con la excusa de la pandemia y se cortó solo en el Super Rugby. Apenas cuatro años más tarde pretende enmendar su error y se alía con Sudáfrica, esta vez en detrimento del Rugby Championship, deteriorando aun más el estatus de la Argentina. Está todo acordado para que, a partir de 2026 y cada cuatro años, All BlacksySpringboksintercambien giras de tres test matches y varios partidos provinciales, al estilo de antaño y de las giras de los Lions. El certamen cuatripartito, en este contexto, queda relegado.

"La rivalidad más grande del mundo" ("Rugby's greatest rivalry") es el rótulo con el que se comercializará este nuevo emprendimiento, cuya factibilidad empezó a gestarse un año atrás y que ya se encuentra en instancias de rubricación de contratos, según informó el periódico sudafricano Daily Maverick.

El cruce entre Springboks y All Blacks del último sábado en Johannesburgo, paradójicamente por el Rugby Championship, enmarcó el avance de las negociaciones entre dirigentes de ambas superpotencias, en las que fueron ultimados pormenores. "El contexto y los detalles ya están totalmente acordados en principio y se está redactando los contratos finales", informó el periódico citando a Rian Oberholzer, director ejecutivo de la Unión de Rugby Sudafricana (SARU).

Así, el Rugby Championship, que ya se ve cercenado al medio en los años mundialistas, sufriría un destino similar en los años en

que se desarrolle este choque de titanes. Cabe señalar que el acuerdo dentro de la Sanzaar (Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y la Argentina) respecto al certamen finalizará en 2025, el último año que abarca el contrato televisivo, y urge renegociar. ¿Cómo quedará configurado en este contexto?

"El Rugby Championship seguirá, pero probablemente en una sola rueda [tres partidos por equipo en lugar de seis], que es aquello por lo que estamos peleando", dijo Oberholzer. "Si no se llegara a realizar, le dijimos a Argentina y Australia que jugaremos un test match contra cada uno de ellos. Es una discusión que necesitamos concretar en la segunda semana de septiembre".

En su momento, la pandemia fue un pretexto para tapar desajustes financieros y mermas deportivas del rugby neozelandés, que se abrió del Super Rugby para crear su propia competencia, primero, y luego aliarse con Australia y Fiji, con auxilio de World Rugby, en el Super Rugby Pacific. La Argentina fue el país más afectado, ya que su única franquicia, Jaguares, quedó a la deriva. Desapareció. La UAR perdió el control de sus jugadores. obligados entonces a jugar con un doble calendario: el del norte en el nivel de clubes, ya que la gran mayoría milita en Europa, y el del sur en el nivel de seleccionados. Sudáfrica encontró cobijo en el hemisferio Norte y trasladó sus equipos al United Rugby Championship. Aun con el doble calendario, al poseer tantas franquicias y conservar el control de sus jugadores, encontró la fórmula para dosificar cargas y mantener el excelso nivel de competitividad.

Nueva Zelanda retrocedió, empezaron a aparecer agujeros

financieros y ahora intenta rehacer su vínculo con los sudafricanos, "Batallemos en la cancha y trabajemos fuera de ella para mejorar ambas uniones", dijo Oberholzer. "Tenemos un gran desafío en el rugby en materia de financiamiento, por lo que tenemos que crear nuestras propias oportunidades, y en eso estamos ocupados en este momento. Hemos firmado un memorándum de entendimiento y ahora estamos en las fases de planificación. Tenemos un cronograma preliminar que aún debe ser acordado. Nos reunimos con los agentes comerciales para establecer la propiedad comercial y la matriz de patrocinio, y saldremos al mercado a su debido tiempo".

Según el acuerdo, la gira comprenderá 10 partidos: tres test matches, seis encuentros provinciales (con Stormers, Sharks, Bulls, etcétera) y uno con Sudáfrica XV. Además, habría un cuarto test match, en Estados Unidos o Londres, aunque por fuera del marco de la gira. Los enfrentamientos de 2026 serán exactamente 30 años después de la última gira de Nueva Zelanda a Sudáfrica. La primera había sido en 1928, y desde entonces uno y el otro cruzaron fronteras periódicamente. En 1996, la última, los All Blacks se impusieron por 2-1 en la serie de test matches y sumaron cinco triunfos y un empate frente a combinados provinciales. Dos años antes, los Springboks habían viajado a Nueva Zelanda para jugar 14 partidos.

Ante esta circunstancia, Australia ya empezó a moverse. Con o sin Rugby Championship, mantendrá indemne su compromiso por la Bledisloe Cup ante los All Blacks en partidos de ida y vuelta, y está cerca de sumar un tercero fuera de calendario: según informóel Sydney Morning Herald, hay negociaciones avanzadas para jugar un Test Match adicional en el feriado denominado ANZAC Day, que cada 25 de abril honra en ambos países vecinos a los soldados australianos y neozelandeses que pelearon en las distintas guerras. El informe agrega que el hueco que dejaria un Championship reducido los Wallabies lo llenarían con Test un lucrativo Test ante Japón y otro ante los vecinos de Fiji.

Las potencias encuentran novedosas variantes para escapar de la crisis con fórmulas añejas. Los países emergentes, como la Argentina, vuelven a quedar al margen. Una vez más, habrá que agudizar el ingenio. •

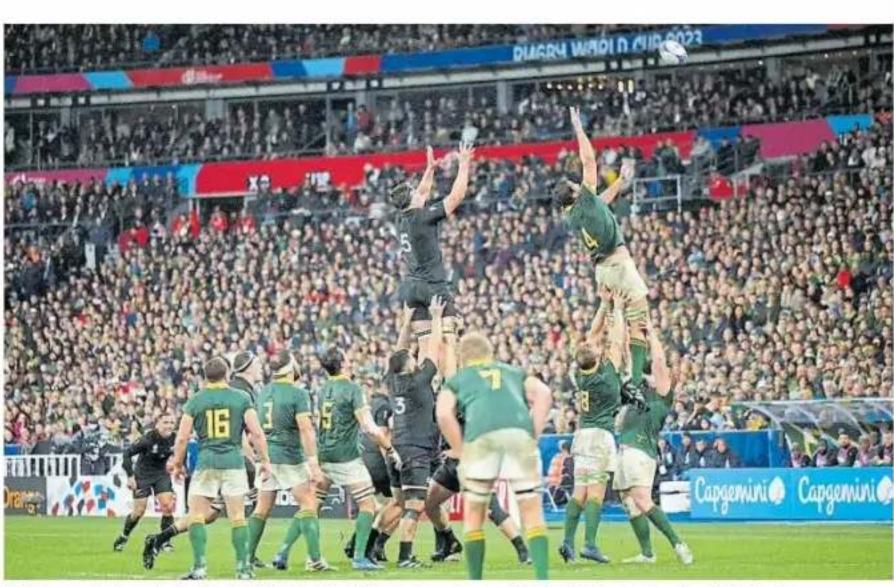

Un line-out durante la final del Mundial 2023, ganada por Springboks contra los All Blacks

## CONTRATAPA » RUGBY Y OLIMPISMO



La hora de Albornoz, que es un apertura natural, a diferencia de Carreras

#### PRENSA UAR

# Albornoz. Después de tres años, los Pumas tendrán otro apertura

Contepomi cambia uno de los conductores para la 4ª fecha del Championship; Julián Montoya alcanzará una marca centenaria

#### Nicolás Casanova

PARA LA NACION

SANTA FE.- Cuando los Pumas entren en la cancha, el sábado contra Australia en el estadio Brigadier General Estanislao López, de esta ciudad, empezarán un partido de Rugby Championship con un apertura distinto a Santiago Carreras después de tres años. Tomás Albornoz llevará la camiseta 10 del seleccionado para el encuentro que se iniciará a las 16, en la cuarta fecha del torneo.

Será el primer encuentro como titular para Albornoz ante una potencia; había cumplido la función solamente en la goleada a Uruguay, en la ventana de julio. Un respaldo de Felipe Contepomi a un jugador que venía mostrando destellos de calidad, pero que el fin de semana pasado cometió la pérdida de la pelota que derivó en un contragolpe de los Wallatriunfo del visitante (20-19), en La Plata. "Yo entiendo que desde afuera recae todo en una acción. pero para mi el partido tiene 80 minutos y lo analizo minuto a minuto", explicó Felipe Contepomi en la conferencia de prensa en el Patio de la Cervecería, ante la consulta de LA NACION. "La jugada no

fue una mala decisión, tuvo mucha valentía en poder hacer eso. Lo que hay que mejorar es la ejecución, pero cuando uno no se pone en zonas incómodas y no toma ese tipo de actitud, no sabe hasta cuándo pueden llegar sus límites. Más que limitarlo hay que dejarlo que vaya creciendo y tomando esos riesgos. Que vaya aceptando las situaciones y conociéndolas. Si la vuelve a tirar, la va a agarrar". agregó el mellizo.

A los 27 años, Albornoz está atravesando su mejor momento y logró una dosis de madurez como para intentar afianzar se como conductor de los Pumas. Tuvo una temporada brillante en Benetton y, al igual que Carreras, posee su mayor virtud en la explotación de espacios. Su aceleración y su determinación lo convierten en una amenaza paratoda defensa. Y el jugador formado en Tucumán Rugby tiene más cualidades de apertubies y el penal que sentenció el ra que Carreras. Su capacidad de lanzar el juego y de pararse unos metros atrás para ejecutar puede ser un plus para los Pumas "Tomi viene entrando muy bien y le toca jugar de entrada. Yo no lo llamaría una oportunidad, sino que se gana su posición y después la tiene que ratificar. Este es el partido que le toca a el, podía haber sido otro.

Lo vemos muy bien entrenando y cada vez que entra lo hace bien", dijo el coach.

El último apertura distinto a Santiago Carreras en una patada inicial en el Rugby Championship es todavía Nicolás Sánchez, que actuó frente a Nueva Zelanda en el 2021. También estuvo Benjamín Urdapilleta, pero ingresando desde el banco y, antes, Domingo Miotti. Ahora es el turno de Albornoz, que estará acompañado por Gonzalo Bertranou en la pareja de medios. Contepomi introducirá otras tres modificaciones en el equipo títular, que contará con mucha experiencia: Guido Petti Pagadizábal y Tomás Lavanini ingresarán en la segunda línea por Franco Molina y Pedro Rubiolo (salió por un golpe en la cabeza en el encuentro en el estadio de Estudiantes). Además, Bautista Delguy reemplazará a Santiago Cordero en una de las puntas.

El banco de reservas volverá a contar con seis forwards y dos backs. Luego de perderse el compromiso del sábado, Joaquín Oviedo estará en entre los suplentes. Gonzalo García será nuevamente el medio-scrum alternativo, frente a las lesiones de Lautaro Bazán Vélezy Tomás Cubelli, "La división de seis forwards al banco pasa por TV: ESPN y Disney+

**▶**16 hs

#### Argentina

Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Juan Martín González y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Joel Sclavi, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.. Entrenador: Felipe Contepomi. Suplentes: Santiago Carreras, Gonzalo García, Santiago Grondona, Joaquín Oviedo, Franco Molina, Eduardo Bello, Mayco Vivas e Ignacio Ruiz.

#### Australia

Nasser.

Andrew Kellaway; Max Jorgensen, Len Ikitau, Hamish Stuart y Marika Koroibete; Ben Donaldson y Jake Gordon; Carlo Tizzano, Harry Wilson (c) y Rob Valetini; Jeremy Williams y Nick Frost; Taniela Tupou, Matt Faessler y Angus Bell. Entrenador: Joe Schmidt. Suplentes: Josh Flook, Tom Lynagh, Tate Mcdermott, Langi Gleeson, Josh Canham, Alaan

Arbitro: Pierre Brousset (Francia). Estadio: Estadio Brigadier Gral. Estanislao López de Santa Fe.

Alaalatoa, James Slipper y Josh

temas estratégicos y también de jugadores. Evaluando los pros y los contras, tomamos esta decisión. Cuando tenés dos backs en el banco, estás muy delgado ahí, y hacés un cambio y después se acalambra alguien, hay un problema que hay que resolver. En ese sentido tenemos la adaptación de alguien de los forwads que pase a los backs [Juan Martín González]", agregó Felipe.

## Los 100 de Julián Montoya

Será un partido especial para Julián Montoya, que se convertirá en el cuarto Puma en alcanzar la cifra de 100 partidos internacionales, luego de Agustín Creevy, Nicolás Sánchez y Pablo Matera. Desde su debut, en el 2014, hasta el 2019, el hooker corrió desde atrás en la pelea por el puesto con Creevy. Durante el Mundial de Japón empezó a ganar terreno y a partir del 2020 fue inamovible como titular. Tras la quita de la capitanía a Pablo Matera por el affaire de los tuits, Montoya asumió ese rol y fue el líder del plantel en el Mundial Francia 2023. Formado en Newman, es también el capitán en Leicester Tigers, su club en Inglaterra.

"Es un honor para él, su familia y el club. Llegar a 100 partidos habla muchode su comportamiento y su constancia. Es un referente muy importante", resaltó Felipe.

Los Wallabies también cambiarán de apertura; Ben Donaldson, el autor del penal de la victoria en La Plata, será uno de los conductores. En la línea de backs, el entrenador Joe Schmidt introducirá una variante táctica: el wing Andrew Kellaway se ubicará como fullback y Max Jorgensen, una de los jugadores de mayor proyección del rugby australiano, se parará como wing, buscando más poder de contrataque. En plena etapa de reconstrucción, los Wallabies buscarán ganarle los dos partidos del año a los Pumas, algo que no ocurre desde 2021.

# Histórico: los Murciélagos eliminaron a Brasil

La Argentina ganó por penales y jugará la final de los Paralímpicos

En un frenético cruce por las semifinales de los Juegos Paralímpicos de París 2024, los Murciélagos, la selección masculina argentina de fútbol-5 (para no videntes), vencieron a Brasil 4-3 en la definición por penales y se metieron en la final del torneo.

El combinado albiceleste hizo historia al vencer a su par sudamericano, ya que es el único campeón paralímpico de la disciplina. Desde los Juegos de 2004, los primeros en los que si disputó el fútbol adaptado, Brasil se había coronado siempre y ni siquiera había perdido un partido.

En tanto, el partido finalizó 0 a Odurante el tiempo regular. Este resultado los llevó a los penales, donde también empataron 3 a 3 en los cinco disparos iniciales. En la definición directa, la Argentina convirtió el suyo, por lo que obligó a Brasil a marcar, pero la pelota pateada por Ricardo Steinmetz Alvesdioen el paloderecho del arquero y los dirigidos por Antonio Figueroa se clasificaron a la final.

Para la Argentina anotaron Maxi Espinillo, Nahuel Heredia, Matías Olivera y Osvaldo Fernández, mientras que el arquero, Germán Müleck, fue vital para atajar dos remates. El sábado, los Murciélagos jugarán la final con Francia, el anfitrión, a las 15. •

## La guía de TV

#### **Fútbol**

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 20.30 » Uruguay vs. Paraguay. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) 22 » Brasil vs. Ecuador. TyC Sports 2 (CV116 HD - DTV 1632 HD)

22.30 » Perú vs. Colombia. Dsports (610/1610 HD)

UEFA NATIONS LEAGUE 15:45 » Francia vs. Italia. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD) 15:45 » Gales vs. Turquía. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD) 15.45 » Bélgica vs. Israel. Disney+

## Tenis

US OPEN 16 » La primera semifinal. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD) 20 » La segunda semifinal. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622

Golf 8.30 » European Masters. La segunda vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

# espectáculos

1926-2024

## MANUEL ANTÍN

Murió el director de Don segundo sombra y La cifra impar tenía 98 años PÁG. 3

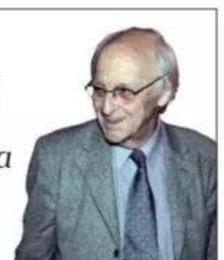

Edición a cargo de Franco Varise y Sebastián Espósito www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @ Facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar

# La mentira. Una obra que pone en crisis la sinceridad brutal

Protagonizada por Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia, la puesta juega con la conversación dentro de la pareja; dirigida por Nelson Valente, es uno de los estrenos más esperados en El Picadero | PÁGINA 2

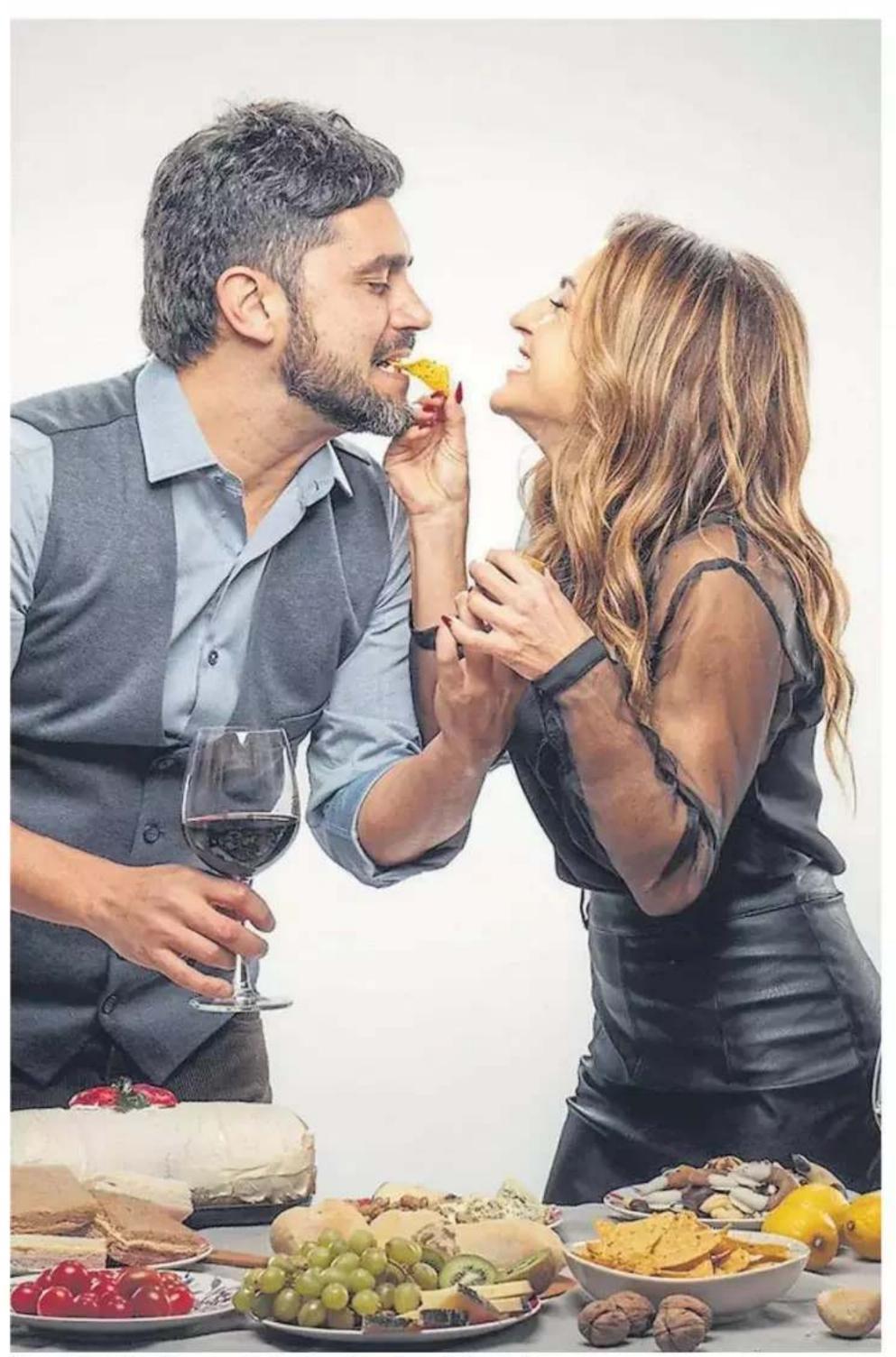

Gonzalo Heredia y Eleonora Wexler, en un juego de verdad y mentira

# Inquietud en los canales por el rating de agosto

TV. Los dos canales líderes no lograron alcanzar 10 puntos en el acumulado mensual

Ariel López Cucatto PARA LA NACION

No es novedad que el encendido de la televisión abierta baja año a año. Las diferentes opciones de consumo audiovisual que aparecieron en el último tiempo, desde las compañías de VOD, los streamings y hasta YouTube, le hacen sombra a una industria que está pasando una de las crisis más profundas de su historia.

Los números de rating de agosto no hacen más que reflejar la situación endeble que está pasando la pantalla chica. No hubo demasiadas sorpresas en materia de las preferencias del público. Como ocurre desde hace más de seis años, Telefe fue el líder absoluto, esta vez con un acumulado de 7,1 puntos versus los 5,4 puntos de su perseguidor, eltrece. La segunda competencia histórica, por el tercer lugar, la ganó elnueve, con 2 puntos porcentuales versus 1,8 puntos de América TV. La sorpresa del mes fue la TV Pública que, impulsada por la transmisión en vivo de los Juegos Olímpicos de París, se posicionó quinta pero con magros 0,7 puntos de rating. Más atrás quedaron Canal Net, con 0,3 puntos, y Bravo TV, con 0,1 puntos.

Pero la competencia por los puntos es apenas la foto; la película es la que genera preocupación. Si se analiza el encendido de agosto (la suma de los ratings promedio de las emisoras en el mes), fue el más bajo del año: apenas 17,2 puntos. Bajó siete décimas con respecto de julio y 2,2 puntos si se lo compara con agosto de 2023.

Hay varias razones que podrían explicar este número y basta con mirar el top 10 de los programas más vistos para entender lo que está pasando. Los tres ciclos más vistos del mes son la transmisión de la Conmebol Libertadores, por Telefe, con 12,8 puntos; la previa de ese mismo par-

Es el rating acumulado que logró Telefe frente a los 5.4 de Eltrece.

tido, con 10,5 y el pospartido con 9,4 puntos. La gente elige la TV abierta ya no para ver producciones originales del medio, sino para consumir televisaciones de grandes eventos en vivo.

Una de las sorpresas del mes es que el nuevo programa de entretenimientos que conduce Guido Kaczka, se ubicó -con 9,4 puntos- empatando en el tercer lugar entre los más vistos de agosto con el fútbol. The Floor, la conquista le dio aire a un canal que necesita renovarse y puso gran parte de sus fichas del prime time en el conductor, que además lleva adelante con éxito Los 8 escalones de los tres millones, que quedó en sexto lugar, con 8 puntos redondos.

El cuarto lugar en el podio de los más vistos fue para Escape perfecto con 8,9 puntos, seguido por Telefe Noticias, con 8,5 y la retransmisión del Cris Morena Day, de la plataforma Olga, con 8 puntos. A pesar de que casi 400.000 personas lo vieron en vivo por YouTube dos días antes, el homenaje a la creadora de Casi ángeles y Floricienta dio buenos resultados en materia de audiencia. Ahora se abre un gran interrogante sobre cómo recibirá la audiencia más joven la llegada en primavera de la tira Margarita a la pantalla de Telefe, en octubre.

En séptimo lugar está Survivor, Expedición Robinson con 7,9 puntos, ciclo del que el canal esperaba mucho más. El retraso en ponerlo al aire, sumado a las denuncias contra Marley y la frialdad de un reality grabado, deslucieron a un programa de alta calidad, que es un éxito aún hoy en distintos lugares del mundo. Octavo quedaron los especiales de Escape perfecto con 7,8 y cierran el top 10 las novelas turcas Melissa, con 7,7 puntos y Pasión prohibida, con 7,4 puntos.

Bendita fue el ciclo más visto de elnueve con 4,2 puntos y demostro que pudo surfear la embestida mediática por el escándalo de los videos de Tamara Pettinato. LAMfue el programa de mayor audiencia en América con 3,2 puntos. En la TV Pública, el fútbol olímpico se destacó entre la tibia grilla de la señal estatal con 6 puntos, cifra poco habitual.



Alexia Moyano, Gonzalo Heredia, Eleonora Wexler y Lautaro Delgado Tymruk, el elenco de la puesta

# La mentira y otras obras. Las manos de un director que no para de producir

El estreno en El Picadero de la pieza protagonizada por Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia es apenas una de las tantas producciones que lleva adelante Nelson Valente

#### Alejandro Cruz LA NACION

El director, gestor y dramaturgo Nelson Valente vive en Lomas de Zamora, pero desde hace un tiempo su otro lugar en el mundo es Barcelona. Claro que, desde hace 12 años, su otro búnker es el teatro El Picadero. En la fachada de la sala en uno de los ventanales que dan al Pasaje Santos Discépolo está el cartel que anuncia El loco y la camisa, esa obra de culto gestada en el Banfield Teatro Ensamble, una usina que fundó en el conurbano cuya sede cerró hace 4 años.

El loco y la camisa, todavía en cartel, fue el primer trabajo suyo en el circuito comercial porteño. Desde ese momento, no paró, no para. Ahora, en el ventanal de abajo de El Picadero, hay otra gran cartelería que anuncia La mentira, el texto del dramaturgo y cineasta francés Florian Zeller, el mismo de La verdad. que interpretan Eleonora Wexler, Gonzalo Heredia, Lautaro Delgado Tymruky Alexia Moyano que se estrena el viernes. Pensar que cuando leyó la noticia de la reapertura de esta histórica sala vio las fotos y se dijo: "cómo me gustaría trabajar ahí". Bien, Nelson Valente casi que se compró un lote de El Picadero, la sala del productor Sebastián Blutrach.

Luego de un ensayo, este creador que esquiva toda pose se dispone a hablar con la nacion en el bar del teatro. Tal vez por tratarse de dos caras de la misma moneda La mentira remite a La verdad, otro texto de Florian Zeller que tuvo dos versiones. La primera, con un elenco en el que se sacaban chispas Juan Minujín, Jorgelina Aruzzi, Héctor Díaz y Valeria Lois). La segunda, con Agustín

Sierra, Candela Vetrano, María del Cerro y Tomás Fonzi. Ahora, es el turno de otro cuarteto.

"Es un material que me queda cómodo, que ya he buceado, que conozco. Con Eleonora Wexler hacía rato que tenía ganas de trabajar. Con Gonzalo Heredia, luego de otros intentos, esta vez se dio y es muy divertido poder cruzarlos. El elenco se completa con Alexia Moyano y con Lautaro Delgado, con quien yo trabajaría siempre", admite quien reconoce que la idea troncal de esta obra tiene puntos en común con El loco y la camisa. "Es que el punto central es si se puede vivir diciendo la verdad, si eso no representa en sí mismo a la locura. En este caso, está puesto en otro marco de situación con varios momentos de enredos tratados con suma delicadeza. Es un material que me divierte armar y manejar", señala sobre esta obra cuyo disparador es el encuentro de dos parejas con años de amistad en el marco de una cena. En ese marco ideal, seva colando la mentira como prueba de amistad o como forma de sostener los respectivos matrimonios. Decididamente, en tono de comedia, algunos platos de la cena no caerán tan bien.

En otro momento de la tarde de ajustes, Gonzalo Heredia recuerda la génesis de esta obra que se presentará de jueves a domingos. Le habían llegado varias obras, pero que cuando leyó *La mentira* le gustó no solamente por su personajes sino por la misma estructura de la comedia. "Es un texto que habla sobre los relatos. En ese sentido, es una obra muy contemporánea. Habla constantemente de lo que es verdad, lo que es mentiry de los puntos de vista. De que todo puede ser una cosa o la otra depende del lugar en donde te

pares. O de las veces que uno miente para poder proteger a las personas que más querés y si estamos preparados para que nos digan toda la verdad. Habla de los vínculos, de cómo se construyen y si somos realmente honestos con ellos", reflexiona el actor y escritor.

El estreno de La mentira se produce en tiempos de las fake news, con noticias falsas convertidas, por unas horas o por varios días, en verdades establecidas. Claro que la obra no aborda esa capa tan en boga. Lo hace a partir de estas dos parejas en el marco de ese encuentro en el que va estallando todo. "De todos modos, inevitablemente, la obra da muchas vueltas sobre el tema de lo falso -apunta Nelson Valente-. Es casi un teorema. El encuentro de esas parejas sirve para pensar otras cuestiones de la vida, incluida a la política".

En los últimos meses de la cartelera porteña, varias obras vienen haciendo eje en ese límite impreciso entre la mentira y la verdad en una pareja. Sin ir muy lejos en el tiempo, Mejor no decirlo, la obra que protagonizaron Mercedes Morán e Imanol Arias, también indagaban

#### PARA AGENDAR

#### La mentira

de Florian Zeller y dirección de Nelson Valente Sala: teatro El Picader je. Santos Discépolo 18

Sala: teatro El Picadero, Pje. Santos Discépolo 1857 Funciones: jueves, a las 20; viernes, a las 22; sábados, a las 21, y domingos, a las 19 Localidades: 25.000 pesos. ese filón en tono de comedia. "Es que un tema que está dando vuelta en la sociedad y, por ende, en la dramaturgia. Lo más interesante de todo esto es que el mismo material le pide a los actores que trabajen la verdad desde la actuación para defender las mentiras de los personajes. Y como todo se produce sin solución de continuidad, no queda otra que tirarse a la pileta. En una escena se afirma algo que, en la siguiente, es lo contrario. Eso, durante 75 minutos".

En el proceso de ensayo, el juego de Nelson Valente es meter el cuerpo, probar el rol, sentir a esos textos en la acción. "Trato de ver qué me pasa. Me vuelvo loco haciendo esas cosas, me gusta. A veces tengo que pedirles disculpas a los actores porque se me va la mano con eso de subirme al escenario-se ríe-. Meter el cuerpo en ensayos me gusta, lo necesito; pero no me bancaría hacer una obra. Cuando hacíamos café concert en el Banfield Ensamble hacía muchos reemplazos. En esto de ser director debe haber algo de ser un actor frustrado. Como dramaturgo, recién a partir de El loco y la camisa me empecé a tomar eso en serio ese asunto".

Sobre el mes y medio de ensayo, Eleonora Wexler deja su impresión en un mensaje de voz. "El proceso de ensayo fue hermoso. Fluyó desde el primer momento. Hubo juegos, risas y nos ensamblamos muy bien los cuatro, Nelson crea un clima de trabajo muy propicio, muy disfrutable. En lo personal, es muy grato ser dirigida por él", apunta la talentosa intérprete.

#### El recorrido

El traslado del circuito alternativo a la quinta esencia del comercial (con obras suyas que hacen temporadas en Mar del Plata) fue un trabajo que se fue dando Nelson Valente como de ir en contra de verdades, mentiras y/o prejuicios establecidos sobre los mismos circuitos teatrales.

"Siempre me interesó seguir produciendo en la escena independiente como trabajar en una sala como El Picadero. Al mismo tiempo, me siento tranquilo y cómodo en los teatros de la avenida Corrientes", apunta muy seguro de su propia búsqueda. O, ampliando el mapa, montando obras en Barcelona. De hecho, cosas de la legitimación, recién después de haber presentando en un festival catalán El loco y la camisa esa obra clave en su trayectoria fue programada en una sala alternativa porteña. "Yo siempre fui bastante ecléctico con lo que hago y siempre siento haber hecho teatro popular sea en Lomas de Zamora o en la avenida Corrientes. Al teatro lo entiendo como un hecho de comunicación. Si no está el público, el hacer para mí no me resulta, no me cierra. Trabajo para eso. Soy de ir seguido a ver las obras que dirijo, de sentarme en la platea y ver cómo si conmueven o no. Necesito hacerlo", afirma este creador de una energía inagotable.

De hecho, recuento de los últimos nueve meses de Nelson Valente deja cansado a cualquiera. En Mar del Plata, el 26 de diciembre estrenó El beso, con Luciano Castro, Mercedes Funes, Luciano Cáceres y Jorgelina Aruzzi. El 5 de enero, en Buenos Aires, Escaperoom, con Benjamin Rojas, Brenda Gandini, Sofi Morandi y Gonzalo Suárez. "Ensayé dos obras al mismo tiempo, cosa que nunca más haré en mi vida", se promete. Al poco tiempo viajó a España para dirigir un espectáculo en el Teatro Nacional de Cataluña. Por si fuera poco, en catalán. Volvió y estrenó Terapia integral, con Juan Leyrado, Carola Reyna, Paola Krum y Carlos Belloso. Ahora, es el turno de La mentira, y la cosa sigue: reestrena en El Camarín de las Musas El declive. con su compañía: y en otro espacio pordelimitar repondrá La mujer que soy, aquella joyita que transcurría en dos departamentos del Abasto. Tras cartón, volverá a Barcelona, en donde vive su marido, para estrenar Laponia, el texto que ya dirigió en la avenida Corrientes.

Al parecer, como le queda algo de tiempo, de voluntad, de pasión y de convicción para estar a cargo de un ciclo de música que se tiene lugar en psiquiátrico en donde hay unos 900 personas internadas. Esa otra movida se realiza los sábados a la tarde, cada 15 días, en un hospital del conurbano. Hay baile, canciones y clima de fiesta. "Es un momento de verdad", reconoce quien que algunos sábados a la noche termina en un teatro de la avenida Corrientes rodeado de actores de alto reconocimiento y popularidad. "Al final del día, la pregunta sería cuántos personajes conocí", comenta entre divertido y asombrado.

Para el primer ciclo de música que hizo en el hospital programó a un grupo de jazz. Mientras miraba la situación se le acercó una chica. Le preguntó: "¿Vos sos católico?". Nelson lo negó. Sin necesidad de una repregunta, ella le contó que estaba bautizada por tres cultos distintos. "Pero desde que estoy acá estoy dejando de creer", acotó mientras, de fondo, sonaba una musiquita. Después de un silencio le díjo que era una reina, que por eso mismo llevaba ese collar que le mostró con cierto orgullo. Pasó un rato y se le volvió a acercar. Le pidió "10 pesitos". "Pero, ¿para qué? Si vos sos reina", le contestó él señalando el collar. "Es fantasía", le aclaró la, ahora, plebeya como si fuera un personaje de La mentira que cambia de parecer de un momento en nombre de algo cercano a la verdad. Nelson Valente cuenta aquello y se rie. Está jugando el juego que más le gusta. •

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024



#### Pablo De Vita PARA LA NACION

El cineasta argentino Manuel Antín murió ayer, a los 98 años. A lo largo de su extensa carrera, no solo llevó adelante una serie de recordadas películas, como La cifra impar (1962), Circe (1964) o Don Segundo Sombra (1969), sino que también estuvo al frente del Instituto Nacional de Cinematografía una vez restaurada la democracia y fundó la Universidad del Cine (FUC). Según pudo saber LA NACION, el realizador se encontraba en su hogar.

"Existealgo que el tiempo no puede, a pesar de su innegable capacidad destructora, anular, y son los buenos recuerdos, los rostros del pasado, las horas en que uno ha sido feliz", escribía en una de sus cartas en 1939 un jovencísimo Julio Cortázar. Todavía faltaban años para que otra carta fechada en París, el 21 de mayo de 1961, saludara "la seriedad y sobre todo la sensibilidad con que usted enfoca la idea de hacer una película con mi cuento". Los destinatarios eran distintos, pero seguramente aquella hubiese sido una de las tantas formas en las cuales hoy puede imaginarse una despedida (teñida de reencuentro) entre Julio Cortázar y su más grande exégeta cinematográfico, Manuel Antín.

Su fina estampa, su aguda inteligencia, su ingenioso sarcasmo, su charla abierta y su enorme trascendencia en el campo cultural argentino clausuran una etapa iniciada hace siete décadas, cuando emergió como un poderoso exponente de la Generación del 60, desde donde acuñó una frase que sintetiza su poética: "Yo creo que no hay cine sin literatura"; para pasar luego en los 80 a ser el nombre que-al frente del Instituto Nacional de Cinematografía en la recién recuperada democracia- le devolvió la libertad al censurado cine nacional.

A comienzos de la década siguiente, empezó a trazar el camino desde el cual se consolidaría buena parte del Nuevo Cine Argentino con la fundación de la Universidad del Cine, de la que fue rector hasta su muerte. Su última contribución institucional fue la presidencia de la Asociación de Amigos del Museo del Cine.

Nacido en Las Palmas, Chaco, el 27 de febrero de 1926, tres libros de poemas, dos novelas y varias obras teatrales fueron los primeros vinculos con la creación artística luego de una educación en el Colegio Nacional de Buenos Aires hasta que, en 1958, escribió el guion de Contracampo, el segundo cortometraje de Rodolfo Kuhn, para un año más tarde realizar igual tarea en Luz, cámara, acción, del mismo director, y en 1960 su primera experiencia como director, con el corto *Biografias*. La llegada de su ópera prima, La cifra impar, cambió para siempre el horizonte del cine argentino.

"De pronto se apoyaron dos pies al lado mío. Yo levanté la cabeza. Cortázar era muy alto, pero desde y el respaldo del público. el lugar en que yo lo miraba era gigantesco. Ese fue nuestro primer encuentro, ahí nos conocimos, ahí empezamos a conversar sobre cine

## 1926-2024

# Manuel Antín. El director que supo cómo llevar a Cortázar al cine

Se destacó como realizador de La cifra impar y Don Segundo Sombra, y estuvo al frente del Instituto Nacional de Cinematografía

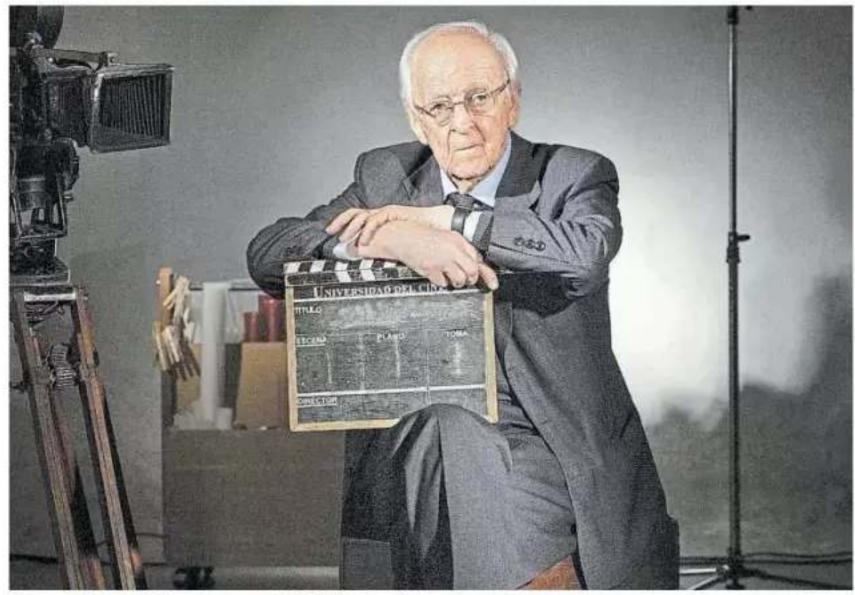

Manuel Antín dejó una marca indeleble en el cine argentino

VERA ROSEMBERG

y sobre literatura", recordaba Antín en el sentido documental Cortázar y Antín, cartas iluminadas, de Cinthia Rajschmir, acerca de ese primer encuentro desarrollado en París en plena filmación -cámara casi a ras del piso- de La cifra impar, basada en el cuento del escritor "Cartas de mamá".

En ese mismo documental, Antín cuenta una anécdota conocida, de cuando el autor de Bestiario recibió el original y único ejemplar de una novela escrita por el cineasta que olvidó en una habitación de hotel. "Años después, con un amigo común, a la inversa, él me mandó los originales de Rayuela para que yo se los llevara a Paco Porrúa, que era el editor de Sudamericana. Cuando yo recibí la novela y la leí, lo primero que hice fue escribirle y decirle: 'Julio, vo debería cobrarme la novela que me perdiste y llevar esta a Sudamericana como mía'. Hubiera sido justo. Pero soy el primer lector de Rayuela", rememoraba sonriendo. Estrenada el 15 de noviembre de 1962, tuvo la aclamación de la crítica

Aunque las filmografías señalen que continuaron los estrenos comerciales de las dos siguientes obras de Antín basadas en Cortázar, como

Circe e Intimidad de los parques, la segunda película del realizador fue Los venerables todos, basada en su propia novela inédita, pero que pese a su exhibición en el Festival de Cannes no consiguió estreno comercial y solo integró retrospectivas. Recién en agosto de 1984 se exhibió por televisión, yen 2014 el hallazgo del negativo original permitió una copia nueva en 35 mm y su proyección. Hoy se la considera una de las películas fundamentales del cine argentino.

Circe, que protagonizaron Graciela Borges, Alberto Argibay, Walter Vidarte y Sergio Renán, con un guion de Antiny Cortázar, no obtuvo la aprobación de la crítica: "Yo estaba atravesando una historia de frustraciones sentimentales, algo parecido a los que le pasaba al personaje. Tendría unos 20 años cuando empece con ese problema y al leer el cuento sentí que él estaba contando cosas personales mías. O que podría haber escrito yo ese cuento y que Cortázar se adelantó", confirmaba en diálogo con LA NACION.

Luego, Intimidad de los parques tomaría dos relatos de Cortázar (Continuidad de los parques y El ídolo de las cicladas), con un complicado rodaje en Machu Picchu y el protagónico de Dora Baret, Francisco Rabal y Ricardo Blume.

El capítulo "La estrella del destino", para el film colectivo Psique y sexo, significaría en Antín una pausa para dar comienzo a la segunda etapa de su cine, dominada por la corriente historicista y sociopolítica, que continuaría al amparo de la literatura. Como Castigo al traidor, sobre un cuento de Augusto Roa Bastos; Don Segundo Sombra, sobre la novela de Ricardo Güiraldes, su mayor éxito; Juan Manuel de Rosas, con la colaboración del historiador revisionista José María Rosa, y Allá lejos y hace tiempo, sobre el libro de Guillermo Enrique Hudson. Antes de esta última, otro trabajo singular en su filmografía fue La sartén por el mango, sobre la obra teatral de Javier Portales.

Hubo varios proyectos que no se concretaron, como la adaptación de El muerto de Borges (que finalmente realizaría Héctor Olivera) o La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, de García Márquez, que iba a contar con el protagónico de Orson Welles, a quien Antín había conocido en Italia. Reconocido mundialmente y figura habitual en los principales festivales internacionales, en nues-

tro medio también tuvo que soportar calificativos que consideraron a su obra "intelectual", "aburrida", "afrancesada" e incluso "reaccionaria". Reconocido permanente por un sector de la crítica y el público local, desde los años 80 comenzó a ser revalorado por los estudiantes universitarios, que convirtieron a su trilogía sobre Cortázar en uno de los objetos de estudio más visitados en congresos. Precisamente en este ámbito fue donde recibió su último reconocimiento, en julio del año pasado, cuando durante el festival de cine de la UBA se le entregó el doctorado honoris causa.

Si bien su filmografia se cierra tempranamente luego de 12 trabajos con La invitación, de 1982, clara alegoría a los estertores de la dictadura militar, no será así su labor dentro del cine argentino. Designado por Raúl Alfonsín director del Instituto de Cine entre 1983 y 1989, consiguió junto al crítico Jorge Miguel Couselo, a la sazón nombrado "interventor liquidador" del temido Ente de Calificación Cinematográfica, terminar con un modelo censor que en la Argentina había condicionado al cine desde mediados de la década del 30.

"Alguna vez alguien dijo que mi despacho era un pasillo y que yo le daba créditos a cualquiera", recordaba, para agregar sobre la política de subsidios del Incaa: "No hay que discriminar, sino basarse en proyectos concretos y analizar las cosas con prudencia y lucidez. Evaluar la industria cinematográfica exclusivamente desde el punto de vista económico es un error de personas que pretenden ser más de lo que pueden ser. El público es un animal salvaje. Cien personas de la mentalidad de Einstein reunidas frente a una pantalla tienen una edad de doce años", sintetizaba con su habitual mezcla de ironía y erudición.

Su estilo le entregó al cine nacional una relación inteligente con el universoliterario, nutrido de relatos sinuosos y fragmentados, mezclando diversos niveles de ficción a través de un montaje y puestas de cámara complejos, pero que permitían indagar en nuevas formas expresivas. Un cine que dialogó con el tiempo del relato rompiendo con el clasicismo imperante, fue parte de una generación que filmó con libertad creativa y abrazó al cine moderno y que, con la partida de Manuel Antín, se clausura definitivamente.

En el mundo del cine confluyeron primero su mujer, la destacada escenógrafa y vestuarista Ponchi Morpurgo, y su suegro, el compositor Adolfo Morpurgo, que hizo la partitura de varias de sus primeras películas. Sus hijos María Marta y Manuel siguieron vinculados a la profesión; la primera a través de la Universidad del Cine, y el segundo, como un destacado director dentro del campo de la animación. Hasta finales del año pasado estuvo activo, concurriendo a la universidad que creó y almorzando en una conocida parrilla del mismo barrio de San Telmo como una demostración de trabajo, resistencia, vitalidad y tenacidad unidos a un gran amor por el cine.

Se pone 22.03

# El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín. 10" | máx. 21"

Parcialmente nublado

Vientos moderados del

noroeste, con ráfagas.



mín. 11° | máx. 22°

Parcialmente nublado

Vientos leves del
sector sudeste.



Sale 07.04 Se pone 18.38 Luna Sale 08.40 • Nueva 2/9

Creciente 11/9○ Llena 17/9

Menguante 24/9

SANTORAL San Petronio | UN DÍA COMO HOY En 1997, un millón de personas asisten al funeral de la princesa Diana de Gales en Londres. | HOY ES EL DÍA de las Relaciones Públicas

#### Sudoku | DIFICULTAD ALTA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| SO | LU | CIÓ | N |   |   |   |   |   |
|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 6  | 9   | 3 | 2 | Þ | 6 | 8 | 5 |
| Z  | 6  | 5   | 4 | 8 | 9 | ī | ε | Þ |
| 8  | Đ. | ε   | 5 | 6 | I | 4 | 3 | 9 |
| 1  | 9  | 1   | 2 | b | 8 | ε | 5 | 6 |
| Ε  | S  | Z   | 6 | 1 | 4 | 9 | b | 8 |
| Þ  | 8  | 6   | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 6  | I  | 4   | 8 | 5 | 3 | Ð | 9 | 2 |
| 5  | ε  | Þ   | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 |
| 9  | 2  | 8   | 5 | 4 | 6 | ç | 1 | 3 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   |   |   |   | 7 | 4 |   |   | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 2 |   | 1 |   | 3 |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   | 1 | 9 |
|   |   |   | 5 | 3 | 6 | 9 |   | 4 |
| 8 | 4 |   | 7 |   |   |   |   | 3 |
|   | 5 |   |   |   |   |   |   | 7 |
|   |   | 7 | 1 |   | 5 |   | 4 |   |
| 4 |   | 1 |   |   |   | 5 |   | 2 |
|   |   | 9 |   |   | 3 | 6 |   |   |

© Ediciones de Mente

## Humor petiso Por Diego Parés

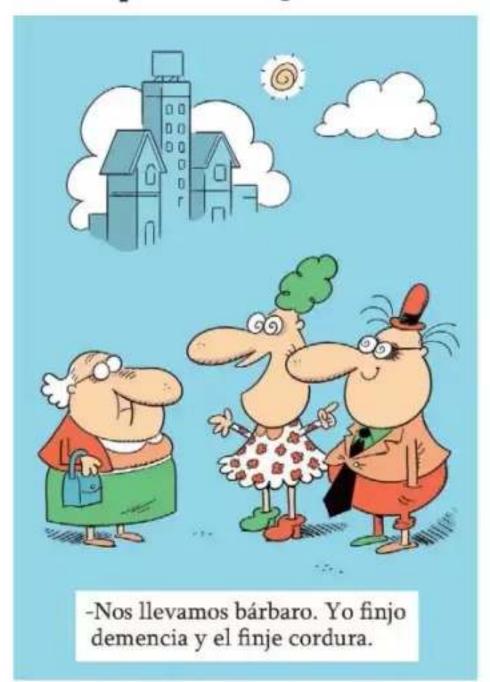

Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute

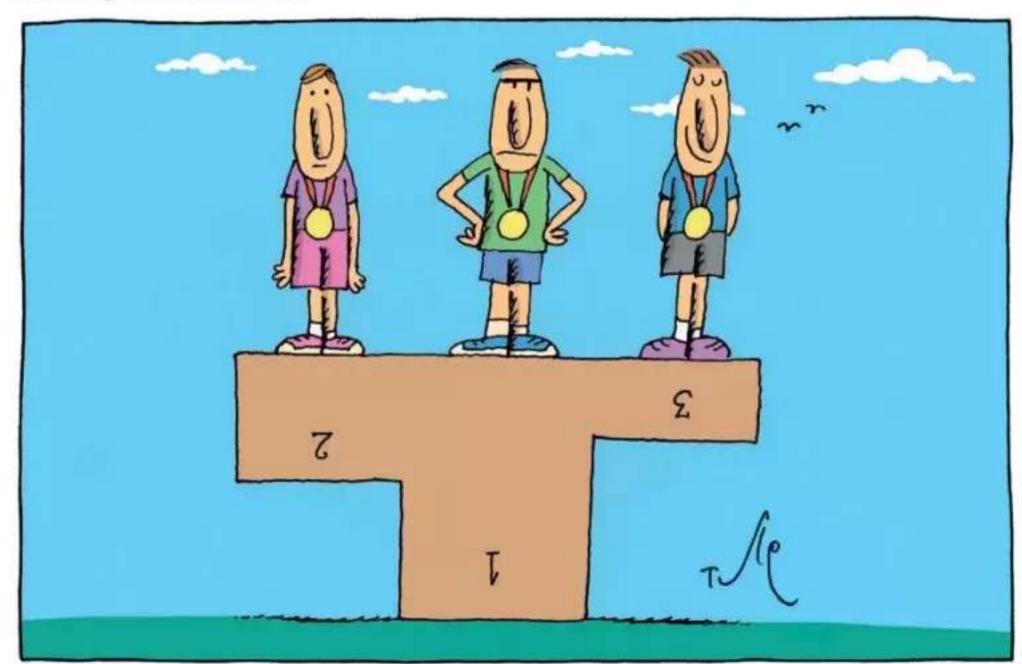

Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers∗

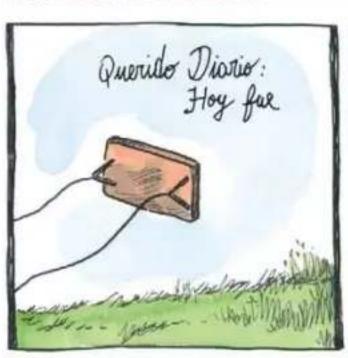





